#### deportes

River se afirmó en la Copa con un golazo de Echeverri

Dos partidos jugados y dos ganados para los Millonarios, que derrotaron 2-0 a Nacional de Uruguay, en Núñez, con el sello del Diablito.



La despedida de Insua: el emblema que no seguirá en San Lorenzo

Las razones de la salida fueron los malos resultados y la fría relación con los dirigentes. Página 2 1947-2024

# **O. J. Simpson**. Un astro rodeado de escándalos

-el mundo

El jugador de fútbol americano estuvo en prisión 9 años acusado de las muertes de su exesposa y un amigo; fue declarado inocente y liberado en 2017; el caso conmovió a EE.UU. Página 8



# LA NACION

VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Un día después de reunirse con el Gobierno, la CGT anunció otro paro general

conflicto. Se impuso la postura de los gremios ligados al kirchnerismo; será el 9 de mayo

Menos de 24 horas después de ser recibida en la Casa Rosada por ministros del Gobierno, y cuando parecía que habían logrado un acercamiento, la cúpula de la CGT anunció ayer un nuevo paro general contra la gestión de Javier Milei.

A pesar de que había sectores que dudaban de llamar a otra protesta, se impuso finalmente la presión de los sindicatos más duros, ligados al kirchnerismo.

La CGT anunció así una movilización para el 1º de mayo y fijó para el 9 de ese mes la segunda huelga general contra el Gobierno. La primera había sido el 24 de enero, a solo 45 días de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Los sindicatos vienen presionando para que el Gobierno avale los aumentos salariales que negocian con los empresarios y resisten la reforma laboral que impulsa el oficialismo. El acuerdo salarial de los camioneros de Pablo y Hugo Moyano sería validado hoy entre empresas y sindicato. Pero la convocatoria al paro puede alejar la posibilidad de un aval gubernamental que deje homologado el aumento. Página 10 Un giro con el sello de Moyano y Barrionuevo

Nicolás Balinotti

Página 10

La reforma laboral elimina aportes sindicales

Laura Serra

Página 11



RICARDO PRISTUPLUI

UNCALVARIO. Unos nueve millones de usuarios sufrieron ayer las consecuencias del parode colectivos en el AMBA, que afectó a más de 100 líneas. Los choferes, afiliados a la UTA, reclaman que las empresas cumplan con el pago de un aumento del 13,2% pactado en febrero y de un bono de \$250.000. Tras una tensa re-unión, el Gobierno, las empresas y el gremio pactaron una tregua hasta el 25 de este mes para resolver el conflicto. El servicio se reanudó a la medianoche. Página 11

### Con menos soldados, Ucrania recluta hombres cada vez más jóvenes

**GUERRA.** Por ley, baja la edad de los convocados por las FF.AA. de 27 a 25 años y se cancelan las bajas del servicio de aquellos que combaten más de 36 meses

Ucrania aprobó ayer una polémica ley que regirá la forma en que el gobierno recluta a soldados, en momentos en que necesita reabastecer sus mermadas fuerzas, que cada vez tienen más dificultades para hacer frente al avance de Rusia.

Ucrania enfrenta una escasez de soldados voluntarios y el país lleva meses trabajando en ese texto, muy polémico en un momento en

KIEV (DPA).– El Parlamento de Ucrania aprobó ayer una polémica ley que regirá la forma en que el que ya han pasado más dos años desde el inicio de la invasión rusa, que comenzó en febrero de 2022.

La norma, que amplió las condiciones para la movilización al rebajar la edad de los conscriptos de 27 a 25 años, no establece un plazo para que los soldados con mucho tiempo de servicio sean dados de baja, una reforma polémica que indignó a las tropas y sus familiares. Página 2

### La Justicia confirmó que Irán fue responsable del ataque a la AMIA

FALLOS. Casación pidió un "juicio en ausencia"

En dos fallos distintos pero conectados, la Cámara Federal de Casación Penal dio por probado que el gobierno de Irán estuvo detrás del ataque terrorista a la AMIA el 18 de julio de 1994, confirmó la absolución de Carlos Telleldín y disminuyó algunas condenas por encubrimiento. También pidió el "juicio en ausencia" para los acusados. Página 17

### El BCRA bajó las tasas y ya impacta en plazos fijos

INFLACIÓN. En la víspera de la publicación del IPC de marzo, el Banco Central (BCRA) bajó ayer su tasa de interés de política monetaria al 70% anual. Indirectamente, ya hubo impacto en las tasas que varios bancos ofrecen a sus clientes por los plazos fijos. Además, el BCRA dio más acceso al dólar para las pymes. Página 18

#### DESDE ADENTRO

Florencia Donovan

Guste o no, el plan de Caputo está escrito Página 20

#### La Academia de Derecho reclama ética e idoneidad para la Corte

DECLARACIÓN. Se pronunció en medio del debate que provocó la postulación de Lijo. Página 16 2 EL MUNDO LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

LOS PLANES DE TRUMP PARA EL CONFLICTO SI VUELVE A LA CASA BLANCA

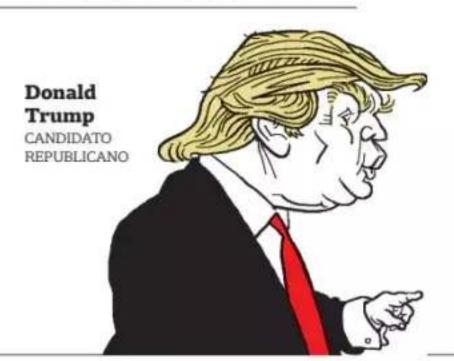

#### La invasión rusa | EL GOBIERNO DE ZELENSKY ENDURECE LAS NORMAS



Un soldado de la brigada Azov carga municiones en el frente de Kreminna, en la región de Donetsk

# Ucrania se queda sin hombres y āprueba una polémica ley de reclutamiento

El texto ajustó el sistema de identificación de los varones aptos para sumarse al Ejército; además, eliminó la disposición que establecía la desmovilización de efectivos luego de 36 meses de servicio

KIEV.- El Parlamento de Ucrania aprobó ayer una polémica ley que regirá la forma en que el gobierno recluta a sus soldados, en momentos en que necesita reabastecer sus mermadas fuerzas, que cada vez tienen más dificultades para hacer frente al avance de Rusia.

Dos años después de que Rusia invadió casi una cuarta parte del país, lo que está en juego para Kiev no podría ser mayor. Tras una serie de victorias en el primer año de guerra, la suerte cambió para el Ejército ucraniano, que está atrincherado, superado en armamento y número.

El país necesita desesperadamente más tropas y municiones, en un momento en que aumentan las dudas sobre el suministro de ayuda de los países de Occidente.

La nueva ley facilitará la identificación de los hombres aptos para el servicio militar, donde muchos han eludido el reclutamiento evitando el contacto con las autoridades.

Los hombres de entre 18 y 60 años deberán llevar consigo documentos que demuestren que se inscribieron en el Ejército y presentarlos cuando se los pidan. Además, quienes soliciten un servicio estatal en un Larga lucha consulado en el extranjero serán inscriptos en el servicio militar.

La ley también busca atraer posibles reclutas ofreciendo incentivos a los soldados, como bonos o dinero para comprar una casa o un automóvil, beneficios que Ucrania difícilmente pueda permitirse.

Se desconoce cuántos reclutas podrian conseguirse, y tampoco está claro que Ucrania, con su continua escasez de municiones, tenga la capacidad de armar a un gran número de soldados sin una nueva inyección de ayuda occidental. En total, hay un millón de soldados, de los cuales unos 300.000 sirven en las líneas del frente.

La norma se concibió por primera vez después de que la contraofensiva lanzada a mediados del año pasado no consiguió ganar terreno contra los rusos de forma significativa, y las autoridades se dieron cuenta de que el país se enfrentaba a una lucha más larga.

En diciembre, el presidente Volodimir Zelensky dio otro paso al declarar que el Ejército quería movilizar hasta 500.000 soldados más. El jefe del Ejército, Oleksandr Syrskyi, actualizó la cifra a la baja, y señaló que los soldados pueden rotar desde la retaguardia. Pero nadie dijo cuántos se necesitan, mientras los actuales sienten el cansancio.

De hecho, los parlamentarios generaron polémica al eliminar a última hora de ayer una disposición que establecía la desmovilización de los efectivos que hubieran cumplido 36 meses de servicio. La medida supone un balde de agua fría para los soldados que llevan más de dos años combatiendo en el frente.

"El 99% de los hombres quieren descansar", dijo Yevguen, un paracaidista de 39 años acantonado en la región oriental de Donetsk, en declaraciones a la AFP. "Hay militares que no han vuelto a su casa desde hace un año. Es muy injusto".

Al mismo tiempo, un intenso ataque con misiles y drones destruyó una de las plantas termoeléctricas más grandes de Ucrania y causó daños en otras centrales, como parte de la renovada campaña rusa contra de la infraestructura energética.

La planta de Trypilska, la principal proveedora de energía para las regiones de Kiev, Cherkasy y Yitomir, recibió múltiples impactos que destruyeron el transformador, las turbinas y los generadores, y dejaron la central en llamas. Mientras se acercaba el primer dron, los trabajadores se refugiaron en un albergue y salvaron sus vidas, dijo Andrii Gota, presidente del consejo de supervisión de Centrenergo, la empresa que gestiona la planta.

Los trabajadores vieron a la planta incendiarse, rodeada de denso humoy envuelta en llamas. "Es aterrador", declaró Gota. Los rescatistas seguían trabajando horas después para retirar los escombros.

Al menos otros diez ataques dejaron daños en la infraestructura energética en Kharkiv, la segunda ciudad más poblada del país. El canciller Dmytro Kuleba señaló que más de 200.000 habitantes de la región quedaron sin luz.

Rusia renovó recientemente sus ataques contra instalaciones energéticas ucranianas, y el mes pasado dejó sin luz a una buena parte del país, un nivel de oscuridad que no se veía desde los primeros días de la invasión a gran escala en 2022.

El volumen y la precisión de los ataques dejó a las autoridades en busca de una mejor manera para defender sus activos energéticos. Los atentados también pusieron a prueba la capacidad de realizar reparaciones a gran velocidad.

El gobierno de Ucrania solicitó repetidamente más sistemas antiaéreos para repeler este tipo de ataques, pero los suministros tardan en llegar. Desde Lituania, Zelensky pidió de nuevo ayer a sus socios contribuir a reforzar la defensa antiaérea ucraniana y "consolidar el apoyo internacional con el fin de derrotar al terror ruso".

Zelensky fue recibido en Vilna por su homólogo lituano Gitanas Nauseda, para asistir a una reunión de la llamada iniciativa de los Tres Mares, que reúne a 13 miembros de la UE situados entre el Báltico, el Adriático y el mar Negro. •

Agencias AP y AFP

EL MUNDO 3 LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

#### OTAN

Donald Trump está pensando en una OTAN a dos niveles, sin el amparo del art. 5 para los países que no han alcanzado el 2% del PBI en gasto de defensa. Es una idea de Trump conocida por muchos de los diplomáticos europeos, que se apresuran a organizar reuniones con la comitiva del expresidente en Washington, preparando su posible regreso a la Casa Blanca.

#### Prioridad

Otro escenario que surgió de las reuniones es que Trump, si gana, probablemente se comunicará con los presidentes de Rusia y de Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, respectivamente, el día después de su toma de posesión para comenzar a coordinar las conversaciones de paz.

#### Negociación

"Si Ucrania quiere seguir recibiendo ayuda, tiene que sentarse y negociar, y si Rusia no quiere que le demos enormes cantidades de nuevo apoyo a Ucrania, entonces tiene que sentarse y negociar", dijo una fuente al referirse a la posición del magnate. "Eso no significa darle a Ucrania o a Putin todo lo que quieran".

# El desafío de reclutar soldados sin diezmar a toda una generación

EL ESCENARIO

A. Kramer y L. Leatherby THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK ↑ 1 millón de hombres que aproximadamente sirven en el Ejército de Ucrania están apaleados y exhaustos. Muchos están en armas desde hace dos años, y hay decenas de miles que murieron o quedaron gravemente heridos. La necesidad de nuevos reclutas es desesperante.

El problema es que Ucrania también enfrenta una restricción demográfica crítica que se viene cocinanpocos hombres jóvenes.

Su actual generación de varones sanos menores de 30 años, columna vertebral de cualquier ejército, es la más reducida de la historia moderna de Ucrania, que ahora debe equilibrar su necesidad de mandar refuerzos para repeler a los rusos para no vaciar por completo a toda una generación de ucranianos.

A principios de mes, el presidente Volodimir Zelensky tomó la decisión políticamente costosa de bajar de 27 a 25 años la edad de reclutamiento forzoso, que de todos modos sigue siendo notablemente alta para los estándares de la mayoría de las levas militares. En Estados Unidos, por ejemplo, los varones pueden ser reclutados a partir de los 18 años.

La reticencia de Ucrania a reducir la edad de leva es un efecto de la larga sombra de la historia, y las causas de su actual problema demográfico se remontan a más de un siglo atrás.

El impacto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se prolongó hasta bien entrada la década de 1990: durante cada una de esas conflagraciones armadas, nacieron menos bebés, lo que dio lugar a dos generaciones de adultos más reducidas. Esa merma se extendió a través de generaciones y limitó la población de Ucrania décadas después.

En 1991, con el colapso de la Unión Soviética y posterior depresión económica, las tasas de natalidad se desplomaron y hubo una nueva generación mermada. La fuerte caída duró más de una década y dio como resultado la generación más chica en la historia reciente de Ucrania.

Los niños nacidos entonces hoy tienen entre 18 y 27 años: la edad ideal para luchar. Pero en Ucrania hay más del doble de hombres de 40 que de 20. La leva anterior justaración de jóvenes, pero los de 25 y 26 años que ahora pueden ser reclutados están justo en el borde.

#### Problema general

Ucrania no es la única que sufrió una pronunciada caída de las tasas de natalidad durante las primeras décadas posteriores al derrumbe de la URSS, y en muchos Estados postsoviéticos, incluida Rusia, se observaron derrumbes similares. Las economías de la región se desplomaron yen la generación de hombres adultos se disparó la tasa de mortalidad, principalmente por enfermedades cardiovasculares no tratadas, alcoholismo y trauma laboral.

Pero en tiempos de guerra, el problema demográfico de Ucrania es mucho más grave que el de Rusia. La población rusa es casi cuatro veces más grande que la de Ucrania, y por lo tanto tiene una masa de hombres mucho más grande donde salir a pescar. Y la caída de las tasas de natalidad -el número promedio de hijos nacidos por cada mujer- fue más pronunciada en Ucrania, por lo que el grupo de hombres jóvenes

es más chico en relación con el resto de la población.

En la década de 1990, cuando la crisis económica pulverizó los sueldos de los ucranianos, el futuro de Ucrania estaba sumido en la incertidumbre, "que afectó el comportamiento reproductivo de la población", dice Oleksandr Gladun, subdirector del Instituto Ptukha de Demografía y Estudios Sociales.

En 1991, el año en que Ucrania obtuvo su independencia, las mujeres ucranianas tenían en promedio 1,9 hijos: apenas una década más tarde, la tasa de natalidad había caído a 1,1

Cuando esos bebés llegaron a los do desde hace tiempo: tiene muy mente protegía a esa reducida gene- 20 años, la merma primero se sintió en la fuerza laboral, pero desde la invasión rusa de 2022, el problema se revistió de consecuencias mucho más graves.

La decisión de Zelensky de reclutar a partir de los 25 años corre el riesgo de diezmar aún más esa ya delgada franja de la población ucraniana. Y muchos de ese grupo limitadode hombres de 25 y 26 años - unos 467.000, según una estimación del gobiernode 2022-ya están sirviendo en el Ejército, viviendo en zonas ocupadas, o se fueron de Ucrania. Otros tienen trabajos o discapacidades que los eximen del servicio militar obligatorio.

Los líderes ucranianos creían que no tenían más remedio que reducir la edad de reclutamiento.

Las tasas de bajas en la guerra contra Rusia son altas. La mayoría de los hombres que querían ofrecerse como voluntarios para el Ejército ya lo han hecho. Habrá que ver con qué rapidez Ucrania logra reclutar y entrenar a las tropas adicionales que necesita. •

Traducción de Jaime Arrambide

# Revelan que las memorias de Navalny saldrán en octubre

Patriota es la obra póstuma del opositor al Kremlin, que murió en febrero pasado en una prisión

NUEVA YORK.- Un libro de memorias en el que Alexei Navalny comenzó a trabajar en 2020 será publicado a finales de año. Titulado en inglés Patriot, la editorial Alfred A. Knopf lo calificó como la "última carta al mundo" del difunto líder de la oposición rusa, que saldrá a la venta el 22 de octubre.

La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, dijo en un comunicado publicado el jueves por la editorial: "Este libro es un testimonio no solo de la vida de Alexei, sino de su compromiso inquebrantable con la lucha contra la dictadura, una lucha por la que lo dio todo, incluida su vida. A través de sus páginas, los lectores llegarán a conocer profundamente al hombre que amé, un hombre de profunda integridad y coraje inquebrantable. Compartir su historia no solo honrará su memoria, sino que también inspirará a otros a defender lo que es correcto y nunca perder de vista los valores que realmente importan".

Navalny, de 47 años, murió en febrero pasado mientras cumplía una condena de 19 años de prisión por cargos de extremismo que condenó como motivados políticamente.

Fue encarcelado después de regresar de Alemania en enero de 2021, donde se recuperaba por un envenenamiento con un agente nervioso en 2020 del que culpó al Kremlin, y desde entonces fue condenado a tres penas de prisión.

Murió en una remota colonia penal sobre el Círculo Polar Ártico. Las autoridades rusas han negado vehementemente su participación tanto en el envenenamiento como en su muerte.

Según Knopf, Navalny comenzó a trabajar en el libro en Alemania y continuó escribiéndolo en Rusia, tanto dentro como fuera de prisión.

"Con detalles vívidos y sorprendentes, incluida la correspondencia inédita desde la prisión, Navalny relata, entre otras cosas, su carrera política, los muchos atentados contra su vida y las vidas de las personas más cercanas a él, y la implacable campaña que él y su equipo libraron contra un régimen cada vez más dictatorial", dice parte del anuncio de Knopf.

"Escrita con la pasión, el ingenio, la franqueza y la valentía por las que fue justamente aclamado, Patriota es la última carta de Navalny al mundo: un relato conmovedor de sus últimos años pasados en la prisión más brutal del mundo; un recordatorio de por qué los principios de la libertad individual importantan profundamente, yun llamado entusiasta a continuar la



Alexei Navalny

obra por la que sacrificó su vida". En un hilo en X, Navalnaya dijo que había imaginado a su esposo escribiendo un libro de memorias mucho más tarde en su vida, cuando ambos tuvieran unos "80 años" y nietos.

Muchos impulsaron a Navalny a comenzar a escribir después del envenenamiento, dijo, pero inicialmente rechazó estas sugerencias: "¿Qué tipo de memorias son cuando tienes 44 años? Solo ha pasado un poco más de la mitad de su vida. No tenía prisa, aún estaba mucho por venir. Pero resultó como resultó. Horrible y muy, muy injusto. Resultó que no había otra mitad por delante".

Según la editorial, que imprimirá 500.000 ejemplares de la primera edición en Estados Unidos, el volumen "expresa la convicción absoluta de Navalny de que no se puede detener el cambio, que llegará".

Señaló que el libro ya ha sido traducido a 11 idiomas y "definitivamente" se publicará también en ruso.

Sin embargo, no quedó claro en sus comentarios si el libro saldrá a la venta en Rusia, donde Navalny fue condenado como líder de un grupo extremista, y su fundación y oficinas fueron declaradas ilegales.

El disidente trabajó en el manuscrito a través de cartas, dictando algunas partes. Algunas de sus cartas inéditas están contenidas en el libro, en el que, con gran detalle, relata su carrera política, su familia y la incesante campaña que él y su equipo lideraron contra un régimen cada vez más dictatorial.

Blanco de varios intentos de asesinato, Navalny recuerda el envenenamiento de 2020 con un agente nervioso que lo obligó a ser hospitalizado, primero en su tierra natal y luego en Alemania, durante un largo período. •

EL DILEMA DEMOGRÁFICO DE KIEV Cantidad de hombres de cada edad Ucrania tiene muy pocos hombres jóvenes, un enorme 400.000 problema demográfico para un país en guerra 200.000 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 90 Edad: Fuente: The New York Times / LA NACION

Agencias ANSA, AP y DPA

LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 4 EL MUNDO

# Israel se prepara para nuevos frentes ante la amenaza de Irán

GUERRA. Estados Unidos y sus aliados creen que es inminente un importante ataque con misiles o drones en suelo israelí; "haremos daño a quien nos haga daño", dijo Netanyahu

JERUSALÉN.- Israel prosigue su guerra en Gaza, pero también se prepara para escenarios en otras zonas, admitió ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu, en un contexto de preocupación por la posibilidad de que Irán esté preparando un ataque en respuesta al asesinato de altos mandos iraníes.

"Haremos daño a quien nos haga daño. Nos estamos preparando para satisfacer las necesidades de seguridad del Estado de Israel, tanto en defensa como en ataque", insistió Netanyahu, en declaraciones difundidas por su oficina tras una visita a la base aérea de Tel Nof, en el sur del país.

Israel se ha estado preparando para posibles represalias iranies por la muerte de un general y otros seis oficiales en un ataque aéreo contra el complejo de la embajada iraní en Damasco el pasado 1º de abril. Aunque el gobierno israelí no reconoció la autoría del ataque, el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, afirmó anteayer que Israel "debe ser castigado y lo será" por el ataque.

gar a este régimen canalla" podría haberse evitado si el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera condenado el ataque y llevado a los autores ante la Justicia, declaró ayer la misión de Teherán ante las Naciones Unidas.

Las declaraciones de Khamenei fueron percibidas efectivamente más que como simples amenazas vacías.

Según informó Bloomberg, fuentes de inteligencia aseguraron que Estados Unidos y sus aliados creen que es inminente un importante ataque con misiles o drones por



El "imperativo para Irán de casti- Netanyahu visitó ayer la base aérea Tel Nof

parte de Irán o sus representantes contra objetivos militares y gubernamentales en suelo israelí, lo que marcaría una ampliación significativa del conflicto de seis meses de duración.

El conflicto se ha extendido por Medio Oriente con grupos respaldados por Irán que declaran su apoyo a los palestinos y lanzan ataques desde el Líbano, Yemen e Irak.

Teherán ha evitado por ahora la confrontación directa con Israel o Estados Unidos, mientras declaraba su apoyo a sus aliados.

El posible asalto, que se estima que utilizaría misiles de alta precisión, podría ocurrir en los próximos días, precisaron las fuentes, que solicitaron condición de anonimato para discutir los asuntos confidenciales.

"Se ve más como una cuestión de cuándo, no de si...", estimó una de las fuentes sobre la base de evaluaciones de inteligencia estadounidense e israelí.

Tampoco estaba claro si el ataque provendría de territorio iraní o de alguno de sus países aliados.

Frente a las amenazas de Teherán, el presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró ayer su apoyo "férreo" a Israel.

Irán "amenaza con lanzar un ataque importante contra Israel", declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con el primer ministro japonés, Fumio Kishida. "Como le dije al primer ministro (Benjamin) Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel contra estas amenazas de Irán y sus aliados es férreo", aseguró.

"Permítanme decirlo de nuevo: férreo. Haremos cuanto podamos para proteger la seguridad de Israel", añadió.

Por su parte, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, instó ayer a bajar la tensión ante un posible ataque de represalia de Irán contra Israel, tras conversar por teléfono con el jefe de la diplomacia de la república islámica, Hossein Amir-Abdollahian.

"Nadie debe echar leña al fuego ahora. Nadie puede tener interés en una conflagración de consecuencias totalmente imprevisibles", dijo la política verde con motivo de una reunión con su homólogo chileno, Alberto van Klaveren, en Berlín.

"Todos los actores de la región están llamados a actuar con responsabilidad y moderación", exigió Baerbock, quien indicó que también había hablado con Amir-Abdollahian en este sentido.

A la pregunta de si la llamada se había acordado con Israel o Estados Unidos, respondió: "En estos días, todas las líneas telefónicas diplomáticas están al rojo vivo para evitar una escalada regional en Medio Oriente".

No dio más detalles sobre la conversación mantenida con su homólogo iraní.

En este clima de tensión regional, la aerolínea alemana Lufthansa, una de las dos compañías occidentales que vuelan a Teherán, amplió la suspensión de sus vuelos a la capital iraní. Rusia también advirtió a sus ciudadanos contra los viajes a Medio Oriente.

Pero un ataque del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, que pro-DANIEL KARMANN/GETTY vocó la muerte de tres hijos y dos nietos del líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, pareció avivar las tensiones.

> Inmediatamente, el gobierno de Irán condenó el atentado y envió sus condolencias.

> Tanto el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, como el ministro de Exteriores del país, Amir-Abdollahian, han lamentado "el martirio de sus queridos" familiares en un "brutal acto" israelí, según un comunicado difundido en sus respectivas páginas web. •

Agencias AFP, DPA y Reuters

### El Papa le dará una nunciatura al exsecretario de Benedicto

VATICANO. En un gesto de paz hacia Georg Gänswein, Francisco lo designará embajador de la Santa Sede en alguna parte del mundo

#### Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA. – Fue más fuerte la misericordia. Pese a las tensiones que hubo entre ambos, el papa Francisco decidió hacer borrón y cuenta nueva y darle un nuevo encargo al exsecretario privado de Benedicto XVI, el arzobispo alemán Georg Gänswein, que pronto será designado nuncio (embajador de la Santa Sede) en alguna parte del mundo.

Según versiones que corren en el Vaticano de las que tuvo eco LA NACION, el Papa, que en un libro que se publicó la semana pasada en España no ocultó que mantuvo con él una relación compleja, le dará una nunciatura a Gänswein, de 67 años, que el año pasado, después de la muerte de Benedicto XVI, regresó a su Alemania natal, donde está sin trabajo.

Cuando viajó a Roma para celebrar una misa en la Basílica de San Pedro al cumplirse, el 31 de diciembre pasado, el primer aniversario de la muerte de Benedicto, Gänswein fue a saludar a Francisco. En esa ocasión, en una audiencia, le habría manifestado al Pontífice su disposición a colaborar y su incomodidad al estar sin cargo alguno,

según algunas voces. Y fue así como el Papa, en lo que algunos interpretan como una forma de perdonar, habría decidido cambiar el destino de alguien al que muchos pensaron ya "jubilado" antes de tiempo, sobre todo después del desasosiego y escándalo que creó su libro Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI.

En una operación comercial presuntamente no querida por él, este libro justo salió pocos días después de la muerte de Benedicto, en enero de 2023, algo inoportuno y aún más porque sacó a relucir trapos sucios y supuestas diferencias entre los dos papas, el reinante y el emérito, durante sus casi diez años de convivencia forzada.

El propio Francisco, en El sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, su últimolibro-entrevista con el periodista español Javier Martínez Brocal, que salió la semana pasada en España, no ocultó su disgusto ante esta publicación. "Que el día del sepelio se publique un libro que me pone de vuelta y media, contando cosas que no son verdad, es muy triste. Por supuesto, no me afecta en el sentido de que no me condiciona. Pero sí medolió que se usara a Benedicto. El libro salió publicado el día

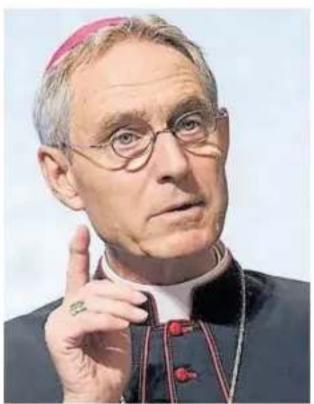

Georg Gänswein

del entierro, eso lo viví como una

ARCHIVO

falta de nobleza y de humanidad", aseguró en este libro-entrevista, en el que por primera vez contó detalles de su inédita, pero armoniosa, convivencia con su antecesor.

#### Vínculo complicado

Allí, aunque Francisco destacó que Benedicto siempre lo defendió de aquellos sectores que intentaron convertir al papa emérito en el líder de la oposición ultraconservadora, también admitió que la relación con Gänswein nunca fue color de rosa:

"Su secretario me lo hizo algunas veces difícil".

Ordenado sacerdote en Friburgo en 1984 y enviado luego a Roma para estudiar derecho canónico, Gänswein estuvo al lado de Joseph Ratzinger desde 2003, cuando el entonces cardenaly titular delex Santo Oficio lo eligió para que fuera su secretario privado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde "don Georg" había comenzado a trabajar en 1996.

El 16 de abril de 2005 el "padre Giorgio" se convirtió en la mano derecha de Benedicto XVI, electo sucesor de Juan Pablo II. El 6 de enero de 2013, poco antes de su clamorosa abdicación, para premiarlo por su lealtad Benedicto XVI ordenó arzobispo al también llamado "George Clooney" del Vaticano por su semblanza física y, semanas antes, prefecto de la Casa Pontificia, un cargo clave.

Desde ese lugar, además de blindarlo, lo convirtió en alguien de inmensa influencia, al designarlo como el hombre que decidía quién podía tener una audiencia oficial con el entonces papa.

Por respeto a Benedicto, el recién electo Francisco decidió dejarlo a Gänswein en ese rol, hasta

que en enero de 2020 le pidió que se tomara una licencia al estallar una tormenta por la publicación de un libro en defensa del celibato escrito teóricamente a cuatro manos por Ratzinger y el cardenal africano ultraconservador Robert Sarah.

Ratzinger pidió que retiraran de esa obra su firma y Gänswein quedó bajo sospecha de haber estado detrás de una operación que el ala ultraconservadora había intentado poneren marcha, al usar al anciano y frágil papa emérito.

"Meviobligadoa pedir al secretario de Benedicto que solicitara una 'licencia voluntaria', manteniendo el cargo de prefecto de la Casa Pontificia y también el sueldo", evocó Francisco en su último libro-entrevista.

Pese a este pasado tormentoso, todo indica que ahora comenzará otra etapa. Aunque ya en el pasado habían corrido versiones de un posible destino como nuncio para Gänswein, de confirmarse en este momento esta nueva oportunidad sería una decisión inesperada, pero totalmente acorde con esa misericordia, apertura de corazón y falta de rigidez que predica el primer papa jesuita desde el inicio de su pontificado.



## **DEL VIERNES 12 AL MARTES 16**

**DE DESCUENTO EN PRODUCTOS DE LAS** 

SIGUIENTES MARCAS

















**EN SIDRAS Y BEBIDAS FIZZ** 

EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS



















Ciudad







Las Tres



EN JUGOS EN POLVO

Boco/(na)

**EN PRODUCTOS DE LAS** SIGUIENTES MARCAS



WARSTEINE





















GALLETITAS



GALLETITAS











EN PREFRITOS DE POLLO CONGELADOS<sup>11</sup> Y PAPAS CONGELADAS

**IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 

**EN GOLOSINAS** Y CHOCOLATES<sup>®</sup>

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



# EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. BEBER CON MODERACION. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 ANOS.

PROMOCIÓN VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DESDE EL VIERNES 12 HASTA EL MARTES 16 DE ABRIL DE 2024 VÁLIDO PARA COMPRAS EN COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL3.COM.AR) Y SUCURSALES CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE. LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN EL PRESENTE PODRÍAN CONTENER AL MENOS UN SELLO DE ADVERTENCIA Y/O LEYENDAS PRECAUTORIAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 27.642. SE RECOMIENDA CONSULTAR LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL EN EL ENVASE PREVIO A SU CONSUMO. SE SUGIERE UN CONSUMO ADECUADO DE LOS MISMOS. LA OFERTA DE PRODUCTOS REALIZADA EN EL PRESENTE NO SE ENCUENTRA DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES. LOS DESCUENTOS SE REALIZARÁN SOBRE COMPRAS EFECTIVO, CON TARJETA DE DÉBITO O DE CRÉDITO EN UN PAGO POR LÍNEA DE CAJA. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. PRODUCTOS DISPONIBLES EN TODA LA CADENA. CONSULTE DOMICILIOS DE LAS SUCURSALES EN WWW.COTO.COM. AR O LLAMANDO A FONOCOTO OBDO-888-4848. EXCLUSIONES: PROMOCIONES NO VÁLIDAS PARA COMPRA Y/U ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE COMPRA Y/U SIMILARES. EMITIDAS POR COTO, COMPRAS ABONADAS EN EUROS DOLARES NI TICKETS O CON LA APLICABLES POR NORMATIVA VIGENTE. [1] NO INCLUYE PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA. [2] NO INCLUYE CHOCOLATE PARA TAZA NI REPOSTERÍA. PARA PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE LOS HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678. COTO C.I.C.S.A. - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL - FONOCOTO 0800-888-4848 - PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.COTO.COM.AR

6 | EL MUNDO | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024



López Obrador habla ayer junto a su canciller, Alicia Bárcena

JOSÉ MÉNDEZ/EFE

# México pide la suspensión de Ecuador en la ONU por irrumpir en su embajada

RECLAMO. El gobierno de López Obrador presentó una demanda ante la Corte de Justicia hasta que haya una disculpa oficial

CIUDAD DE MÉXICO.— El gobierno de México dijo ayer que pedirá la suspensión de Ecuador como miembro de las Naciones Unidas si no se disculpa por la reciente irrupción en la embajada mexicana en Quito, en el marco de una demanda que está interponiendo ante la Corte Internacional de Justicia.

La entrada por la fuerza el viernes de policías y soldados en la sede diplomática mexicana en Ecuador para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, al que México había concedido asilo político tras refugiarlo durante meses, causó la ruptura de relaciones bilaterales y la condena internacional.

"Los reclamos son muy contundentes: primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México", informó la canciller Alicia Bárcena en conferencia de prensa.

"Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones y los principios y normas fundamentales del derecho internacional", agregó.

La canciller precisó que en la acción se pedirá que sea la Corte Internacional de Justicia el órgano adecuado para determinar la responsabilidad del Estado ecuatoriano a fin de iniciar el proceso de expulsión de la ONU.

El gobierno de Ecuador sostiene que la oferta de asilo de México a Glas, condenado dos veces por corrupción, era ilegal, y acusó al gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador de abusar de las inmunidades y privilegios de la sede diplomática.

Las autoridades de Ecuador afirman que habían pedido permiso a México para ingresar en el recinto y arrestar al exvicepresidente, que fue sentenciado a seis años de prisión en 2017, luego de ser declarado culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht

a cambio de contratos gubernamentales.

Bárcena detalló que la demanda iba a ser presentada en el transcurso de la jornada de ayer y explicó que con ella México quiere poner a prueba el sistema de justicia internacional para que no se repitan situaciones como la sucedida en la capital ecuatoriana.

"Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el tribunal internacional de justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros", agregó.

Al ser consultado sobre la petición de México, Stephane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, dijo ayer que "es una cuestión que deben decidir los Estados miembros" y abogó para que las tensiones entre los dos países latinoamericanos sean tratadas mediante el diálogo.

#### Presentación en La Haya

El documento presentado por México en la Corte Internacional refiere que el jefe de la sección consular mexicana, Roberto Canseco, "fue agredido violentamente en la biblioteca de la embajada", lo que le ocasionó "lesiones en brazos, piernas, cara, espalda y cuello, así como daños psicológicos".

En la demanda seafirma que "un miembro de las Naciones Unidas que haya violado persistentemente los principios contenidos en ella puede ser expulsado de la organización".

El presidente mexicano expresó ayer en su conferencia matutina que con la demanda contra Ecuador, su gobierno busca que "no se repita un hechodeleznable como el que sufrió México y en especial su representación diplomática".

Por su parte, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio Alcántara, informó que como parte del proceso se solicitarán a la corte

internacional medidas provisionales para que Ecuador garantice la seguridad de la embajada mexicana en Quito que quedó abandonada desde el domingo cuando el personal diplomático dejó el país luego de que López Obrador ordenó la ruptura de relaciones con el gobierno de Daniel Noboa.

Sobre las próximas acciones que ejercerá México, la canciller adelantó que está estudiando la posibilidad de presentar una "acusación de tipo penal en el sentido de que la violación fue de tal magnitud por un lado al inmueble, al local, pero también a las personas".

En cuanto a las repercusiones de la crisis diplomática, Bárcena dijo que ante el rompimiento de las relaciones se suspendieron las negociaciones para un tratado comercial que estaban discutiendo México y Ecuador.

La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana ha sido rechazada por una treintena de países de la región y de Europa y ocho organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA) que la víspera aprobó una condena enérgica contra Ecuador.

Pese a que la mayoría de los miembros de la OEA objetaron las acciones del gobierno de Noboa, su canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que la resolución fue "justa" y aseguró que Ecuador hará respetar su versión de los hechos.

Al ser cuestionada por la prensa si el gobierno ecuatoriano estaría dispuesto a ofrecer una disculpa por sus actos, Sommerfeld respondió que "eso no está en la mesa de discusión en este momento", pero se mostró abierta a fortalecer las relaciones con todos los países.

México dio a conocer esta semana videos que mostraron el momento en el que agentes ecuatorianos irrumpieron en su sede diplomáticay tras empujar y someter a Canseco, se llevaron detenido a Glas, que residía allí desde diciembre. •

Agencias AP y Reuters



Gabriel Boric, presidente de Chile

EFE

# El crimen organizado abre un frente entre Chile y Venezuela

**SEGURIDAD**. Caracas desconoce la existencia de la banda Tren de Aragua, que complica a Boric

SANTIAGO.— En un nuevo foco de tensión en la región, el presidente Gabriel Boric anunció ayer que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar con dureza las declaraciones formuladas por el canciller venezolano, Yván Gil, sobre la banda criminal Tren de Aragua.

"Las afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y, además, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", dijo el presidente en la red social X.

"Por lo tanto, he tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias tanto ante el gobierno venezolano como también ante organismos internacionales. Nuestro gobierno e instituciones policiales han dado cuenta de un compromiso irrestricto en garantizar una vida segura para todas y todos los ciudadanos de nuestra patria", añadió Boric.

El Tren de Aragua es una banda criminal nacida en Venezuela en 2014 cuyos tentáculos se han expandido desde 2018 hacia otros países de América Latina, como Colombia, Perú y Chile.

El jefe de Estado chileno reconoció que les preocupa "la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país". Incluso afirmó: "Venezuela no está colaborando con los países del sur [...] y no se hace responsable de esta situación". Destacó que sí lo hace con Estados Unidos: "Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela".

Este foco de tensión entre Chile y Venezuela se suma a otros recientes en la región, como la escalada entre Ecuador y México por el asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción y que estaba asilado en la legación diplomática. También Colombia y la Argentina sostuvieron un pico de tensión diplomática.

El lunes pasado, durante un encuentro con el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, en Cúcuta, Gil había negado la existencia del Tren de Aragua, y lo catalogó de "ficción creada" por los medios internacionales.

"El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles [...] Hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice 'somos del Tren de Aragua', con acento peruano, con acento chileno", señaló Gil.

Estas declaraciones fueron calificadas de un "insulto" por la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá. "Es un insulto, no algobierno de Chile, sino al pueblo de Chile, y a los pueblos de América Latina. Inaceptable. Personas perdieron sus familiares, la tranquilidad de sus barrios, sus negocios por eso", ahondó Tohá.

Chile, junto a Perúy Colombia, es uno de los países que más han sufrido con la expansión del Tren de Aragua durante los últimos años. El grupo criminal, originado en la prisión de Tocorón (en el sur del estado de Aragua), aprovechó el éxodo venezolano para instalarse en esos países y convertirse en la banda a cargo de la mayoría de asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas en la región.

Como consecuencia de ello, Chile ha visto crecer la tasa de homicidios de 4,5 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 6,7 en 2022. A inicios de abril, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, aseguró ante el Congreso que el Tren de Aragua se había convertido en el "enemigo número uno" del país y anunció la creación de un grupo especial de la policía para enfrentarlo. •

El Mercurio/GDA y El Comercio/GDA

























PRECIO ANTERIOR: \$ 699 PAPA NEGRA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 60947







Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



PROMOCIÓN VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL VIERNES 12 AL DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2024 O HASTA AGOTAR STOCK INDICADO EN CADA PRODUCTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO, VÁLIDO PARA COMPRAS EN COTO DIGITAL IWWW.COTODIGITAL3.COM.ARI Y SUCURSALES CABA, BUENOS AIRES, NEUDUÉN MENDOZA. ENTRE RÍOS Y SANTA FE. LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN EL PRESENTE PODRÍAN CONTENER AL MENOS UN SELLO DE ADVERTENCIA Y/O LEYENDAS PRECAUTORIAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 27.642. SE RECOMIENDA CONSULTAR LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL EN EL ENVASE PREVIO A SU SE SUGIERE UN CONSUMO ADECUADO DE LOS MISMOS. LA OFERTA DE PRODUCTOS REALIZADA EN EL PRESENTE NO SE ENCUENTOS SE SE ENCUEN POR LÍNEA DE CAJA. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. OFERTA POR CANTIDAD: MÁXIMO DE COMPRA HASTA 3 (TRES) COMBOS DE IGUAL MARCA Y VARIEDAD. TODOS LOS PRODUCTOS SON ORIGEN ARGENTINA SALVO LOS EXPRESAMENTE ÍNDICADOS. PRECIOS SÓLO PARA VENTA EN GÓNDOLA AUTOSERVICIO, PRODUCTOS DISPONIBLES EN LAS SIGUIENTES SUCURSALES: 43/44/45/56/60/61/63/64/65/75/80/90/91/107/129/131/158/165/184/185/188/189/197/203/208/209/215/219/220. \*1: PRODUCTOS DE PESCADERÍA DISPONIBLES EN LAS SIGUIENTES SUCURSALES: 43/44/45/56/60/61 63/64/65/75/80/90/91/107/129/131/158/165/182/184/185/188/189/197/203/208/209/215/219/220. CONSULTE DOMICILIOS DE LAS SUCURSALES EN WWW.COTO.COM.AR O LLAMANDO A FONOCOTO 0800-888-4848. EXCLUSIONES: PROMOCIONES NO VÁLIDAS PARA COMPRAS EN CUOTAS CON TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDAS EN EL EXTERIOR, TARJETAS DE COMPRA Y/U ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE COMPRA SOCIAL. DESCUENTOS NO APLICABLES SOBRE PRODUCTOS INCLUIDOS EN PROGRAMAS DE PRECIOS DEL GOBIERNO Y/O APLICABLES POR NORMATIVA VIGENTE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: LA LEY PROVINCIA DE MENDOZA: LA L CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678. LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL - FONOCOTO 0800-888-4848 - PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.COTO.COM.AR 8 | EL MUNDO | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

a superestrella del fútbol americano O. J. Simpson, que se convirtió en un símbolo de la violencia doméstica y la división racial tras ser declarado inocente del asesinato de su exesposa y de un amigo en un juicio que conmovió a Estados Unidos y reverberó durante años, murió el 10 de abril a los 76 años.

La razón de su muerte fue el cáncer, según informó su familia sindar más detalles. Simpson estaba libre desde 2017 tras cumplir nueve años de una sentencia de 33 años por otro juicio no relacionado con la muerte de su exesposa.

Fue una caída sorprendente para un hombre que había surgido de un barrio pobre de San Francisco para convertirse en uno de los mejores corredores de la historia del fútbol americano, actor en más de 20 películas de Hollywood, vendedor corporativo en memorables comerciales de televisión y comentarista deportivo.

Tenía buena apariencia, una sonrisa cálida y una actitud serena que loconvirtió en una personalidad popular en los medios deportivos mucho después de que terminaron sus días como jugador. Pero los cargos de asesinato destrozaron su exitosa reputación.

Fue acusado de matar a Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en un brutal ataque con cuchillo en un pasillo frente a su casa en la elegante zona de Brentwood de Los Ángeles en junio de 1994. Debido a la combinación tóxica de raza, sexo y celebridad, los asesinatos y sus consecuencias se convirtieron rápidamente en lo que la revista Time llamó "el Godzilla de las historias sensacionalistas".

Manchas de sangre y otras pruebas lo vincularon con el crimen, pero en 1995 un jurado mayoritariamente negro aceptó la afirmación del equipo de la defensa de que Simpson había sido incriminado por la policía racista de Los Ángeles. Los miembros del jurado tardaron menos de tres horas en absolverlo tras un proceso maratónico de ocho meses de duración, televisado a nivel nacional y contagiado de una atmósfera circense.

El veredicto desencadenó emociones generalizadas y reflejó la brecha en las percepciones y experiencias entre negros y blancos sobre el racismo y la conducta policial. Esas brechas todavía eran evidentes 20 años después, durante las protestas y los disturbios por los asesinatos policiales de hombres negros desarmados en Missouri, Nueva York, Minnesota y otros lugares, que llevaron al movimiento Black Lives Matter.

El caso Simpson "mostró que en lo que respecta a la aplicación de la ley y la confianza en la policía y el sistema judicial, los negros y los blancos en 1995 vivían en países diferentes", dijo el abogado y periodista Jeffrey Toobin, que cubrió el juicio para la TV. Aunque fue declarado inocente en el juicio penal, en 1997 las familias Goldman y Brown obtuvieron una sentencia civil de 33,5 millones de dólares por parte de un jurado que lo hizo responsable de las muertes.

Rechazado por patrocinadores corporativos y perseguido por
acreedores, Simpson buscó mantener su estilo de vida acomodado
con una serie de planes para ganar
dinero cada vez más desesperados.
El último fue una redada organizada a punta de pistola en 2007 para
robara dos comerciantes de souvenirs en una habitación de hotel de
Las Vegas. Esto condujo a su arresto, juicio, condena y sentencia de 33
años por secuestro y robo a mano
armada.

Orenthal James Simpson nació en 9 de julio de 1947 en San Francisco, y creció en la picante zona de Potrero Hill. Cuando tenía dos años, El carismático jugador de fútbol americano protagonizó un caso que dividió a EE.UU.

1947-2024

# O. J. Simpson. El astro del deporte absuelto por doble asesinato

Textos Rick Maese The Washington Post | Foto AFP

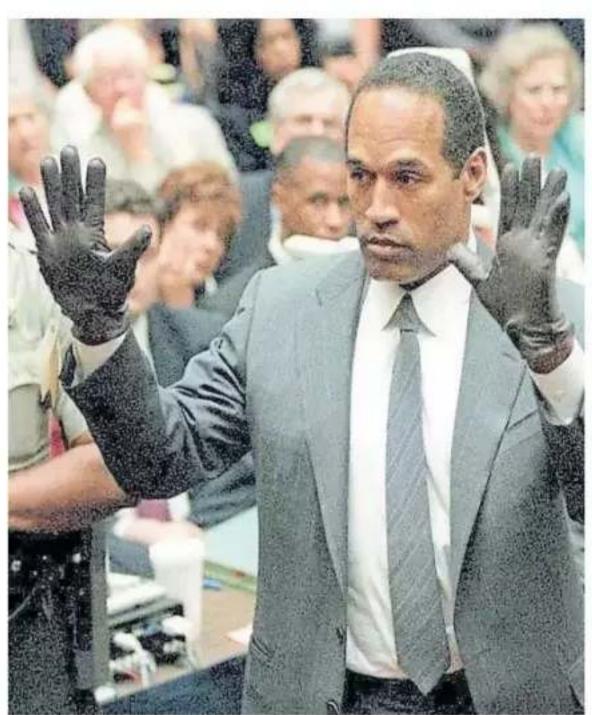

Simpson se prueba los guantes del crimen durante el juicio

sufrió raquitismo y tuvo que usar los refuerzos para piernas que le hizo su madre hasta los cinco años, pero en la adolescencia se volvió rebelde y corpulento con tendencia a la violencia.

Se unió a la pandilla de los Guerreros Persas y en el colegio fue suspendido varias veces. "Me metía en muchas peleas callejeras", recordaría Simpson más tarde. "Tal vez porque siempre ganaba".

#### Potencia y velocidad

Su habilidad atlética lo convirtió en un destacado futbolista, pero los equipos donde jugaba eran demasiado mediocres y sus calificaciones demasiado bajas como para acceder a los grandes programas deportivos universitarios.

Así que Simpson ingresó al City College de San Francisco, donde batió récords de fútbol americano universitario, y en 1967 fue aceptado en la Universidad del Sur de California. Creció hasta medir 1,85 de estatura y pesar más de 90 kilos, y su combinación de potencia y velocidad interesó al entrenador.

"La mayoría de los expertos", declaró la revista Sport, "califican a O. J. Simpson como el delantero más rápido de la historia del fútbol americano universitario". En esos años, se casó con Marguerite Whitney, su novia de la secundaria, y tuvieron tres hijos. Cuando tenía poco más de 20 años, pudo comprarle una casa a su madre.

En 1969, Simpson, apodado "The Juice", firmó contrato con los humildes Buffalo Bills, donde pasó tres temporadas perdedoras, hasta Simpson no tenía una coartada para el momento de los asesinatos

que llegó el entrenador Lou Saban y construyó una estrategia ofensiva alrededor de su veloz corredor. Simpson ganó así cuatro títulos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Terminó su carrera en 1979 después de dos temporadas con los San Francisco 49ers, y seis años después fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano profesional.

Simpson era más que un excelente jugador de fútbol. Su carisma lo convirtió en una de las personalidades mediáticas más conocidas y queridas de Estados Unidos. Entre las 20 películas en las que participó se destacan sus papeles cómicos en La pistola desnuda y sus dos secuelas.

Pero su afable personalidad pública ocultaba una vida turbulenta y en ocasiones brutal. En 1977, Simpson conoció a una camarera de 18 años llamada Nicole Brown cuando ella acababa de terminar la escuela secundaria, y al año siguiente se fueron a vivir juntos, mientras él seguía casado. Simpson se divorció de Marguerite en 1979 y en 1985 se casó con Nicole.

La relación era tumultuosa. Se decía que Simpson era un mujeriego serial que se jactaba de sus muchas aventuras sexuales, pero que con su esposa tenía brutales ataques de celos. Nicole Simpson hizo al menos ocho llamadas al 911 para pedir protección. En 1985, pidió ayuda diciendo que Simpson había destrozado el parabrisas de su coche con un bate de béisbol.

A principios de 1994, Nicole les dijo a sus amigos que lo había dejado para siempre. El 12 de junio, Simpson asistió a un recital de música escolar, pero no habló con Nicole ni se reunió con ella y su familia para cenar en un restaurante local. Nicole dejó olvidados sus anteojos en el restaurante, y un camarero que había conocido casualmente, Ronald Goldman, se ofreció a acercárselos hasta su casa cuando terminara su turno, alrededor de las 21.45.

Los cuerpos acuchillados y ensangrentados de ambos fueron encontrados tres horas después. Ella yacía sobre un charco de sangre, con heridas profundas en la cabeza y el cuello, mientras que el cuerpo de Goldman fue encontrado cerca, con 22 puñaladas.

#### Único sospechoso

Simpson fue el único sospechoso serio desde un principio, aunque insistía en que era inocente. Sus abogados hicieron arreglos para que se entregara el 17 de junio, pero O. J. huyó en un Ford Bronco blanco, con su amigo de toda la vida Al Cowlings alvolante y una hilera de patrulleros que los perseguían. Lloroso, Simpson iba sentado en el asiento trasero, apuntándose con una pistola a la cabeza y blandiendo fotografías de sus hijos en la otra mano.

Después de una persecución automovilística a baja velocidad transmitida en vivo por helicópteros de noticias y vista en vivo por millones de personas en todo el país, el auto finalmente se detuvo en la casa de Simpson en Brentwood, donde se entregó. El circo mediático había comenzado.

Los investigadores encontraron muestras de sangre de las víctimas en la casa y el automóvil de Simpson. También encontraron su sangre en la escena del crimen; cabellos humanos compatibles con los de Simpson en una gorra de Goldman, y un par de guantes de cuero ensangrentados, uno en la escena del crimen y el otro detrás de la casa de huéspedes de O. J.

Simpson no tenía una coartada para el momento de los asesinatos. Pero la fiscalía no tenía testigos presenciales ni arma homicida, y dependía de un departamento de 
policía con un largo historial de 
racismo. El costoso equipo legal de 
Simpson buscó convertir el proceso 
en un juicio a la policía de Los Ángeles. La defensa acusó a dos detectives blancos de manipular y plantar 
pruebas, y se burló de los métodos 
y la capacidad de los técnicos del laboratorio.

Tal vez la estratagema más hábil de sus abogados haya sido que Simpson se probara los guantes ensangrentados frente al jurado: la exestrella del fútbol tuvo dificultades para ponerse los guantes, que parecían quedarle demasiado chicos. "Si no le entran, deberán absolverlo", dijo su abogado principal en sus argumentos finales.

Después del veredicto que lo absolvió el 3 de octubre de 1995, varios miembros del jurado salieron a decir que nunca habían creído en el caso de la fiscalía. Y algunos sectores de la comunidad negra aplaudieron su absolución.

El juicio de O. J. Simpson y los escabrosos acontecimientos que lo rodearon quedaron grabados en la imaginación de la opinión pública durante décadas. "No haynecesidad de revivir el peor día de nuestras vidas", dijo en una entrevista de 2019. "Mi familia y yo hemos pasado a lo que llamamos la 'zona no negativa', y ahora nos concentramos en todo lo positivo". •

Traducción de Jaime Arrambide

### España deportó a 69 bolivianos varados en Barcelona

crucero. Habían llegado a ese puerto con visas falsificadas

BARCELONA.- La odisea de los 69 bolivianos que permanecían varados en el puerto de Barcelona desde el martes 2 de abril llegó a su fin. La policía les comunicó formalmente que rechazó su entrada en España, adonde llegaron en un crucero de placer con visados falsificados y con la intención, presuntamente, de instalarse en el país. Las autoridades tampoco han admitido a trámite la media docena de peticiones de asilo planteadas. Todos fueron deportados en un vuelo pagado por la compañía MSC hasta Santa Cruz, la segunda ciudad de Bolivia. Todos menos cuatro personas de la misma familia. Se trata de tres hermanos, dos menores de edad y una mayor de edad, además de la hija de esta última. Sus padres residen en Girona y uno de ellos, el padre, tiene nacionalidad española.

Un convoy los trasladó desde el puerto de Barcelona hasta el aeropuerto, de regreso a Bolivia. Tras salir de Brasil a mediados de marzo, el MSC Armonía llegó a primera hora de la mañana del martes de la semana pasada a Barcelona, hace ya nueve días. Era la última parada en la península ibérica antes de que el buque prosiguiera su ruta por el Mediterráneo hasta su destinofinal: Venecia. Durante la travesía, como es preceptivo, la naviera envió la documentación de los 1500 pasajeros a bordo a las autoridades españolas, que constataron que los visados de los 69 ciudadanos bolivianos que viajaban en la embarcación habían sido falsificados. Ni las autoridades brasileñas ni MSC advirtieron la falsificación, que según fuentes policiales era "muy burda" y, según fuentes cercanas a la empresa, "de cierta sofisticación".

En la terminal C del puerto de Barcelona empezó entonces una pugna, con muchos actores eintereses en juego, sobre cómo debía procederse. La policía impidió el desembarco de los 69 bolivianos con visados falsos, pero apremió a la compañía para que el barco partiera de inmediato. El MSC Armonía, sin embargo, no se movió del puerto, donde los 1500 pasajeros permanecieron encerrados durante unas horas. Tras la intervención de un juez de guardia de Barcelona, el delegado del gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y el presidente ejecutivo de MSC, Pier Francesco Vago, llegaron a un acuerdo: el buque partiría con todos los pasajeros salvo los bolivianos, que serían trasladados a otro ferry mientras se tramitaba su situación.

Desde el jueves pasado, los 69 bolivianos –entre los que hay 14 menores de edad– permanecieron en ese segundo ferry. La policía trasladó sus equipos a la terminal y allí inició los expedientes de denegación de entrada. Los agentes se entrevistaron con cada uno de los adultos, que explicaron sus motivos para viajar a España; alegaron, en muchos casos, que habían venido de vacaciones y no tenían intención de quedarse. La compañía pagó el vuelo con destino a Santa Cruz (Bolivia). •

Agencias DPA y AFP

LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 9

# Condenan a muerte a una multimillonaria vietnamita por un fraude bancario

EMBESTIDA. Su detención en octubre de 2022 estuvo entre los casos más destacados de la campaña anticorrupción en el país

HANOI.- La magnate de bienes raíces Truong My Lan fue condenada a muerte ayer por una corte en la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, en el mayor caso de fraude financiero del país, según informó el medio estatal tal Tien Phong. Vietnam Net.

Setratódeljuiciomásespectacular celebrado en Vietnam, después de uno de los mayores fraudes bancarios que el tos que incluían edificios remundo haya visto jamás.

presidenta de la firma de bie- Eso la convirtió en una pieza nes raíces Van Thinh Phat, fue acusada defraude por elvalor de 12.500 millones de dólares, casi el 3% del PBI vietnamita en 2022.

Entre 2012 y 2022 controló central de Vietnam. de forma ilegal el Saigon Joint Stock Commercial Bank y autorizó 2500 préstamos que supusieron unas pérdidas de 27.000 millones de dólares para el banco, según el medio estatal VnExpress. La corte pidióque la acusada compensa- a empresas pantalla, según ra al banco con 26,9 millones documentos del gobierno. de dólares.

Pese a algunos atenuantes -que era su primer delito y su participación en obras benéficas-la corte justificó la dura condena por la gravedad del caso, afirmando que Lan encabezaba una trama criminal organizada y sofisticada que tuvo consecuencias graves sin posibilidad de recuperar el dinero, señaló VnExpress.

Sus acciones "no solo incumplen los derechos de gestión de propiedades de personas y organizaciones, sino que llevan al SCB (Saigon JointStockCommercialBank) a una situación de control estatal especial, erosionando la confianza del público en el liderazgo del partido y el Estado", señaló el veredicto, citado por VnExpress.

Lan fue una de los 86 imputados en el caso, incluidos exjefes del banco central, exfuncionarios gubernamentales y exejecutivos del SBC. Su sobrina, Truong Hue Van, directora general de Van Thinh Phat, fue condenada a 17 años de prisión por ayudar a su tía.

Lan y su familia formaron la firma Van Thinh Phat en 1992 después de que Vietnam dejara atrás su economía dirigida por el Estado para pasar una estrategia de mercado

más abierta a los extranjeros. Había comenzado su carrera ayudando a su madre, una empresaria china, a vender cosméticos en el mercado más antiguo de Ciudad Ho Chi Min, según el medio esta-

Van Thinh Phat creció hasta convertirse en una de las firmas de bienes raíces más ricas de Vietnam, con proyecsidenciales de lujo, oficinas, La empresaria de 67 años, hoteles y centros comerciales. clave de la industria financiera del país. En 2011 orquestó la fusión del renqueante SCB con otros dos prestamistas en coordinación con el banco

> La corte concluyó que había aprovechado esa operación para conseguir efectivo de SCB. La empresaria poseía más del 90% del banco -una acusación que ella negó- y autorizó miles de préstamos Ese dinero acabó llegando de vuelta a la empresaria, según los hallazgos de la corte reportados por VnExpress.

Después sobornó a funcionarios para ocultar sus huellas, añadió.

El exfuncionario del banco central Do Thi Nhan fue condenadoeljueves a cadena perpetua por aceptar 5,2 millones de dólares en sobornos.

Su detención en octubre de 2022 estuvo entre los casos másdestacados de la campaña anticorrupción en Vietnam, que se ha intensificado desde eseaño. La llamada operación Horno Ardiente ha llegado a los niveles más altos de la política vietnamita. El expresidente Vo Van Thuong renunció al cargo en marzo tras verse implicado en la campaña.

Pero el juicio de Lan conmocionó al país. Los analistas señalaron que el tamaño del fraude planteaba dudas sobre si otros bancos o negocios habían cometido acciones similares, empañando las previsiones económicas del país y causando nerviosismo entre los inversionistas extranjeros cuando Vietnam intentaba presentarse como el lugar ideal para las empresas que sacaban sus cadenas de suministro de China.

### Instagram difuminará desnudos en los inbox

desnudos en los mensajes directos para proteger a los adolescentes y evitar que lleguen a ellos posibles estafadodisipar la preocupación por los contenidos nocivos en sus ne desnudos. •

LIMITACIÓN. NUEVAYORK aplicaciones. Instagram es-(Reuters).-Instagram proba- tá sometido a una creciente rá funciones que difuminen presión por las acusaciones los mensajes que contengan de que sus aplicaciones crean adicción y alimentan problemas de salud mental entre los jóvenes. La función de protección de los mensajes directos res, anunció ayer su empresa utilizaría el aprendizaje automatriz Meta, en un intento de mático en el dispositivo para analizar si una imagen contie-

La empresaria negó los cargos y culpó a sus subordinados de lo sucedido. En su declaración final ante la corte la semana pasada sugirió que ha pensado en el suicidio.

Agencias AP y AFP



Truong My Lan, antes de recibir la condena a muerte por fraude

### Acuerdo de solución amistosa entre el Estado y la familia Buzzi por la internación forzada, ilegal y arbitraria en una clínica psiquiátrica de María del Carmen Senem de Buzzi

El 6 de junio de 2022 el Estado firmó un acuerdo de solución amistosa con la familia de María del Carmen Senem de Buzzi y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco del caso presentado por ellos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el que fue aprobado por Decreto nº 691/2023. El 20 de octubre de 1993, María del Carmen Senem de Buzzi se presentó en un juzgado de familia a solicitar un tratamiento para su hijo que sufría adicción a las drogas. A partir de esta presentación, una jueza ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica que duró apenas un par de minutos y -en violación incluso de la legislación vigentedispuso su internación forzosa. María del Carmen fue engañada y trasladada por autoridades judiciales intervinientes: la llevaron a una clínica psiquiátrica donde estuvo detenida por casi cinco meses. Durante los primeros 15 días permaneció completamente aislada, sin tener ningún contacto con el mundo exterior ni con su familia. Las condiciones de internación eran muy precarias y le provocaron distintas enfermedades. Su voz y opinión fueron ignoradas de manera sistemática. Jamás pudo conocer la razón por la que se encontraba allí, ni recibió información sobre su tratamiento médico, ni de parte del personal de la clínica ni de algún representante legal. Durante todo ese tiempo, los defensores públicos no se contactaron con ella ni realizaron los actos procesales eficaces y adecuados. Ningún juez controló la internación, ni veló adecuadamente por sus derechos. Cuando finalmente salió del centro psiquiátrico, María del Carmen presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado. A María del Carmen le negaron la posibilidad de tener justicia y nunca la repararon por los daños sufridos. Ella murió en febrero de 2019 y su hijo Maciel continúa su legado.

El caso de María del Carmen es paradigmático porque muestra cuál era la respuesta estatal que recibian las personas usuarias de los servicios de salud mental en Argentina antes de la Ley Nacional de Salud Mental, y sobre la persistencia de obstáculos y complejidades que actualmente existen a pesar de dicha legislación.

Después de todo este tiempo, el Estado finalmente aceptó su responsabilidad internacional por la internación forzada, ilegal y arbitraria de María del Carmen Senem de Buzzi durante cuatro meses y 25 días, y su incomunicación durante 15 días, en contra de lo regulado por el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). También por la falta de cuidados mínimos y condiciones de internación dignas, en contra de lo establecido por el artículo 5 de la Convención; la ausencia de debido proceso, garantías judiciales y tutela judicial efectiva, en violación a los artículos 8 y 25 de la Convención; la injerencia arbitraria en su vida famíliar y en su privacidad, en contra de lo previsto en los artículos 17 y 11 de la Convención; y la violación a su derecho a la igualdad y a la no discriminación garantizado en el artículo 24 de la Convención; todo ello en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos (arts. 1.1 y 2 de la Convención).

El Estado pide sus más sinceras disculpas a Maciel Buzzi, en representación de su madre, María del Carmen.

El acuerdo alcanzado entre las partes establece medidas de importancia estructural, como por ejemplo, la presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la provincia de Buenos Aires y la adopción de las normas de habilitación y supervisión para el funcionamiento de los efectores de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires; capacitaciones y formación en salud mental y derechos humanos para el Poder Judicial; la promoción de la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental; y otras medidas de difusión y publicidad del acuerdo y de los derechos de personas usuarias de atención psico-social.

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

Crisis económica | TENSIÓN GREMIAL

# Después de ver al Gobierno, la CGT lanzó sorpresivamente otro paro

Se habían reunido anteayer en la Casa Rosada con altos funcionarios y la posibilidad de una huelga se había enfriado; pero ayer en el consejo directivo los sectores más duros se impusieron, molestos por la demora con las paritarias

#### Nicolás Balinotti

LA NACION

Un día después de su primer encuentro oficial con el Gobierno, la CGT definió ayer sorpresivamente una movilización para el 1º de mayo al Monumento al Trabajo y fijó para el 9 de mayo el segundo paro general contra la gestión de Javier Milei.

En la previa a la reunión de consejo directivo había ganado fuerza la idea de condicionar la huelga hasta esperar una reacción del oficialismo en lo relativo a la homologación de las paritarias y a conocer la letra chica del proyecto de reforma laboral. Sin embargo, se impuso la presión de los sindicatos más duros, por lo que el triunvirato de mando, a cargo de Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, avalaron la medida para evitar una ruptura en la central obrera peronista. De acuerdo con el tono de los discursos en la comisión directiva cegetista, se impuso por mayoría la idea de activar la segunda huelga contra el Gobierno. La primera había sido el 24 de enero, que consistió en un paro de 12 horas con movilización a tan solo 45 días de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

En la CGT tenía mayor consenso la postura de "los Gordos" (grandes gremios de servicios) y del sector de losautodenominados "independientes" [Uocra y los estatales de AySA y UPCN] de postergar la huelga y coordinar solo un acto por el Día del Trabajador como demostración de fuerza. Cuando se convocó al consejo directivo, la semana pasada, la CGT no tenía prevista la reunión de anteayer con el Gobierno, en la que los funcionarios de Milei se comprometieron a consensuar una reforma laboral lighty a homologar las paritarias pendientes, entre ellas, la de los camioneros, de Hugo Moyano.

La decisión de avanzar con el llamado a un paro con casi un mes de antelación choca con la estrategia inicial de esperar el desenlace de la



Los jefes sindicales, ayer, reunidos en la sede de Azopardo

"Ley de bases" en el Congreso y la posibilidad de un fallo de la Corte Suprema sobre la validez del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23. Pablo Moyano, que fue relegado por su padre de la negociación salarial de los camioneros y también de la reunión con el Gobierno, fue uno de los más enérgicos en fijar la fecha de otra medida de fuerza. Se sumaron también los gremios docentes, muy molestos por los recortes que dispuso el Gobierno y que ya tuvo impacto en los salarios.

La cúpula de la CGT valoró el primer intercambio con el Gobierno y mantiene la amenaza de paro a pesar de haber abierto el diálogo. La confrontación, de todos modos, queda condicionada a que se resuelvan las homologaciones de las paritarias (la de Moyano está próxima y resta la de la UTA, que es más compleja por los subsidios estatales) y a conocer la letra chica del proyecto de reforma laboral. "Para el paro falta casi un mes, todavía puede pasar cualquier cosa", dijo un jerárquico de la CGT.

De todos modos, en la CGT son escépticos de que la negociación que se abrió con el Gobierno llegue a buen puerto. También le ven poca influencia al ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los que promovieron el encuentro de anteayer y con quien la CGT habló sobre reforma laboral, paritarias y el DNU.

"Si el proyecto de reforma laboral es el que tiene la UCR en el Senado, hasta los senadores de Unión por la Patria lo apoyarían", arriesgó otro dirigente de la central obrera ante

la consulta de LA NACION. Se trata de la iniciativa de Eduardo Vischi, que plantea tres ejes: un fondo de cese laboral a cambio de las indemnizaciones en las actividades que deseen acordarlo entre las partes; reducción de las multas y en la obligatoriedad de los aportes de la seguridad social de los trabajadores y extender de tres a seis meses el período de prueba antes del primer contrato. Una señal no tan diferente a la que había planteado Cristina Kirchner en febrero, cuando en un extenso mensaje, esbozó una serie de reformas que jamás impulsó, como una "actualización laboral", como ella lo denominó.

El acuerdo salarial entre los Moyano y las tres federaciones empresarias del sector, que contemplaba un 45% de aumento por dos meses, sería validado entre hoy y la semana próxima, tal vez con otro esquema en la forma de pago [de marzo a junio], según informaron a LA NACION fuentes oficiales, empresarias y sindicales. Moyano amenazó ayer con un paro sectorial si no le validan la suba. Dijo que solo restan "detalles administrativos", pero dio como garantizada la suba salarial de 45%. Un ministro así se lo volvió a ratificar ayer. De concretarse, el ministro de Economía, Luis Caputo, que se opuso públicamente a este trato, podría quedar en una posición incómoda.

"Hay matices en la CGT, pero todos coincidimos en que la actual situación está cayendo sobre los trabajadores y los jubilados. El 45% del ajuste que hizo el ministro de Economía [Luis Caputo] cayó sobre las jubilaciones. No hubo ninguna acción por parte del Gobierno para que nos contenga", dijo Jorge Sola, referente del Sindicato del Seguro y secretario de Prensa de la CGT, en AM 790.

Sola, que participó de la reunión en la Casa Rosada con los funcionarios de Milei, aseguró que "hubo un compromiso" del Gobierno por homologar las paritarias que se acuerden entre los gremios y los empresarios. "Hubo diferencias porque reclamamos la libertad de poder discutir y que una vez que se acuerde con la contraparte que se homologue como corresponde. Hubo un compromiso a hacerlo", planteó. Al término de la reunión, se dio una charla aparte entre Santiago Caputo, asesor de Milei, Julio Cordero, secretario de Trabajo, y cuatro sindicalistas: Hugo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuña y Sola. El joven colaborador del Presidente entendió después del intercambio con los sindicalistas que el Estado debía interceder en las paritarias, ya sea para homologar o para informar las expectativas inflacionarias como método de moderación. Una postura totalmente distinta a la expresada recientemente por el otro Caputo, el ministro de Economía. •

# Un giro imprevisto con el sello de Moyano y Barrionuevo

EL ESCENARIO
Nicolás Balinotti
LA NACION

de un peronismo derrotado, la CGT dio ayer un vuelco en su estrategia de confrontación con Javier Milei por varias razones.

Con su llamado a otro paro el 9 de mayo, la CGT tiró por la borda su intención de esperar el desenlace legislativo de la "Ley de bases" y la decisión de la Corte Suprema sobre el capítulo laboral DNU 70/23. Pudo más la genética antropófaga del sindicalismo, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista. El apuro en acelerar la conflictividad es porque los sindicatos perciben cierta pasividad de sus líderes políticos. Los sorprende la falta de reacción y el silencio de Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El giro en la estrategia responde también al ajedrez interno de la central obrera. El llamado a un paro con casí un mes de antelación evitó una ruptura, a pesar de la escenificación de unanimidad que se intentó mostrar después de la reunión de consejo directivo. Héctor Daer, uno de los jefes cegetistas, pasó en 12 horas de valorar el intercambio con el Gobierno y elogiar la versatilidad de Santiago Caputo a un discurso inusualmente combativo. "Hay que

voltear el decreto de Milei en la Justicia, en el Congreso y en la calle", dijo el 24 de enero, cuando fue el primer paro. Ahora lo reiteró a pesar de que se abrió el canal de diálogo con los funcionarios de Milei por el que tanto había insistido.

El endurecimiento de Daer responde a su vez a la pelea que mantiene con Pablo Moyano y el barrionuevista Carlos Acuña, sus coequipers en el triunvirato de mando de la CGT. Acuña reapareció en el día a día de la CGT después de que Luis Barrionuevo haya amenazado con reunir adhesiones para desplazar a Daer si es que no avanzaba con un paro. Incluso, hasta pidió que la huelga fuera de 36 horas en vez de 24. Barrionuevo y los Moyano, a veces en veredas opuestas, vuelven a actuar en tándem. Hasta fantasean con condicionar a Daer a través de los influyentes gremios del transporte, hoy atomizados aunque con su poder de daño intacto.

Daer, que fue el sindicalista que más caro pagó la derrota electoral de Massa, perdió incluso el apoyo de uno de sus grandes aliados: Armando Cavalieri. Cavalieri tomó distancia desde que abrió un canal propio de diálogo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ausente del primer encuentro oficial con la CGT a pesar de tener el área laboral en su órbita. Cavalieri y Pettovello avanzan en la posibili-

dad de que Comercio reemplace las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, al estilo Uocra.

Durante la reunión del miércoles con los funcionarios de Milei, Daer avisó que estaba la posibilidad de activar una movilización por el Día del Trabajador y que estaba latente la alternativa de un paro. Aunque lo condicionó a la garantía de que las paritarias que se acuerden con los empresarios sean validadas por la Secretaría de Trabajo. Tal vez el llamado al paro con tanta antelación habilite un atajo para forzar una nueva negociación con el Gobierno. ¿El paro se puede levantar? "Hoy es difícil, mañana no lo sé", respondió a LA NACION un jerárquico de la CGT. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# El paro de colectivos afectó a nueve millones de personas y se abrió una tregua de dos semanas

El sindicato y las empresas acordaron un compás de espera para acercar posiciones; el Gobierno calificó la medida de "extorsiva"



Los usuarios apelaron a las pocas líneas que brindaron servicios

SANTIAGO FILIPUZZI

La UTA pactó una tregua de dos semanas con el Gobierno y la sempresas para saldar el conflicto salarial, que derivó ayer en un paro de jornada completa.

cruza con diferencias internas en el sindicato, que motivó incluso agresiones contra colectivos.

El gremio reclama que las compañías cumplan con el acuerdo "homologado" por Trabajo, que establece un aumento del 13,2% en base al índice de inflación de febrero.

Las empresas plasmaron en el acta que los sueldos fueron liquidados de manera correcta, pero que no pueden negociar una paritaria en tanto y en cuanto no se compense por parte del Estado los costos "no salariales".

El paro afectó a más de nueve millones de personas que viven en el área metropolitana de Buenos Ai-El reclamo por los sueldos se res (AMBA) e involucró a más de 100 líneas.

> La medida de fuerza comenzó a las cero horas de ayer, afectó los servicios de la mayoría de líneas de colectivos del área metropolitana y se extendió hasta la medianoche. Hoy habrá servicios.

> "Llegado a esta instancia en procura de mantener la paz social, y con el fin de normalizar el servicio público de transporte del área metropolitana, se retoman las tareas habituales a partir de las cero horas del día

12 de abril, poniendo en conocimiento de las cámaras empresarias, así como de la autoridad de aplicación, que se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 25 de abril del corriente, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomara la retención de tareas", expresó el sindicato.

Luego de que miles de usuarios lograran sortear la dificultad de no contar con el servicio de colectivos, en las primeras horas de la tarde ayer continuaban los inconvenientes para trasladarse en todo el territorio metropolitano (ver aparte).

La preocupación de los usuarios creció de cara a la hora pico, por la necesidad de regresar a sus hogares en un día con movilidad limitada.

Desde el sector reclaman que las empresas incorporen al sueldo básico el bono de \$250.000 pagado en febrero.

Las cámaras del sector ratificaron que no pueden pagar la suma pedida y advirtieron -en la previa a la reunión-que habría sanciones para quienes no trabajen.

El paro se desactivó momentáneamente.

La UTA dio como plazo final para saldar el conflicto el 25 de abril. A partir de esa fecha, si no se liquida el bono, habrá otro paro.

Al llegar ayer a la sede de la Secretaría de Trabajo para la reunión convocada por el Gobierno con el fin de acercar partes en medio del paro de colectivos, el representante empresarial Luciano Fusaro aseguró que buscarán una "tregua" con los sindicatos: "Vamos a pedir que se levante la medida para que sigamos negociando con los colectivos circulando", adelantó.

"Le pediremos al gremio acordar con la Secretaría de Trabajo qué recursos vamos a tener para las próximas semanas, de manera de negociar algo responsable", agregó Fusaro.

#### "Métodos extorsivos"

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, definió el paro de ayer como parte de los "métodos extorsivos" de los gremios, aunque también anunció que multará a las empresas por no sancionar a los colectiveros que se pliegan a la medida de

Y hasta les dijo a los dueños de las compañías que podrían quitarles las licencias.

"Nosotros estamos ante la expectativa y tomando las medidas para poder restablecer el servicio a los usuarios, que están siendo víctimas de antiguos métodos extorsivos por parte de algún sector gremial, porque también se enmarca en una interna gremial que tiene la UTA. Hay una parte del sistema que está funcionando porque no hay motivo para el paro que han iniciado desde una facción. Están tomando de rehenes a los usuarios", señaló en primer término el funcionario nacional.

### Una odisea de todo el día para poder llegar a destino

Los usuarios de colectivos no ocultaron su angustia frente al paro

Inolvidable por las complicaciones para viajar hacia el trabajo, el estudio u otras actividades programadas y para regresar a sus hogares fue la jornada de ayer especialmente para quienes necesitaron usar el servicio de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que unas 90 líneas adhirieron al paro de la UTA.

En el metrobús que se despliega a lo largo de la avenida 9 de Julio casi no hubo actividad en toda la jornada. Alrededor de las 17.30, circulaban muchos vehículos y peatones. La línea 100 era la que más presencia tenía. Solo en sus paradas, había fila de pasajeros. La Plaza Constitución estaba desolada. Frente a la estación ferroviaria, en la parada del metrobús había solo una larga fila de usuarios. De las dos líneas que paran en ese punto, solo la 51 parecía funcionar.

En la zona de Once, sobre la avenida Rivadavia, cerca de las 19, circulaban autos y muy pocos colectivos, como el 8. En la parada cerca de Saavedra, en plena hora pico, solo una pareja esperaba un 105.

Por la mañana, en tanto, se percibían la angustia y el nerviosismo por llegar a destino a pesar del paro de la UTA. "Estoy esperando que mi jefa me avise si me paga el Uber, que sale \$4300. Si no, me vuelvo a casa", explicaba a LA NACION Vanesa Cordero, de 40 años, que trabaja como empleada doméstica en el barrio de Palermo, y formaba parte de una larga fila de usuarios de la línea 59 que esperaba en las cercanías de Constitución.

Además de las tarifas altas, la mayoría de las aplicaciones de transporte estaban colapsadas frente a la demanda de usuarios durante la mañana.

# La reforma laboral propone eliminar los aportes sindicales

Son aquellas contribuciones extraordinarias que se quitan de los salarios incluso a los trabajadores no afiliados

#### Laura Serra

LA NACION

Los bloques de diputados y de senadores de la UCR llevarán a la Casa Rosada su proyecto de reforma laboral que, tal como acordaron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, será incorporado en la nueva ley ómnibus.

La iniciativa toma algunos aspectos del capítulo sobre reforma laboral contenido en el DNU de desregulación económica. Debido a que la aplicación de ese capítulo está suspendida desde enero pasa-

do por una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-que falló a favor de una acción de amparo presentada por la CGT-, los bloques dialoguistas insistieron en avanzar con una ley.

La UCR se comprometió -y el Goel jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y bierno aceptó- a presentar una propuesta al respecto por considerar que sería positiva para motorizar el empleo en el sector de las pymes.

> Uno de los puntos que prometen generar más polémica es el que propone eliminary prohibir las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo. Otros puntos son:

 Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: propone la actualización de la deducción a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al salario mínimo, vital y móvil (SMVM), y hasta cinco empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral, que resulta uno de los elementos más distorsivos que atentan contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.

2. Educación como servicio estratégico esencial: establece la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.

Reducción de la litigiosidad: esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.

4. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.

Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política

6. Registro laboral: implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración labora

7. Período de prueba: extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización. •

12 | POLÍTICA LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

#### Conflicto en el Congreso | QUIEBRE EN LLA

# La fractura en el bloque puede dejar al oficialismo sin un lugar en la AGN

La separación de su exjefe de bancada podría alejar a otros legisladores y dejarlo númericamente por debajo de Pro

#### Delfina Celichini

LA NACION

Las internas entre la dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) generan un impacto inmediato en cómo se distribuye el poder en Diputados. La batalla que el miércoles protagonizaron el titular del cuerpo, Martín Menem, y el exjefe de bloque, Oscar Zago, dejó un tendal de disconformes que ponen en juego el lugar de segunda minoría que actualmente ostentan los libertarios en la Cámara baja.

La materialización del portazo de cuatro legisladores dificultará el manejo de las comisiones, así como la pelea por el reparto de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde hay solo tres vacantes.

En un Parlamento hiperfraccionado, Menem trabajó desde su llegada a la presidencia para no quedar relegado frente al kirchnerismo, que cuenta con la primera minoría con 99 integrantes. No obstante, las fricciones de los libertarios entre sí y con los bloques dialoguistas erosionaron los acuerdos logrados para sumar peso específico en la Cámara.

La eyección de Zago de la jefatura del bloque oficialista, que cuenta con 41 diputados, profundiza las complejidades parlamentarias del Gobierno, que tiene varios frentes abiertos y se encuentra en la antesala del inicio de la discusión de la nueva ley ómnibus y el paquete fiscal. A pesar de este escenario, el control de daños del oficialismo después de correr a su presidente de bancada fue nulo. "Nadie lo llamó", confirmaron dos personas que contuvieron a Zago en el Hotel Savoy tras confirmarse el nombramiento del cordo bés Gabriel Bornoroni como su reemplazo.

En cambio, un reducido grupo de legisladores se fue a festejar los cambios en el espacio al restaurante Rodizio de Puerto Madero. Además del flamante jefe de bloque, se encontraban César Treffinger (Chubut), Lisandro Almirón (Corrientes), Nicolás Mayoraz (Santa Fe), Beltrán Benedit (Entre Ríos) y Facundo Correa Llano (Mendoza).

Esto explica la falta de rodeos de Zago para ocultar su malestar. "Sigo perteneciendo al frente con mi partidopolítico; se hará un bloque seguramente. Nos juntaremos con los dipu-



Tras ser desplazado, Zago formará un grupo aparte

ARCHIVO

tados que tengo, con los legisladores de la ciudad, y veremos si se hará un interbloque. Podrá funcionar como en Pro u otros partidos", precisó el diputado porteño en Radio 10.

El exjefe de bancada es referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), uno de los partidos que prestaron su sello para conformar el frente electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia. Los legisladores María Cecilia Ibáñez (Córdoba) y Eduardo Falcone (Buenos Aires) también forman parte de este espacio y es probable que se separen de la bancada oficialista.

La principal incógnita es cómo actuará la diputada Marcela Pagano ante el desaire que sufrió por parte de sus propios colegas de bancada y hasta del titular de la Cámara, quien trató de boicotear la Comisión de Juicio Político para evitar su nombramiento como presidenta. La legisladora bonaerense quedó "dolida", pero se niega a tomar una decisión antes de reunirse en persona con Milei.

LA NACION pudo confirmar que ayer por la noche el Presidente llamó a Pagano para conversar sobre lo ocurrido. Durante este diálogo, Milei trató de persuadir a la diputada de quedarse al frente de la Comisión de Finanzas a cambio de liberar Juicio Político, donde tanto el primer man-

datario como su hermana Karina pretenden ubicar a Bertie Benegas Lynch. "No va a ceder", confiaron cerca de Pagano, quien ayer envió una nota dirigida a Menem, donde reforzó su designación como presidenta de la comisión en disputa con la firma de 18 legisladores de distintos colores políticos.

El presidente de la Cámara, en tanto, no reconoce la reunión como válida e insistirá en una nueva conformación. Así lo ratificó el vocero Manuel Adorni, quien en su conferencia matutina destacó: "Martín [Menem] hizo lo que le pareció correcto y está todo conforme al reglamento". Y sentenció: "La comisión no se llegó a conformar y eso va a pasar recién la semana que viene".

La salida de los referentes del MID así como de Pagano sumaría cuatro escisiones en el bloque libertario y dejaría al oficialismo con el mismo número de diputados que Pro, con 37. Este escenario complejiza las negociaciones por ocupar un lugar en la AGN, donde el Gobierno considera ubicar al apoderado nacional de LLA, Santiago Viola, quien acumula cuestionamientos de la oposición, pero que pica en punta tras la intención de la hermana del Presidente de consolidar un partido propio a nivel nacional. •

# Karina y Milei. Un sistema de decisiones políticas que a veces es disfuncional

El escándalo en Diputados demostró que el vínculo directo con el Presidente no alcanza para sobrevivir en La Libertad Avanza

#### Maia Jastreblansky

LA NACION

"Alcahuetear con Javier en este espacio no funciona. Tirar la pelota por el costado no sirve". Un importantísimo legislador nacional explica la regla de oro para sobreviviren La Libertad Avanza. El papelón que vivió el oficialismo en Diputados-que terminó con la expulsión de Oscar Zago de la jefatura del bloque-fue un ejemplo vivo del sistema disfuncional de toma de decisiones políticas en la cúpula del Gobierno. En ese esquema, la relación directa de los dirigentes con el Presidente, por más entrañable que sea, no tiene valor si se actúa en contra de los intereses de Karina Milei.

Ser leal a Mileiy darle la espalda toso en términos políticos. Pueden dar testimonio de ello el legislador Ramiro Marra, la vicepresidenta Victoria Villarruel, Zago o la diputada Marcela Pagano, entre otros. La mayoría de esos nombres son considerados los "fundadores" del espacio. De hecho, eran caras muy visibles en la campaña. Pero esa condición de "primeros socios" no vale nada en esta nueva etapa, donde la hermana del Presidente hegemoniza el armado del espacio y se impone en las decisiones político-institucionales.

El diagnóstico de los libertarios es unánime: al Presidente no le importan las minucias de la política y lo aburre la rosca. "No está bien visto llevarle un problema político a Javier", dice un importante referente del espacio. Un colaborador cercano a los hermanos reconoció: "El 99% de las decisiones políticas las toma Karina. Javier interviene solo si lo cree muy necesario".

La secretaria general de la Presidencia reparte premios y castigos sin disimulo. Puede empoderar a dirigentes sin mucha historia en el espacio -como hizo en la ciudado hacer movimientos políticos de impacto, como ocurrió ayer en diputados con el enroque de Zago por el cordobés Gabriel Bornoroni, que responde a ella. Karina Milei es, en definitiva, quien distribuye el poder interno en el oficialismo.

#### Qué pasó

La delegación de facultades políticas en "el Jefe" viene provocando un sinfin de broncas internas. Pero ayer los chispazos habituales provocaron un incendio en la Cámara baja. Los libertarios se trenzaron en una discusión insólita porque el presidente del cuerpo, Martin Menem -que es del riñón de Karina- quiso impedir que la diputada de su propio bloque, Pagano, asumiera al frente de la Comisión de Juicio Político.

El por entonces jefe de bloque, Zago, aseguró que el sábado había hablado con el Presidente para proponer el nombre de Pagano y que Milei le dio luz verde. La propia Pagano le escribió al jefe del Estado para agradecerle el gesto

e intercambió mensajes con el líder libertario. "Gracias a vos por representarme", le habría dicho el mandatario a la diputada.

Luego del encontronazo en la Comisión de Juicio Político, Zago brindó una entrevista en LN+. Allí dejó entrever que hubo instrucciones contrapuestas en la cúpula del Gobierno y puso la discusión en términos de Javier versus Karina. El peor de los pecados.

Unas horas después, en una reunión de bloque nocturna, una mayoría de diputados libertarios desplazó a Zago.

"A Javier le aburre esto de la política y Karina aprovecha eso", reconoció un referente libertario. El Presidente, sin embargo, interviene en situaciones muy puntuales.

Fue así, por ejemplo, con el epia su hermana puede ser muy cos- sodio Villarruel. Cuando la Casa Rosada cuestionó a la vicepresidenta por el revés con el DNU en el Senado, el jefe del Estado contuvo a su compañera de fórmula y dio la orden de bajar la conflictividad para evitar que la sangre llegara al río. Las desconfianzas con Karina, sin embargo, no cesaron. Y no son pocos en su entorno los que sospechan que la vice mantiene un canal abierto con Mauricio Macri, algo muy irritativo para la secretaria general de la Presidencia.

En el caso de Diputados, Milei -que estaba en Miami- no tomó cartas en el asunto. "Conociéndolo, es altamente probable que Javier le haya respondido a Zago con un emoji sin haber mirado lo que le estaba diciendo", dijo un importantísimo colaborador del jefe del Estado. "Lo que pasó en Diputados es un tema de los legisladores del bloque. La Casa Rosada no intervino", se despegó.

Fuentes del espacio reconocieron que, si bien las tensiones internas en el bloque de La Libertad Avanza vienen desde hace tiempo, el corrimiento de Zago estaba previsto para después del debate de la "Ley de bases", para evitar desprolijidades que le sumen debilidad al oficialismo. "Pero lo que Oscar hizo y dijo obligó a imponer disciplina", apuntó un referente de La Libertad Avanza.

Ahora, Zago (que es dirigente del partido MID) amenaza con escindirse del bloque. Pagano esperará al regreso de Milei de los Estados Unidos para tomar cualquier decisión. Tarde o temprano, Milei deberá bajar el martillo en cuestiones políticas cruciales. La más importante que asoma en el horizonte es la eventual alianza con Macri de cara al año electoral.

El titular del partido amarillo tiene múltiples cuestionamientos a la gestión libertaria, pero por ahora hay puentes abiertos entre ambas terminales. De hecho, el principal asesor de los hermanos Milei, Santiago Caputo, desayunó con el exmandatario el miércoles, en su casa de Acassuso. El Presidente le dice a todo el mundo que en 2025 quiere una coalición con Pro. El problema es que Karina no está tan convencida de la alianza. •

#### INTENTO DE CENSURA EN DIPUTADOS TV

En medio de la tensión del oficialismo ayer quedó expuesto un intento de censura en el canal público Diputados TV contra la periodista rectivas del presidente de la Nación Laura Serra, que estaba relatando el episodio que terminó con el desplazamiento de Oscar Zago de la jefatura del bloque libertario.

Serra, periodista de LANACIONACTEditada en Diputados desde hace más de 20 años, reveló mientras estaba al aire que por el auricular le estaban pidiendo no hablar más de la

reunión que derivó en la crisis de se puede hablar de la Comisión de los libertarios.

"Zago dice que actuó por las di--describió Serra, durante la transmisión que conducía el periodista Carlos "Pato" Méndez-. Entonces fue con ese mandato a la Comisión de Juicio Político pero desobedeció al presidente de la Cámara de Diputados, que...". En ese momento hizo una pausa, después de la cual, reveló: "Ah, bueno, acá me están diciendo que no

Juicio Político". Diputados TV es un canal que depende de la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem. El conductor del programa acotó: "Ah, mirávos. Peroya estamos (coneltema)". Serra siguió, en desafío alintento de censura: "Vamos a terminarde hablarlo". Según explicó Serra, antelaconsultaparaestanota, ninguna autoridad del canal se comunicó conellaparacomentarelepisodiovividoalaire pocoantes del mediodía.

POLÍTICA | 13 LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

### Bornoroni, un recién llegado que ascendió de la mano de Menem

EL PERFIL Gabriela Origlia PARA LA NACION

N ÓRDOBA. – Pese a su inexperiencia en la política par-✓ tidaria, el cordobés Gabriel Bornoroni construyó en poco tiempo un posicionamiento importante en el "universo libertario". Con el apoyo decisivo de Karina Milei, el miércoles fue elegido presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, después del escándalo en la Comisión de Juicio Político que terminó con el desplazamiento de Oscar Zago.

"Llega de la mano de Martín Menem, es con quien tiene el vínculo más cercano", señaló a LA NACION una fuente que lo conoce bien.

El año pasado, antes de ocupar el número dos en la lista de candidatos a diputados por Córdoba de la La Libertad Avanza, Bornoroni tuvo algún coqueteo con Juntos por el Cambio. Finalmente, acordó con los libertarios, que fueron en un esquema desorganizado que terminó con una interna que se dirimió en la Justicia Federal.

La Justicia Electoral se inclinó a favor de Bornoroni.

El miércoles, Karina Milei y Martín Menem jugaron para bajar a la diputada Marcela Pagano de la titularidad de la Comisión de Juicio Político-de alto interés para la Casa Rosada-y desautorizaron a Zago.

Después, los dos aceleraron la llegada de Bornoroni a la presidencia del bloque.

Abogado de profesión, los socios de Bornoroni en el estudio jurídico son Jorge Andrés Bauzá, hijo de Eduardo, el histórico jefe de Gabinete de Carlos Menem, con quien compartieron la defensa de intereses de la Federación de Expendedores de Combustibles, y Marcos Patiño Brizuela.

Actualmente, Bauzá ocupa la dirección cordobesa de la Anses y Patiño Brizuela esapoderado de la LLA (de la línea de Bornoroni). Bauzá fue candidato a presidir el Colegio de Abogados de Córdoba por una lista vinculada al peronismo; uno de sus postulantes a vice era Franco Moguetta, quien desembarcó en el área de Transporte de Milei.

También, junto a su hermano, es dueño de dos estaciones de servicio en Córdoba a través de Bornoroni Hermanos. Es el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) y desde 2019 hasta 2023 lo fue en la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha). •



Gabriel Bornoroni ARCHIVO

El diputado le quita importancia a la interna libertaria; defiende la política económica y acusa al FMI de estar "enamorado del cepo"

# José Luis Espert. "No creo que en la bancada haya un conflicto de dimensiones"

Texto Laura Serra

n las vísperas del debate de → la nueva versión de la "Ley de bases" y del paquete de reformas fiscales, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, se muestra optimista, no solo porque confía en que ambas iniciativas serán aprobadas -pese a los conflictos que estallaron en el oficialismo tras el desplazamiento del exjefe de bloque Oscar Zago-, sino también porque asevera que la actividad económica repuntará durante el segundo semestre, aunque, admite, en un contexto aún recesivo.

Tajante tanto en sus definiciones como es su estilo, Espert dispara contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que le achacó estar "enamorado del cepo", que atenaza el mercado cambiario, al tiempo que le reprochó que le retacee los fondos que necesita el gobierno de Javier Milei para terminar con esta restricción. Exaltó la política de licuación del gasto y de los ingresos que lleva adelante Milei para bajar la inflación, aseveró que no habrá mayor compensación a los jubilados por la caída en su poder adquisitivo salvo que la oposición presente alternativas para solventarlo y les mandó un mensaje a los actores económicos que especulan con una nueva devaluación: el dólar a 1000 pesos llegó para quedarse, aseveró.

#### -¿Teme que la pelea interna por la salida de Zago afecte el tratamiento de la "Ley de bases"?

 No. De ninguna manera pone en riesgo el tratamiento. Es más, esta semana ya comenzamos a definir la estrategia con la que vamos a encarar el debate parlamentario.

#### -¿No cree que el conflicto pudo haberse manejado de otra manera?

-No veo que haya un conflicto de dimensiones como lo plantean ustedes (los periodistas). La Libertad Avanza es un bloque nuevo, con legisladores que nunca hicieron política antes, que está aprendiendo. Los unen las ideas de la libertad y del sentido común, ideas que vinieron a cambiar la Argentina y que está llevando adelante el presidente Milei.

#### -¿Por qué son necesarias la "Ley de bases" y las reformas fiscales? El propio Milei pareció bajarles el precio cuando dijo que en el corto plazo la prioridad son el ajuste fiscal, el saneamiento del Banco Central y la baja de la inflación.

-El Gobierno está llevando una política de déficit fiscal cero, está saneando el balance del Banco -Pero el capítulo laboral está Central con tasas de interés reales negativas, está llevando la emisión monetaria a cero y bajando la inflación a un dígito mensual. Está encauzando las cuentas públicas y las cuasi fiscales, todas tareas macroeconómicas de muy corto plazo que se pueden llevar adelante sin este paquete de leyes. La "Ley de bases", las reformas fiscales y el

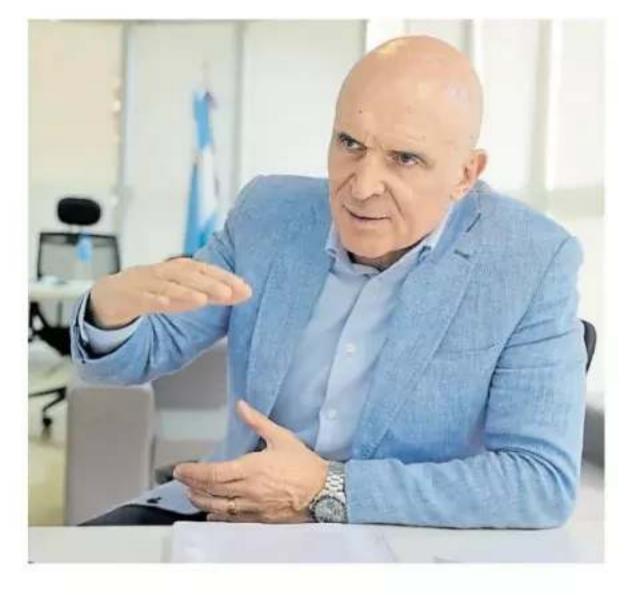

Pacto de Mayo, en cambio, están pensadas para la sociedad y focalizadas en las necesidades de las provincias. Incorporan capítulos muy importantes, como la consolidación de la deuda, la promoción del empleo registrado, la reforma de la ley de defensa de la competencia, desregulaciones en las áreas de energía e hidrocarburos y el régimen de incentivos para las grandes inversiones.

-Sectores de la oposición advierten, sin embargo, que estas iniciativas contienen beneficios fiscales de todo tipo para los grandes inversores, las grandes empresas, no así para las pymes. Señalan que tam-

"El Gobierno está llevando una política de déficit fiscal cero, está saneando el Banco Central y bajando la inflación a un dígito mensual"

#### poco incluyen un alivio fiscal marcado para los asalariados medios.

-Yo no lo comparto y te explico por qué. El productivismo liberal, que es el sesgo que domina este paquete de iniciativas, está bien marcado en el DNU 70/23, concretamente en el capítulo laboral. Allí se contemplan la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses y la eliminación de las multas para el trabajo no registrado. Todos pedidos de las pymes.

### suspendido por la Justicia...

-Yo leo los proyectos y veo: defensa de la competencia, eso es un beneficio para el consumidor, no para las grandes empresas; promoción del empleo registrado, eso también es para todas las empresas, al igual que la desregulación económica. Están los paquetes impositivos, el blanqueo de capitales y la moratoria, todos beneficios para las pymes. En realidad el desafío para la Argentina es dejar de ser un país de pymes; el desafío es crecer para que seamos un país de empresas grandes. El kirchnerismo nos destruyó y nos transformó a todos en minipymes.

-Hablando de grandes empresas, el Gobierno quitó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector tabacalero paguen los mismos impuestos. Trascendió que esto es a medida de la tabacalera Sarandí. ¿Se reincorporará este capítulo? ¿Por qué se lo sacó?

-No sé por qué se lo sacó y tampoco sé si se lo va a incorporar.

-En el primer trimestre del año se confirmó una fuerte baja del gasto impulsada, sobre todo, por una caída del 34% de las jubilaciones. La oposición pide compensar la pérdida por la inflación de enero y, si bien el Gobierno dictó un DNU, sostiene que esa compensación, del 12,8%, es insuficiente. ¿Qué pasa si la oposición avanza en un dictamen para elevar esa compensación?

 La Comisión de Previsión sacará el dictamen correspondiente, pero la Comisión de Presupuesto y Hacienda no va a trabajar en un plenario para hacer una recomposición que ya hizo el DNU del Presidente. ¿Más todavía?

#### -Insisten en que faltan compensar 8 puntos. Son fondos que se queda el Estado y no va a los jubilados.

-La caída de las jubilaciones es consecuencia de que la fórmula del gobierno de Alberto Fernández ajusta con un trimestre de rezago. La licuación de las jubilaciones no es algo que lo haya decidido el gobierno de Milei, es culpa de la vieja fórmula previsional. El DNU, salvo estos 6 u 8 puntos, ha compensado la pérdida. Para nosotros el tema central es bajar la inflación, y esto depende de lo fiscal. Si a mí me vienen con una recomposición adicional a la que el Gobierno decidió por DNU, tiene que tener su recurso para poder pagarla. Más gasto público sin financiamiento, no.

#### -Usted hace hincapié en la necesidad de ajustar el gasto público, pero el propio FMI sugirió mejorar la "calidad" de ese ajuste por las consecuencias sociales que tiene. ¿Usted comparte esta recomendación?

-No. No solo no comparto esa observación, sino que también advierto una suerte de enamoramiento del Fondo Monetario con el cepo cambiario. El Fondo debería darle a la Argentina los dólares que necesita para salir ya del cepo.

#### -¿Por qué cree que el Fondo está enamorado del cepo?

-Porque estamos acumulando muchas reservas. El balance del BCRA era negativo en 12.000 millones de dólares; hoy estamos en cero y yo le diría que en algunos meses vamos a estar en los 12.000 millones de dólares que necesitamos para terminar con el cepo. Pero si el FMI nos diera ese desembolso saldríamos ya del cepo. Tampoco estoy de acuerdo con que el ajuste fiscal debería ser mejor. Repito: la licuación de las jubilaciones es culpa de la vieja fórmula, no del gobierno de Milei. Dos, el corte de las transferencias discrecionales a las provincias está bien porque ellas tienen que ser parte de la baja del gasto público, lo mismo que los municipios. Tienen sus cuentas más o menos equilibradas; deberían reducir el gasto manteniendo ese equilibrio para poder bajar impuestos y tasas, porque la gente noda más. Hay otra cosa: se está trabajando dentro de la ley, se está despidiendo la gente no renovando contratos. Echar a una persona que está dentro de planta permanente cuesta muchísimo dinero, más allá de que te enfrentas al maldito 14 bis de la Constitución, que garantiza la estabilidad al empleo público. Yo entiendo el espíritu de este artículo, pero ha sido tergiversado por el kirchnerismo, que hizo abuso de él y llenó la planta permanente antes de irse.

#### -Si el FMI está enamorado del cepo, ¿el Gobierno no está demasiado enamorado del déficit cero? El ajuste del gasto para bajar inflación está generando, por contrapartida, una fuerte recesión con el riesgo de que aumente el desempleo. El gobierno de Carlos Menem terminó sin inflación, pero con fuertes desempleo y recesión.

-La convertibilidad no termina con desempleo del 22% por culpa del ajuste que se hizo en el Estado. La recesión económica de Menem tiene que ver con que la Argentina era recontracara en dólares.

-¿No estamos en esa situación? Estamos lejísimos de esa situación. El problema de Menem fue un problema fiscal, que es el problema que no está hoy. Lo estamos eliminando. Sobre esto entonces, quiero recalcar algunas cosas: el dólar de \$1000 vino a quedarse buen tiempo. Aquellos empresarios que fijaron precios fijando el dólar a \$2000 más vale que los vayan bajando porque no le van a vender a nadie y así se van a producir despidos. Este es un aviso también para las prepagas: si no quieren quebrar, van a tener que bajar sus precios, porque los afiliados sevan a volcar en masa a las obras sociales de su actividad. Sobre la actividad económica, por cómo vienen los números yo diría que la caída va a tener un piso en los próximos meses, antes de mitad de año, y en la segunda mitad del año vamos a tener una recuperación con respecto al primer semestre, aunque en un contexto todavía recesivo. Pero el segundo semestre va

a ser mejor que el primero.



El Presidente, junto a Werthein (izq.), Goldfajn y autoridades del organismo multilateral

# Milei se reunió con el BID y, ante estudiantes, explicó la "carambola" de su triunfo

GIRA. Goldfajn apuntó a la "protección de los vulnerables" y la eficiencia del gasto; el Presidente sondeó vías de financiamiento

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

MIAMI.-El presidente Javier Milei dijo que su llegada a la Casa Rosada ocurrió por culpa de "la administración desastrosa de los últimos veinte años" y la comparó con una "triple carambola", al hablar ayer ante estudiantes, profesores y medios en la Universidad Internacional de Florida. "Si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente que sea un liberal libertario", afirmó el mandatario.

"Yo sabía que la única forma en que nosotros podíamos entrar era una triple carambola. Se dio la triple carambola. Soy el primer presidente liberal libertario en la historia de la humanidad. Es como una suerte de cisne negro", continuó.

La exposición de Milei siguió la línea que habían trazado sus discursos en el Foro de Davos y en la conferencia conservadora CPAC en Washington. El discurso, que se estiró por casi una hora y media, hilvanó conceptos más habituales a una clase de economía que a un discurso presidencial.

No faltaron referencias a la Argentina ya su vida personal, incluidas una promoción del libro que publicará en las próximas semanas, críticas la prensa, a la política económica de Europa -es la zona con "menos crecimiento económico" debido a sus regulaciones, indicó-, al socialismo, a la teoría económica, a economistas de renombre como John Maynard Keynes y Joseph Stiglitz, y una larga lista de figuras políticas regionales y de la Argentina, incluido el senador radical Martín Lousteau, a quien llamó "torpe, mediocre y pésimo economista, para ser bastante educado", a raíz de sus críticas por la falta de repelentes para combatir el dengue.

"Estupideces verdaderamente fenomenales", agregó. "Abrimos la importación y aparecieron los repelentes, el sector privado lo resolvió solo", completó el Presidente, pese a que conseguir repelentes continúa siendo una odisea en las zonas afectadas por el dengue.

El hilo conductor de Milei fue la

defensa de las "ideas de la libertad" al final del salón. No hubo espacio y el mercado como instrumento para preguntas. Milei terminó de ordenador de la vida social, a diferencia del Estado, las regulaciones, las teorías sobre las fallas de mercado, y las intervenciones públicas, todas variantes, en su visión de la realidad, del "socialismo", el gran enemigo a vencer.

Al igual que en Davos, dijo que el socialismo tiene "distintos pelajes" y mencionó al fascismo, el nazismo y versiones "más light", los socialdemócratas, que "son tan peligrosos como cualquiera de estos, o les diría que lo son más", afirmó. Y dejó una crítica directa a Europa.

"¿Cuál es la zona del mundo

El Presidente atribuyó su victoria a "20 años de administración desastrosa"

#### Milei parte hoy hacia Texas, donde se verá con Elon Musk

más regulada de todas? Europa. Consecuentemente, es la zona con menos crecimiento económico", afirmó Milei. "Es decir, están tan abocados con regular, regular, regular, regular, que les matan a las empresas los rendimientos crecientes, y al matarles los rendimientos crecientes, terminan matando el crecimiento económico", completó.

Milei dijo que Keynes fue "un ser nefasto" y las teorías de Stiglitz, que ganó un Premio Nobel por su análisis sobre los fallas de mercado némesis favorita de Milei en la discusión sobre economía-, una "aberración". Apenas arrancó, dijo que "cuanto más se corra el Estado, mejor", y después afirmó que la intervención estatal "nos lleva al socialismo".

La sala preparada por la Universidad Internacional de Florida para la exposición estaba llena, tal como le gusta al Presidente. Hubo un fuerte operativo de seguridad con perros K-9, detectores de metales y revisiones minuciosas de cada bolsoy mochila. La prensa se ubicó

hablar y dejó el escenario antes de que se fuera el público.

#### En busca de inversiones

Antes de su exposición, y apremiado por apuntalar la reactivación de la economía y darle sustento a su programa, Milei se reunió por la mañana en el Grand Beach Hotel de Miami con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y con el CEO de BID Invest, James Scriven, para evaluar los avances de su política económica, el financiamiento al país y empaparse sobre los instrumentos del organismo multilateral para apalancar la inversión de las empresas en la Argentina.

"Fue una reunión positiva. Estamos comprometidos con la Argentina", dijo Goldfajn a la prensa en el lobby del hotel a la salida de la reunión, que se extendió por alrededor de 45 minutos.

Durante el encuentro, Milei se interesó particularmente por discutir cómo el BID Invest, el brazo privado del BID, que se prepara para ampliar sus operaciones en la región luego de recibir una recapitalización de 3500 millones de dólares, puede incrementar su respaldo al desarrollo de las empresas en el país.

Goldfajn dijo luego en X que se discutió el apoyo técnico del BID para mejorar la eficiencia del gasto, la protección de las personas más vulnerables, y cómo el BID Invest puede fomentar la inversión y la actividad empresarial en el país".

Elencuentro de Milei con Goldfajn marcó el puntapié de la agenda económica de la gira presidencial en Estados Unidos. El BID ha brindado un respaldo crítico a la Argentina aun cuando otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, congelaron el financiamiento para el país.

Milei viajará hoy en un vuelo privado a ver al magnate Elon Musken la fábrica de Tesla en Austin, Texas. Completará así su periplo por los Estados Unidos, a donde llegó para recibir la distinción Embajador Internacional de la luz en la sinagoga The Shul, de Chabad Lubavitch. El lunes, el Presidente tiene previsto arribara Dinamarca, donde firmará la compra de 24 aviones caza F-16 con aval y tecnología norteamericanos. •

# El Gobierno ordenó a los ministros remover a los brokers de seguros

NEGOCIO. Es una consecuencia del escándalo de las comisiones en el gobierno de Alberto Fernández

#### Camila Dolabjian

LA NACION

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, les envió una nota ayer a los ministros para recordarles que no pueden contratar brokers para sus seguros. "Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones deberán efectuarse sin mediar intermediación", envió oficialmente.

Cerca de Posse comentaron a LA NACION que vieron necesario reforzar lo que previamente se había conversado en persona.

Se trata de una consecuencia del escándalo de los seguros, que provocó una denuncia contra intermediarios con el Estado y el expresidente Alberto Fernández.

La nota fue una suerte de oficialización de una pauta que había sido transmitida a los ministros, aunque aún no había sido puesta en papel.

La directiva tiene como fin recordarles que deben dar de baja a los productores de seguros que continúan en sus áreas.

Tal directiva de prohibición de contratación no fue plasmada aún en una resolución ni decreto.

Este es el primer documento que el Gobierno emite al respecto, aunque se trata de uno de carácter administrativo, que tiene como fin intercambiar información entre las áreas.

La auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación en Nación Seguros reveló que por lo menos hasta febrero hubo ministerios por los que se continuaron pagando pólizas. Otros, como el de Seguridad, las dio de baja en diciembre. Al momento de entregar el documento a la Justicia, se habían abonado \$239.961.680 en los primeros meses del año.

A su vez, todavía no se derogó el decreto de 2021 que obliga a las áreas estatales a contratar con Nación Seguros.

Se trata del decreto 823 de ese año, que lleva la firma del expresidente Alberto Fernández y que actualmente es uno de los puntos claves de la investigación.

Si bien los brokers existían antes del decreto, el juez considera que "habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contasen con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas)", según las medidas cautelares que dictó esta semana.

El expresidente, en comunicación con LA NACION, argumentó que el decreto indicaba que la contratación debía hacerse de manera directa, para así terminar con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, dio lugar a "muchos negocios".

Sin embargo, el sistema autorizado por Alberto Fernández implicó un marcado crecimiento ni abarca también a otras 32 perdel pago de comisiones a partir de

con un breve texto, fue enviada a Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Russo (Salud), San-

dra Pettovello (Capital Humano), Karina Milei (Secretaria General), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica) y Eduardo Serenellini (Prensa).

Las sospechas de la Justicia es que en los distintos ministerios todavía se desempeñan personas que podrían haber formado parte del entramado, o bien, de sus asesores o allegados.

Esa idea está dentro de las hipótesis del fiscal y del juez.

Por ese motivo, y tras la imputación de dos exfuncionarios de Nación Seguros, Ercolini rechazó la presentación como querellante de la Anses y del Ministerio de Capital Humano.

Para que los productores cobren comisiones se requería la designación de los mismos a través de un documento con firma de un funcionario público cuyo rango jerárquico no estaba claro.

Por eso ocurrió que las cartas dirigidas a Nación Seguros tenían como remitentes a presidentes de entidades hasta subsecretarios.

#### Otro desplazamiento

El gobierno nacional decidió ayer echar al gerente comercial de Nación Seguros, Matías Caselli, tras detectar nuevas irregularidades en las operaciones del Estado con brokers de seguros, en otra derivación del escándalo por las millonarias comisiones.

La renuncia de Caselli, pedida por el titular de Nación Seguros, Alfonso Torres, se suma a los despidos de dos gerentes que dejaron sus cargos la semana pasada, tras quedar implicados en la causa judicial que investiga las contrataciones millonarias de seguros durante el gobierno de Fernández.

En esa oportunidad, los desplazados fueron el ex gerente general Mauro Tanos, que se desempeñó como gerente comercial del sector público durante el gobierno del Frente de Todos, y Marcos Federico Eufemio, ex gerente de compras.

Caselli ingresó en 2008 a Nación Seguros, como ejecutivo de cuentas, pero su salto profesional se dio a partir de 2017, cuando se convirtió en gerente comercial de la Unidad de Negocios Corrientes.

En los dos años siguientes sumó las provincias de Chaco, Formosa y Catamarca a su órbita, para luego convertirse en gerente regional (2020). En febrero de este año, ya bajo la administración libertaria, fue ascendido a gerente comercial de toda la empresa.

El martes pasado, el juez federal Julián Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa en que se investiga si direccionó la contratación de seguros del Estado.

La inhibición general de bienes apunta a preservar el patrimonio de Fernández y evitar que pueda ser vaciado. La medida de Ercolisonas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo La nota, firmada por la noche investigadas, incluidos el broker Martínez Sosa y su esposa Cantero. Fernández es sospechoso por el vínculo de amistad que le une a Martínez Sosa, esposo de su secretaria, Cantero.

> El expresidente insiste en su inocencia.

POLÍTICA | 15 LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

#### **EL ESCENARIO**

# Avances y retrocesos populistas

Claudio Jacquelin

on como reels de Instagram y videos de TikTok. Hechos, acontecimientos y noticias fugaces se suceden frenéticamente. El gobierno de Javier Milei se mueve al ritmo de su tiempo y lo acelera. El vértigo manda. Números, palabras, decisiones, cambios de nombres, políticas, normas, muchos gritos, algunos argumentos e infinitas descalificaciones. Unos tapan a otros. Pero dejan sedimento.

En ese frenesí, el oficialismo teje y desteje con igual ahínco en casi todos los frentes. Abre disputas que no cierra. Gana y pierde batallas sin cesar. Así, entre los múltiples escenarios en los que se desarrolla la actualidad política, la Cámara de Diputados ofició esta semana de sintetizador del presente.

Por un lado, el ahora un poco menos reluciente jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, consiguieron hilvanar (pero aún no bordar) algunosacuerdos mínimos con los sectores dialoguistas para sacar adelante la "Ley de bases". Casi un logro.

Al mismo tiempo, el pequeño bloque oficialista de la Cámara baja (más anarcolibertario que nunpara acentuar su fragilidad operativa y ahondar las dudas sobre su consistencia.

No obstante, la Casa Rosada lo presenta como un paso crucial hacia lo consolidación del mileísmo puro. Todo bajo el control de la hermanisima Karina, "El Jefe", que se ocupa de lo que el Presidente prefiere no ocuparse. Sobre todo de la construcción política y de otras tareas concretas, contantes y sonantes.

En simultáneo, el Presidente sale de gira por los Estados Unidos y Europa en su rol principal de rockstar de la nueva derecha internacional. Al mismo tiempo que desde los medios tradicionales y sus cuentas en las redes sociales se dedica frenéticamente a fogonear la batalla contra todo aquel que exprese una visión crítica de él, de sus políticas o de sus métodos, dude de sus éxitos o simplemente deje expuestas inoportunas creencias de alguno de sus representantes. Es su "batalla cultural", como dicen los libertarios. O la disputa lisa y llana por el poder, como enseñan la tradición y los textos.

Entre todos los avances y retrocesos, es esa una materia en la que Milei nunca pone marcha atrás ni ha dejado de acelerar hasta acercarse a las costas del abuso. Nada nuevo en la Argentina, podríamos decir, ni nada que él no hubiera practicado antes de llegar a la Casa Rosada, aunque entonces no tenía las responsabilidades, las obligaciones ni el poder que tiene desde que es presidente de la Nación.

La extensión y la profundización de los ataques al periodismo concretados esta semana alcanzaron un pico que ya dejó atrás el récord que había logrado en sus primeros 100 días de gestión, período en el que el Poder Ejecutivo nacional concentró la autoría del 40% de las agresiones a periodistas, según registró el "Monitoreo de la libertad de expresión" del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

En ningún caso se trató de refutaciones, discusiones o críticas de parte del Presidente, sino de descalificaciones, estigmatizaciones, acusaciones sin fundamentar e insultos que tuvieron como destinatarios a los periodistas en general



#### El presidente Javier Milei

ca) se fracturó con escándalo. Como y por víctimas particulares a pro- 1º de mayo, más la participación en fronteras que parecían inmodifica- Son escenas de hoy pero pueden fesionales como Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá, Jorge Fontevecchia, Romina Manguel y María Laura Santillán, entre otros y solo por esta semana. Si no se pareciera demasiado a un plan de acción cada vez más consistente, podrían considerarse arrestos y excesos temperamentales.

#### Preocupación internacional

La permanencia de esos ataques ha empezado a trascender las fronteras. En las últimas dos semanas, funcionarios de al menos cinco embajadas de las principales democracias occidentales han manifestado su inquietud y consultado a periodistas argentinos y corresponsales extranjeros respecto del estado de la libertad de expresión y la libertad de prensa en la Argentina.

Como es obvio, las consultas no fueron hechas por iniciativa propia de los representantes de esos países en la Argentina, sino a instancias de sus respectivos gobiernos. La diplomacia y las relaciones internacionales se desenvuelven en muchos planos. No son unidimensionales, pero a veces convergen. Por ahora, desde afuera miran, suman y restan con interés e inquietud para tratar de hacer un balance de los primeros cuatro meses del nuevo gobierno. Les despierta la misma perplejidad, asombro y expectativa que a la mayoría de los argentinos.

En ese maremagnum constante y revuelto (como el pelo presidencial) aportan su montaña de arena la dirigencia política libertaria y opositora, activistas virtuales y reales del oficialismo y periodistas militantes de nuevo cuño. Incluidas cuentas falsas de redes sociales, que ponen en ridículo hasta al Presidente y al principal ministro del Gobierno, Luis Caputo. Demasiados elementos en acción como para filtrar sin demasiado esfuerzo lo efimero de lo perecedero.

En todos los planos se reproduce la misma dinámica. El respiro que anteayer concedió la CGT en la civilizada reunión que mantuvo con Posse y Francos en la Casa Rosada fue interrumpido en menos de 24 horas por la agitación de la convocatoria a un paro general para dentro de casi un mes y una movilización para el

la marcha contra el ajuste a las universidades nacionales, que se hará el próximo 23 de este mes. Serán tres semanas de superacción. No hay contradicción. Lo que ocurre en la dimensión sindical puede resultar paradigmático.

Debajo de la espuma de la reacción de los jerarcas sindicales contra la política del Gobierno queda la concesión (verbal) de la dirigencia a discutir lo que hasta ayer era indiscutible, como es la legislación laboral. También quedó la predisposición oficial de homologar los aumentos salariales acordados en las negociaciones paritarias que Caputo (Toto) puso en el freezer.

Son postales de los tiempos que corren. Para entender mejor matices y dualidades se aconseja obser-

Varios países miran con inquietud los ataques al periodismo

La fractura libertaria en Diputados conspira contra los progresos por la "Ley de bases"

var una diferencia clave en las fotos cegetistas de ayer y anteayer. En el diálogo en la Casa Rosada estuvo Hugo Moyano; en la declaración de guerra, su hijo Pablo. Juegos de

Sindicalistas, políticos opositores y funcionarios, todos sobreactúan promesas y compromisos de pago decumplimiento difuso, que las partes aspiran por igual a poder cobrar algún día. Dependerá de quién tenga poder para ejecutarlo llegado el momento. Dependerá de los resultados de la economía y la paciencia social. Hoy se lo disputan en una pulseada permanentee incierta, que, al menos en el terreno simbólico, va ganando el Gobierno, a pesar de sus avances y retrocesos en la práctica.

Los hechos y los temas dominantesen la agenda pública demuestran que el Presidente no deja de correr bles y varias de las cuales la sociedad hace mucho demandaba que se movieran y nadie se atrevía a hacerlo después de demasiados años de frustraciones, más de una década de estancamiento de la economía y del fracaso de todas las fuerzas políticas que lo precedieron.

La desregulación económica, la revisión del ordenamiento laboral, la lucha contra la dirigencia estableciday los privilegios están entre esas demandas. Un reseteo del sistema, en definitiva. Ese es el gran mandato y la gran promesa. El punto de confluencia de la oferta y la demanda política de 2023.

Milei sigue hoy encarnando y alimentando la expectativa de ese cambio radical como para entender la permanencia de su popularidad en medio de tan pocas efectividades conducentes, tantos ajustes sobre los bolsillos y tantos ataques sobre los símbolos hasta hace nada sagrados y sobre algunos derechos conseguidos.

#### La Corte

Los excesos suelen resultar artilugios eficaces para ocultan o disimular concesiones y defecciones. Así han gozado de tolerancia y aceptación, al menos hasta ahora, la designación de funcionarios de "la casta". la continuidad de los beneficios a sectores privilegiados y prebendarios. O, más recientemente, la postulación para integrar la Corte de uno de los jueces más sospechados y con más terminales en los grupos de poder, como Ariel Lijo.

Unmagistradoquegozadeapoyos tan variados que algunos objetores han sido destinatarios de gestiones de buenos oficios para tratar de hacerles cambiar de opinión de parte de antiguos jueces, empresarios, lobistas de fuste, periodistas famosos y hasta de conocidos barrabravas. Singularidades del "fenómeno barrial", como le gusta autodefinirse con sorna y orgullo el mileísmo.

Nada es muy original. Los tópicos se repiten, como en otros procesos disruptivos. Pero no carecen de eficacia. Campaña permanente, construcción de enemigos, fabricación de amenazas, disputa constante por el relato, y el dominio de la agenda pública.

ser situaciones de ayer, repuestas con un cambio de vestuario y una inversión del espacio desde el que se representan. Todo arropado por el sex appeal de la figura del antihéroe. El contrapoder. Las víctimas rebelándose contra sus victimarios. Aunque se lo haga desde el poder. Populismo de manual. Solo cambian el signo y la dirección.

Ayer fue el kirchnerismo, y más aún el cristinismo, apalancado en un mayoritario apoyo popular y en una grey militante hasta el fanatismo y sostenido por sectores del establishment real y plataformas de amplificación comunicacional que agrietaba las medianeras de los vecinos y ampliaba sus fronteras, al compás de un clima de época fraguado al calor del colapso de la hegemonía neoliberal.

Hoy domina la contracara del mileísmo, con apoyo popular y de sectores del establishment (otros) potenciado por una parte creciente del viejo y, sobre todo, del nuevo aparato comunicacional y una espontánea, pero no inorgánica, militancia fanática.

Todo expuesto desde la expuesta (y exagerada) debilidad, una fragilidad que se sostiene en aquellos pilares y en la decisión y la convicción de un líder iluminado convencido de estar haciendo lo correcto, lo único que se debey puede hacer para cambiar, para hacer que el país crezca y para dejar atrás una historia de fracasos que arrasó con los sueños de varias generaciones de argentinos.

Los otros (elenemigo) son los que no quieren la transformación, los que pretenden sostener el statu quo decadente que los beneficia, los que apuestan al fracaso para ocultar los propios y/o en defensa de sus intereses, obviamente espurios, inconfesables, egoístas, corrompidos y

El debate está cancelado y esa es la batalla que se libra en estos días de agitación creciente.

Todo funciona mientras el poder pueda apreciarse como contrapoder y hasta que los resultados lleguen. Los avances y los retrocesos mantienen la incertidumbre. Tanto como sostienen la expectativa. Como en las redes, nunca faltan contenidos para entretenerse.

# La Academia de Derecho pide "idoneidad" en la Corte

CRÍTICAS. Aludió a la controvertida nominación del juez Lijo para ocupar un lugar en el máximo tribunal

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires advirtió que la Argentina atraviesa una crisis económica y cultural de extrema gravedad y recordó que "la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional".

Marcó, así, sus discrepancias con la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema, designación impulsada por el presidente Javier Milei.

"La cobertura de cualquier vacante que se produzca en el alto tribunal de la República requiere del nombramiento de juristas relevantes e imparciales, que no solo posean condiciones de idoneidad para el ejercicio de esa alta función que les encomienda el Estado sino, fundamentalmente, una acrisola-



Ariel Lijo JUEZ FEDERAL

El candidato del Gobierno para integrar la Corte acumula cuestionamientos por parte de organismos vinculados al ejercicio del derecho

da moral pública, en el sentido que le atribuye el art. 19 de la C.N. a las acciones privadas de los hombres", expresó la corporación, en una declaración firmada por su presidente, Juan Carlos Cassagne, y el

secretario, Eduardo A. Sambrizzi. Aunque no menciona a Lijo, la Academia de Derecho se hace eco de las impugnaciones y cuestiona-

mientos a su candidatura.

Afirma que "la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional, habida cuenta de la misión que debe cumplir, a fin de preservar la separación de los poderes y resolver los conflictos que se suscitan entre ellos, así como para tutelar la realización efectiva de la justicia, en el ámbito de su competencia constitucional".

Ubica la propuesta en el contexto de la grave crisis económica y cultural que vive el país. "Una debacle extraordinaria, que nos retrotrajo a la condición de los países más carenciados de la población mun-

dial", describe. "El Poder Judicial no escapa a la decadencia en la que se halla nuestra República y urge recuperar su prestigio, fortaleciendo su independencia e idoneidad, ya que constituye la institución encargada de garantizar la vigencia formal y material del sistema que prescribe nuestra Carta Magna", señala la Academia Nacional de Derecho.

#### La causa de Ercolini

En una misma línea, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires envió una carta al Consejo de la Magistratura de la Nación -presididoporel titular de la Corte, Horacio Rosatti-, en la que refuerza el pedido de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y pide iniciar una auditoría para investigar el desempeño de Julián Ercolini en la causa que lo

investigaba por presunto enriquecimiento ilícito y fue cerrada en 2021.

La institución alega que la información que de allí pudiera surgir en torno a Lijo "será relevante al momento de evaluar la aptitud y calidades del candidato".

En la misiva, que lleva la firma del presidente del organismo, Alberto Garay, se repara en la gran cantidad de pronunciamientos públicos que desaprueban la postulación de Lijo para integrar el tribunal y se precisa que una de esas objeciones, la de Carrió, refiere a la causa por presunto enriquecimiento ilícito del postulante. "Según trascendidos, en la investigación se habría ignorado un informe presentado en la causa por la UIF. En dicho informe se levantarían severas sospechas e inconsistencias patrimoniales del postulante mencionado", se indica. •

# La industria del tabaco: batalla legal, internas políticas y el rol de Lijo en la trama judicial

**NEGOCIOS.** Los grandes jugadores acusan a Sarandí, de Pablo Otero, de expandirse a base de fallos judiciales y beneficios fiscales

Candela Ini LA NACION

La eliminación del capítulo tabacalero de la "Ley de bases" enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso reavivó las internas de una industria marcada por acusaciones de lobby entre sus jugadores más pesados, en la que se cruzan los intereses de la política y que tiene, incluso, derivaciones judiciales que incluyen al juez federal postulado por el Gobierno para la Corte Suprema Ariel Lijo.

Son tres los jugadores de peso en el mercado local y que concentran casi el 90% del negocio: Massalin Particulares (filial de Phillip Morris Argentina), Tabacalera Sarandí (del empresario Pablo Otero) y British American Tobacco (ex-Nobleza Piccardo). La disputa principal se da entre Massalin Particulares y Sarandí, aunque esta última es señalada por la totalidad de las empresas del sector por la desigualdad de condiciones tributarias que le permitió crecer de manera exponencial.

La venta de cigarrillos tiene una presión tributaria que ronda el 80%, dado que se encuentra gravada con cinco impuestos: el Fondo de Asistencia Social (FAS), el Fondo Especial del Tabaco (FET), los impuestos internos, el IVA e Ingresos Brutos, cuya recaudación alcanza, según fuentes del sector, \$650.000 millones anuales, que se distribuyen entre el Tesoro Nacional, las provincias tabacaleras y la Anses.

La disputa tiene que ver, en principio, con que la empresa Sarandí creció exponencialmente gracias a una aceitada estrategia judicial que le permitió no pagar el impuesto interno mínimo, un tributo que se lleva cerca de la mitad del precio de venta de cada paquete de cigarrillos. Amparada por fallos judiciales, Sarandí logra vender desde hace siete años muy por debajo de los precios de sus competidores y pasó de tener el 5% del mercado al 30%.

Las grandes multinacionales, perotambién las empresas agrupadas en la Cámara Argentina Nacional de



Pablo Otero, titular de la tabacalera Sarandí

Empresas Tabacaleras (Canet), denuncian una competencia desleal de la empresa de Otero, a quien Javier Milei bautizó "Señor Tabaco".

La intención del Gobierno era, a través de un capítulo incluido en el proyecto de "Ley de bases", eliminar el impuesto mínimo y subir de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno. De esa manera, se intentaba hacer que todas las empresas pagaran lo mismo. Quienes desde las filas de la empresa Sarandí objetaban esa iniciativa la llamaban "ley Massalin", igual que hicieron con la reforma tributaria promovida por Mauricio Macri en 2017.

"Si Sarandí planteó durante años que el [impuesto] mínimo era inconstitucional, ¿por qué no apoyaba la eliminación del impuesto?", planteó en diálogo con este medio el representante de una tabacalera nacional mediana. LA NACION consultó a la empresa Sarandí, pero sus funcionarios optaron por no hacer declaraciones. Sin embargo, un viejo operador afín a la empresa dijo a LA NACION que, al contrario de lo que se dice, existe un "poderoso lobby" de las multinacionales para promover las modificaciones que, por ahora, no prosperaron.

Casi la totalidad del sector acusó por lo bajo a un conjunto diputados de hacer lobby en favor de Sarandí para lograr la eliminación del capítulo tabacalero de la "Ley de bases". Los señalados son Cristian Ritondo -yde manera lateral, Diego Santilli-(Pro), Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza).

Ritondo y Santilli negaron las gestiones para bajar el capítulo de la ley. Castagneto fue titular de la AFIP durante el gobierno anterior y las grandes tabacaleras señalan que, en el período entre que salió el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la cautelar que beneficiaba a Sarandí y que esta empresa logró una nueva cautelar de la Justicia, la AFIP no se inquietó por cobrar la deuda impositiva de la empresa. También hay quienes incluyen a José Luis Espert, que conduce la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de haber querido favorecer a Sarandí.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró furioso tras el retirodel capítulo tabacalero de la "Ley de bases". El interés de las provincias del norte, donde se produce el tabaco, se basa en que los impuestos internos a los cigarrillos son coparticipables, con lo cual afecta directamente a las cuentas provinciales. Los tabacaleros del norte del país suelen que jarse de que el dinero recaudado por el FET es menor por las empresas que no pagan los impuestos que deberían. El economista Lucas Llach, muy cercano a Federico Sturzenegger, también fue muy crítico.

#### El capítulo judicial

Tabacalera Sarandí no tributa el impuesto mínimo gracias a una serie de medidas cautelares que obtuvo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo. El juez de ese fuero que llevó el planteo es Enrique Lavié Pico. Primero rechazó una medida cautelar solicitada por la empresa, pero su decisión fue revertida luego de un fallo a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Cuando el caso llegó a la Corte por una queja de la AFIP, Tabacalera Sarandí recusó al juez Carlos Rosenkrantz por considerar que existía un "conflicto de intereses". Denunció que la hija del juez trabajaba, o había trabajado, en un estudio jurídico que atendió durante años a las tabacaleras. El magistrado se abstuvo de votar. El máximo tribunal falló en contra del planteo de la tabacalera en 2021.

Aun así Sarandí logró sortear el pago del impuesto cuando hubo un pronunciamiento a su favor sobre el fondo de la cuestión y se dictó una nueva cautelar. La Corte todavía debe pronunciarse sobre ese fallo. El argumento presentado por la firma para no pagar era que el impuesto es inconstitucional y que como pyme nacional no debía afrontarlo.

Pero Sarandí también inició denuncias en el fuero penal, donde acusó a la AFIP y a Phillip Morris, en distintos planteos judiciales, de actuar de manera conjunta para perjudicarla. El juez que avanzó en la dirección que planteó la firma-patrocinada por Maximiliano Rusconi-es Lijo. Desde 2022, avanzó contra los directivos de Massalin y contra exfuncionarios de la AFIP en un expediente por defraudación al Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito y estafa procesal. Cuando se conoció el primer proyecto de ley ómnibus, que incluía modificaciones en los tributos de las tabacaleras, Sarandí presentó una nueva denuncia que también está en manos de Lijo, con una particularidad extra: apunta penalmente al cerebro del mega-DNU, Federico Sturzenegger. Lijo todavía no había sido oficialmente postulado para la Cortey habilitó la feria judicial para dar tratamiento a la denuncia.

Tabacalera Sarandí no solo avanzó por la vía penal contra sus contrincantes del sector, sino que también buscó avanzar contra los periodistas que escriben sobre sus estrategias tributarias mediante la vía de cartas documento. •

### La mujer del Pata Medina, a los golpes en plena calle

INTERNA. Una pelea entre integrantes de la familia de Juan Pablo "Pata" Medina se desató anteayer frente a un camping del gremio de la Uocra de La Plata, en Punta Lara, y requirió intervención policial. Fabiola García, esposa de Medina, protagonizó el enfrentamiento, entre golpes e insultos, con un grupo de personas compuesto por allegados a Cristian "Puly" Medina y Braian Medina (hijo y nieto del gremialista, respectivamente). El hecho quedó registrado en distintos videos y requirió intervención policial, pero no derivó en denuncias. El propio Pata Medina intervino.

En los registros en video, se observa a García golpeando a un joven vestido con un buzo blanco con capucha, que luego intenta contenerla, en medio de una escena poblada de motos, en la esquinadeAlmiranteBrownyCalle26, en la que se ven personas vestidas con camperas con la leyenda "La Banda de Fierro", como se denomina la barra brava del club Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Según pudo saber LA NACION, los integrantes del grupo de Puly y Braian Medina habrían intentado pintar paredones en las inmediaciones del camping para promocionar una candidatura de Puly a secretario general de la Uocra platense. El gremio está intervenido.

Las imágenes muestran cómo García reprocha que no estén en el lugar Cristian y Braian Medina. "Quevengan Pulyy Braian, no los soldaditos", afirma. "El Pata tiene autoridad moral; no el falopero y borracho de Braian, que nunca trabajó en una puta obra", exclamó. Agregó que a su marido "le latían los pulmones de saquear [por cargar sacos de cemento]".

"El Puly tiene la casa por el Pata. Analía [otra hija de Medina] dueña de Hemisferio", acusó García, que les dedicó otro mensaje a los presentes en el lugar, al decirles que Puly Medina les saca plata. "No labura, ¿Cómo vive?", se preguntó.

En el final, llega un patrullero. Los policías hablancon Garcíay se ve a Medina, libre desde 2022. •

POLÍTICA | 17 LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# AMIA: la Justicia confirmó que Irán estuvo detrás del ataque terrorista

FALLOS. En dos resoluciones, la Cámara Federal de Casación Penal dijo que el atentado fue un delito de lesa humanidad; pidió el juicio en ausencia y ratificó la absolución de Telleldín

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La Cámara Federal de Casación Penal dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la AMIA de 1994, lo calificó como un delito delesa humanidady pidió reformas legales para poder juzgar a los prófugos de la causa "en ausencia". Así lo sostuvo en dos fallos divididos, en los que dejó firme la absolución del exmecánico-hoy abogado-Carlos Telleldín y redujo las penas de algunos de los acusados del encubrimiento durante la investigación.

Los fallos fueron firmados por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, como anticipó Joaquín Morales Solá en LA NACION.

En su voto en el fallo sobre la responsabilidad de Telleldín, Mahiques escribió un ensayo sobre la posibilidad de acusar penalmente a Irán ante la Corte Penal Internacional, pero señaló que no están dadas las circunstancias jurídicas para que prospere. Igualmente, propuso que las víctimas inicien una acción civil contra ese país. El fallo no dispone la declaración de Irán y en cambio impulsa reformas en el orden internacional.

"Sería imperativo prever la conducta ilícita internacional de los Estados de manera clara, precisa y taxativa", escribió el juez, y propuso que "la jurisdicción para juzgar tales conductas debe confiarse a una Corte Internacional imparcial, en ejercicio de una jurisdicción obligatoria". Propuso una reforma de las reglas de las Naciones Unidas para el derecho penal internacional.

"En esta causa -y en AMIA II- se juzgaron crímenes que reconducen a una política inaugurada por las autoridades del Estado Islámico de Irán desde la revolución de 1979. Sería entonces posible y viable la aplicación de la 'prueba de control eficaz' para determinar la responsabilidad del



La sede de la AMIA, tras el atentado terrorista del 18 de julio de 1994

CARLOS FRAGA

Estado iraní (como ocurrió con Sudán por los crímenes cometidos en la región de Darfur) por los actos de terrorismo cometidos fuera de su espacio soberano", escribió el juez.

Mahigues reconoció que "es particularmente difícil en el delicado contexto internacional" dar una respuesta normativa y jurisdiccional a la cuestión del paso del delito internacional al delito del Estado, sujeto de derecho penal. Y como expresión de deseos, propuso que "la construcción conceptual de la jurisprudencia" permite "vislumbrar una salida hacia un deseable reconocimiento que posibilite imputar y condenar a los Estados responsables de graves delitos contra la humanidad".

Los jueces revisaron el resultado de dos juicios: el que absolvió a Telleldín y el que condenó al primer juez a cargo de la investigación, Juan José Galeano; al extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy, yal propio Telleldín por peculado, privación

ilegal de la libertad, encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En ese juicio fue absuelto, en cambio, el fallecido expresidente Carlos Menem. Los jueces redujeron la condena de Galeano a cuatro años de prisión.

La Cámara de Casación ratificó que los hechos que se probaron en relación con el atentado son constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos y, por lo tanto, imprescriptibles.

Mahiques, en su voto, dijo además que son necesarias reformas para poder realizar el "juicio en ausencia" de los prófugos por el atentado a la AMIA. Son siete libaneses e iraníes que tienen pedido de captura internacional de Interpolyque están protegidos en su país. Las leyes en la Argentina exigen que estén a derecho y nombren un abogado para ser juzgados.

Por eso, el juez señaló que "cuan-

do se trata de delitos como el terrorismo, que por su letalidad y magnitud de injusto agravian a toda la comunidad internacional, se impone de manera inexcusable la adopción por el Estado de procedimientos alternativos y complementarios que aseguren la posibilidad de impulsar los procesos y evitar así la impunidad de los autores, instigadores y cómplices".

"Un recurso de ese tipo que sería útil y adecuado en orden a factibilizar y garantizar el derecho a la verdad y un mejor acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo es el denominado juicio en ausencia", se afirmó en el fallo de Casación.

Los jueces decidieron declarar crimen de lesa humanidad al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la AMIA y confirmar la calificación de "graves violaciones de los derechos humanos".

Los jueces Mahiques y Barroetaveña absolvieron a Hugo Anzorreguy por el encubrimiento, aunque

confirmaron su condena a dos años y medio por peculado. Anzorreguy está delicado de salud. Al exjuez Galeano lo condenaron por peculado y prevaricato a la pena de cuatro años de cumplimiento efectivo y absolvieron al comisario Carlos Castañeda e impusieron dos años de ejecución condicional a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

También condenaron a Patricio Miguel Finnen como partícipe necesario del delito de peculado a dos años y a Telleldín a un año y 9 meses por el cobro de la recompensa con dineros de la SIDE, la antecesora de la AFI. A la exesposa de Telleldín Ana Boragni la absolvieron.

Con relación a las responsabilidades de los imputados, la jueza Ledesma fue la única que, a través de su disidencia, confirmó las condenas por encubrimiento del ex juez federal Galeano, Anzorreguy, Anchezar y Castañeda. Mahiques y Barroetaveña los absolvieron en orden al encubrimiento.

No se probó, dijeron los jueces, que la Trafic cargada de explosivos que estalló el fatídico 18 de julio de 1994 en la calle Pasteur 633 de esta ciudad haya estado previamente en manos de Telleldín.

En su voto, Mahiques dijo que se determinó la intervención de funcionarios y agentes iraníes y libaneses en el ataque terrorista a la sede de la AMIA y, a casi tres décadas de ese cruel acontecimiento que les costó la vida a 85 personas, ratificó la idea de que está vinculado este ataque con el de la embajada de Israel.

La Corte y las investigaciones de la Unidad Fiscal AMIA determinaron que la ejecución fue responsabilidad de la organización terrorista Hezbollah. Ahora Mahiques retoma esa idea al hablar del financiamiento, logística y directivas para su concreción de quienes conducían el gobierno de Irán.

A pesar de que la sentencia se refiere a revisar la absolución de Telleldín, Mahiques fue más allá al señalar la responsabilidad internacional de Irán porque el ataque lo perpetró un grupo bajo su control. Así, afirmó que "la responsabilidad internacional conlleva la obligación de reparar integramente el daño causado (moral y material), mediante -entre otras medidasuna indemnización pecuniaria", lo que habilita a que los familiares de las víctimas hagan reclamos económicos al gobierno iraní. •

### Giro en la causa por terrenos del Ejército

MAPUCHES. La causa por la entregadetierrasdeuncuartel militar a una comunidad mapuche en Bariloche dio ayer unvuelco.La Cámara de Casación anuló el procesamiento de un grupo de abogados que no apelaron a tiempo la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de entregar 180 hectáreas de la Escuela Militar de Montaña a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.

Así lo decidieron los camaristas Alejandro Slokar y Angela Ledesma, que además apartaron del caso a los jueces de la Cámara Federal nuevo pronunciamiento. que habían dispuesto los procesamientos, por haberse ex- la decisión del INAI, controcedido en sus atribuciones. lado entonces por el kirchne-Los apartados son Mariano rismo, de entregar las tierras Llorens, Pablo Bertucci y vladenuncia de Juntos por el Leopoldo Bruglia, en una de- Cambio por la posible comicisión inusual de un tribunal sión del delito de incumplisuperior sobre uno inferior. miento de los deberes de fun-El camarista Guillermo Ya- cionario público por parte de cobucci votó en disidencia.

Los abogados beneficiados son Silvia Cristina Vázquez, Luis Nicolás Rodríguez Vacarezza, Leandro Gastón Martín Havela y Agustín Gasparini, del Ejército, del INAI y de la Procuración del Tesoro.

A pesar de este vuelco en la causa, la entrega de tierras a los mapuches está suspendida por una decisión de la Corte Suprema.

Slokar y Ledesma entendieron que los jueces de la Cámara Federal no podían procesar directamente, según un criterio de la Corte. Por lo que dispusieron que se dicte un

La causa fue iniciada tras abogados. • Hernán Cappiello

# iDONÁ!

#### Aire acondicionado, art. higiene

Fundación Manos Abiertas, presente en once ciudades argentinas, acompaña a personas en situación de soledad y vulnerabilidad, creando y desarrollando espacios de confianza, alegría y esperanza. En la ciudad de Córdoba lleva adelante doce obras y programas para acompañar, mejorar la calidad de vida y suavizar la situación de pobreza de sus beneficiarios.

Para equipar el Hogar de Niños José Bainotti necesita tres aires acondicionados en muy buen estado. También reciben pañales XG - XXG y elementos de higiene personal para los chicos.

#### Fundación Manos Abiertas Córdoba

(0351) 651-2728

desarrolloinstitucional.cba@manosabiertas.org.ar IG: @manosabiertas.cba







# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| $\mathbf{r}$ | $\alpha$ |   | ١, ٦ |     |
|--------------|----------|---|------|-----|
| v            | U.       | 4 | S.I  | n   |
|              |          |   |      | 2.7 |

| Minorista | \$910,82  | ▲ (ANT: \$907,60)  | Euro     | \$928,42 | ▼(ANT: \$930,04)                       |
|-----------|-----------|--------------------|----------|----------|----------------------------------------|
| CCL       | \$1049,08 | ▲(ANT: \$1045,66)  | Real     | \$170,36 | ▼(ANT: \$170,42)                       |
| Mayorista | \$865,50  | ▲ (ANT: \$865,00)  | Reservas |          | ▲ (ANT: 29.045)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  | \$1000,00 | (ANT: \$1000,00)   |          |          | i illinones de OSS                     |
| Turista   | \$1415,20 | ▲ (ANT: \$1414,40) |          |          |                                        |

# El BCRA bajó la tasa, la dejó en el 70% anual y ya tuvo impacto en los plazos fijos

INFLACIÓN. La medida influyó indirectamente en lo que pagan esos depósitos al público, que en algunos bancos cayó a 60%; sumaron regulación para los fondos *money market* 

#### Melisa Reinhold

LA NACION

Por segundo mes consecutivo, el Banco Central (BCRA) tomó la decisión ayer de reducir en 10 puntos la tasa de interés de referencia que paga por los pases pasivos que toma de los bancos. Pasaron del 80% al 70% nominal anual (TNA). A un día de que se conociera indice de inflación de marzo-se publica hoy-, las autoridades monetarias justificaron la decisión en la "pronunciada desaceleración de la inflación" y la "sostenida reducción de la incertidumbre macroeconómica".

No fue una sorpresa para los analistas, que esperaban que el recorte fuera aún mayor, en línea con el rumbo de la política monetaria que tomó el Gobierno. De esta manera, la tasa de referencia será del 101% efectivoanual (TEA), al tiempo en que se anunció que los fondos money market deberán encajar el 10% de sus saldos en cuentas a la vista. Además se flexibilizó el acceso al Mercado de Cambios para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y se desactivó el swap con el Banco Internacional de Pagos (BIS).

"En respuesta a la evolución de la coyuntura económica, la mayor previsibilidad cambiaria y a las condiciones de liquidez financiera, las autoridades del BCRA han revaluado el balance de riesgos hacia adelante y consideran oportuno y prudente tomar las siguientes decisiones", explicó la autoridad monetaria en un comunicado oficial.

La baja de tasas no impactará de forma directa sobre los plazos fijos, ya que esta tasa fue desregulada hace un mes, pero sí se espera que, como consecuencia, los bancos empiecen a pagar un poco menos a los ahorristas minoristas. Incluso, ante la expectativa que generó el anuncio, algunas entidades financieras ya ofrecían ayer una tasa reducida de entre 60% y 70% nominal anual, equivalente a una tasa mensual de 5% o 5,8%, respectivamente. Estos valores se encuentran muy por debajo de la inflación mensual.

"El mercado esperaba que hubiera una baja de tasas. Estaba descontado, porque es el accionar de este Banco Central. Loque ha hecho hasta ahora es anticiparse a la baja de inflación, y se espera que el índice para marzo se encuentre en torno al 12%, o sea, menos que en febrero pasado. De esta manera, mantiene el ritmo de licuación constante", consideró Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

También se verán afectadas ne-



El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, espera una fuerte baja de la inflación

gativamente las tasas de los fondos comunes de inversión money market, un instrumento que se volvió popular con la llegada de las billeteras digitales, ya que permite generar rendimientos diariamente y con liquidez inmediata. En este aspecto, el BCRA anunció que a partir del 15 del actual se modificará el encaje sobre los saldos en cuentas a la vista remuneradas de fondos comunes de inversión de money market. Pasarán del 0% a 10%.

"Esta medida avanza en la dirección de normalizar el tratamiento regulatorio prudencial de cuentas de naturaleza similar", dijo el comunicado del Central. Fuentes al tanto de la medida explicaron a LA NACION que todas las cuentas a la vista deberían tener los mismos requisitos de encaje, ya que consideran que los riesgos de retirar los fondos de un banco son iguales a los de tener una caja de ahorro, una cuenta corriente o una cuenta corriente remunerada, algo que hasta el momento se diferenciaba.

"Esto lo que va a hacer es que las tasas que pagan estos fondos sean todavía menores, porque va a haber una porción de lo que tienen que no lo pueden colocar. Entonces, el rendimiento que se obtenga será menor, por lo que una parte de las tasas van a bajar todavía más", agregó Caamaño. Puertas adentro de la entidad monetaria también esperan que los rendimientos caigan, ya que

el 10% encajado no tendrá tasa. Por esa razón, proyectan una migración hacia plazos fijos o fondos comunes de inversión conocidos como T+1.

En la misma comunicación, el Banco Central dio a conocer que completó la cancelación de los desembolsos recibidos bajo su acuerdo de facilidad crediticia con el BIS. De esta manera, según explicaron, las reservas brutas del BCRA ya no incluyen el monto de esta facilidad, como tampoco sus pasivos en moneda extranjera, sin afectación a la posición neta de reservas.

"Según manifiesta el BCRA, los fondos provenientes de la deuda con BIS no podían disponerse y solo eran útiles para ensanchar las reservas brutas con costo de US\$10 millones anuales, de modo que su cancelación aporta al saneamiento patrimonial", advirtió Andrés Reschini, economista de F2 Soluciones Financieras. Las autoridades monetarias agregaron que se podrá recurrir a futuro a pactar líneas de swap con el BIS, "en la medida en que resulte de su conveniencia".

En el comunicado oficial, las autoridades del Banco Central enumeraron los factores que llevaron a esta decisión. En primer lugar, mencionaron el equilibrio monetario, y remarcaron que tras la corrección inicial de precios relativos en diciembre del año pasado, "se observa una pronunciada desaceleración de la inflación". Segundo, apuntaron a la moderación de la emisión monetaria en términos reales y la consecuente mejora del balance de la entidad monetaria.

Desde la entidad, a su vez, dijeron que influyeron factores de equilibrio cambiario. En ese punto, recordaron que el Banco Central viene con una racha de recompra de reservas internacionales, que la brecha entre la cotización oficial del dólar y los paralelos se acortó y que hubo una corrección a la baja en las cotizaciones de contratos de dólar futuro sobre el tipo de cambio mayorista.

"La tasa fue recortada ante lo que sería una probable confirmación de sendero bajista en el IPC de marzo, que conoceremos mañana [por hoy], y las mediciones de alta frecuencia para que la 'licuadora' no pierda eficacia. En este contexto de altas restricciones, no me imagino que la medida traiga consigo consecuencias en el plano de los dólares alternativos. Además, es un guiño a la alicaída actividad económica", agregó Reschini.

Por último, según el BCRA, a partir del lunes que viene se flexibilizará el acceso del mercado libre de cambios para las micro, pequeñas y medianas empresas (ver aparte). Según la entidad, se estará normalizando el flujo de importaciones para alrededor de 20.000 compañías que "conforman el núcleo fundamental de generación de empleo y crecimiento económico. •

### Flexibilizan el acceso al mercado de cambios para mipymes

Podrán pagar las importaciones de bienes en un plazo de 30 días

Mientras que el mercado espera la salida del cepo cambiario, una medida que desde el oficialismo auguran que podría llegar a partir de la segunda mitad del año, las autoridades del Banco Central (BCRA) flexibilizaron ayer el acceso al Mercado Libre de Cambios a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La medida se dio a conocer junto con la baja de tasas de la política monetaria al 70% (ver aparte).

Las empresas que califiquen dentro de este segmento tendrán la posibilidad de pagar sus importaciones de bienes en un plazo de 30 días. Esta normativa alcanzará a todas las compras al exterior con despacho aduanero a partir del lunes 15 de abril. Previamente, tenían un plazo de pago en cuotas a 30, 60, 90 y 120 días. En paralelo, se flexibilizará el acceso al mercado de cambios para anticipos sobre bienes de capital para mipymes. En ese caso particular, las empresas de este segmento podrán pagar en forma anticipada hasta un 20% del valor del bien a importar.

"Al permitir reducir los plazos de pago de las importaciones de las mipymes para alinearlas con las prácticas habituales del comercio internacional, se estaría normalizando el flujo de importaciones para alrededor de 20.000 empresas que conforman un núcleo fundamental de generación de empleo y crecimiento económico. La mayor previsibilidad y eficiencia de pagos al exterior redundará en mejoras de planificación, de operación financiera y de costos de las mipymes, contribuyendo a una disminución en la tasa de inflación", señaló el comunicado de ayer de la entidad monetaria.

Estas medidas se alinearían con la "apertura" que también se implementó el 10 de febrero, a través de la Comunicación A 7952. cuando se flexibilizaron las condiciones de acceso al MULC para aquellas pequeñas empresas que tenían deudas con proveedores del exterior por importaciones previasal12 de diciembre de 2023 por hasta US\$500.000. Según datos del Gobierno, desde entonces más de 6400 mipymes se hicieron de los dólares para cancelar sus obligaciones.

"Esta medida es positiva, lástima que sea segmentado solo para las pymes que producen. Porque las grandes compañías también producen y la verdad que las pymes exportadoras las hay, pero son las menos", consideró Gabriel Caamaño, economista de Ledesma. • Melisa Reinhold

ECONOMÍA | 19 LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# Economía se financia a tasas cada vez más bajas y suma pesos para comprar dólares

ESTRATEGIA. Aprovechó la necesidad de los bancos por migrar la liquidez que tienen en pases del BCRA para avanzar en sus objetivos

El Gobierno captó ayer \$2,92 billones del mercado local, ingreso que usará solo en un 18% para cumplir con los vencimientos en pesos más próximos que enfrenta, mientras que destinará el 82% restante para volver a comprar dólares.

Con esas divisas, el Ministerio de Economía anunció que afrontará -con recursos genuinos-los pagos de deuda asumida en esa moneda. Se trata de una operación que ya había realizado el mes pasado.

Solo que ahora implica un monto con el que, a valores del día, podría adquirir poco más de US\$2700 millones lo que hace pensar que podría usar esos fondos, ya no sólo para garantizar los pagos de los bonos que circulan El secretario de Finanzas, Pablo Quirno en el mercado (había sumado ya US\$1000 millones para esa tarea el mes pasado), sino para hacer también cancelaciones con organismos internacionales.

Los recursos los captó mediante la emisión de dos nuevas Letras Capitalizables (S1404 y S28F5) por vencer en seis y poco más de dada la necesidad que enfrentan de Volvieron los puts diez meses, que colocó a tasas del relocalizar liquidez hoy colocada 4,75% y 4,50%, respectivamente (entre 75 y 100 puntos básicos menores a las que había validado hace 15 días a un año). Son tasas equivalentes al 64,03% y 67,04% nominal anual.

"Cortaron con una inflación break even (en supuesto punto de equilibrio) promedio mensual del 8,3% entre marzo-agosto y del 6,7% entre marzo-diciembre", observaron los analistas de Facimex Valores.

La migración desde los títulos indexados hacia otros colocados a tasa fija es uno de los pedidos realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluso apareció en el último reporte técnico aprobado a fines de enero. Allí reclamada su reorienten los pasivos públicos hacia una deuda doméstica menos indexada y de duración más larga, algo que viene observando el Gobierno en las últimas subastas.

A eso agregó un bono con capital ajustable con CER (Boncer) por vencer a fin de 2025 que rendirá 13,3 puntos menos que la inflación



ARCHIVO

que capte ese índice hasta entonces. Fueron los tres instrumentos (sobre los cuatro ofrecidos) que tuvieron demanda por parte de los inversores, la mayor parte de ellos bancos.

Es algo que no llamó la atención en pases pasivos (unos \$33 billones), habida cuenta que se espera que el Banco Central (BCRA) siga bajando tasas si el proceso de desinflación se consolida en los próximos meses.

Por el contrario, fue declarada desierta la subasta que ofrecía un

#### EL BOPREAL 3 NO **LEVANTA**

El BCRA adjudicó ayer otros US\$103 millones de la serie 3 del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) destinado a importadores con compras impagas desde el año pasado tras la 5º subasta convocada para ofrecerlo. Recibió pedidos de solo 132 empresas, que adjudicó en su totalidad. Así lleva emitidos US\$1083 millones, solo un tercio de los US\$3000 millones que busca colocar.

bono ajustable por la variación del dólar oficial por vencer a mitad de 2025, lo que confirma que se desinflaron las expectativas en torno a un posible nuevo salto cambiario.

A su vez, el BCRA les volvió a ofrecer a los bancos que participaron de esta licitación opciones de recompra (puts) para la letra S28F5 y el bono TZXD5 (algo que había discontinuado en las últimas subastas por el riesgo de emisión potencial que representa), aunque esta vez solo ejercibles cuando solo quede un mes antes al vencimiento de esos títulos.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el costo de financiamiento validado sigue "convalidando un escenario de desinflación y baja de tasas de mercado".

"La colocación de la Lecap a febrero 25 implica una baja de tasas de 1843 puntos básicos (en tasa TNA) versus la licitación anterior de la Lecap a enero 25", hicieron notar al difundir los resultados.

"La pendiente invertida de la curva de tasas de Lecap convalida el escenario de desinflación y baja de tasas", a su vez señalaron.

Los analistas de mercados saludaron el resultado de la subasta. "Es un resultado notable", sostuvo el especialista y asesor en inversiones Luis Varela. • Javier Blanco

# Un dato muestra que las reservas siguen en negativo

OFICIAL. El BCRA lo informó de manera indirecta; el rojo sería de US\$2500 millones

Javier Blanco LA NACION

La discusión abierta sobre si el nivel de reservas netas en poder del Banco Central (BCRA) volvieron ya a terreno positivo o se mantienen negativas encontró un argumento de origen oficial que favorece esta segunda opción.

En el comunicado por el que la entidad monetaria anunció ayer medidas "frente a la evolución de la coyuntura económica y las condiciones de liquidez" (que incluyen baja de tasas de interés y una primera suba de encajes) reconoce que pudo acumular desde el cambio de gobierno "reservas internacionales netas por US\$8700 millones" alcierre del primer trimestre de 2024, según la metodología de medición que figura en las metas del acuerdo con el FMI. Dado que en ese mismo acuerdo se reconoció que la nueva gestión arrancaba con reservas netas negativas en US\$11.200 millones, de la contraposición de cifras surge que al menos hasta fin de marzo la millones.

Incluso hay analistas que la estiman levemente más abajo, porque siguiendo los criterios del FMIincluyen en los pasivos a restar los compromisos de pago asumidos para lo que resta del año por unos US\$1600 millones, derivados de la emisión del Bopreal I, que empieza a devolver capital a fin de junio.

"A nosotros esa cuenta, que consiste en restarles a los activos en dólares los pasivos asumidos con los swaps con China, el Seguro de Depósitos y los encajes prudenciales, nos daba -US\$3300 millones hasta el martes", explica el economista Pablo Repetto, jefe de analistas de Aurum Valores.

En cualquier caso, es un número que debe haber seguido mejorando en los últimos días porque el BCRA sumó, mediante intervenciones sobre el mercado cambiario oficial, otros casi US\$1800 millones en lo que va del mes, pero se mantiene en terreno negativo aún, pese a que algunos operadores y analistas se apresuraron a decir que se había cruzado esa línea.

Al mismo tiempo, vale recordar que la entidad monetaria pidió reprogramar hasta fin de mes el pago por unos US\$1940 millones comprometido con el FMI.

"Eldenominado cálculo de liquidez externa consiste en restar todos aquellos pasivos en moneda extranjera con plazo de vencimiento original demenos de un año vista. Al cierredemarzotedabaentreUS\$4000 y US\$4850 millones abajo a fin de marzoydepósitos del Gobierno por US\$1000/1850 millones. Y el cálculo que surge de la definición de la meta de acumulación de reservas del PFE [Programa de Facilidades Extendidas] 2022 con el FMI está más arriba y no falta mucho para que pase a terreno positivo", explicó en un informe la consultora Outlier.

Entodo caso, el llamado a la mesura no apunta a desconocer las compras por más de US\$13.200 millones que concretó en los últimos cuatro meses el BCRA ni a relativizar el encomiable trabajo que sus autoridades (y las del equipo económico en general) vienen tenencia propia del BCRA se man- realizando para limpiar su hoja de tenía negativa en unos US\$2500 balance, a partir de ir rescatando bonos de la deuda pública que ya rebalsaban su cartera de inversiones o de cancelar pasivos de origen externo tomados solo para disimular la crisis de reservas.

> Solo intenta recordar por qué el Gobierno mantiene el cepo cambiario, que va flexibilizando con cuentagotas, pese a que se está iniciando la denominada "temporada alta" de oferta de divisas (por la liquidación de una cosecha gruesa que será buena): porque los números siguen en rojo, básicamente, porque el pozo desde el que había que salir era inéditamente profundo.

> Además, hay que tener en cuenta que la contraparte de las sostenidas compras de dólares fue una reprogramación de los pagos por importaciones, que hizo volver a subir la deuda comercial exigible hasta los US\$58.000 millones, según las últimas estimaciones de mercado. Son empresas que esperan en fila que se cumplan los tiempos de acceso al mercado cambiario oficial y que irán engrosando en las próximas semanas las compras privadas.

# Álvarez Agis detalló qué se necesita para salir del cepo

El exviceministro de Economía dijo que "su pálpito" es que la ventana de oportunidad para hacerlo se cierra en el cuarto trimestre

El economista Emmanuel Álvarez Agis analizó los primeros 120 días de gestión de Javier Milei y describió cuáles son las tres condiciones necesarias de la economía para salir del cepo. "Es necesario tener muchas reservas, pocos pesos y que el tipo de cambio esté adelantado", señaló el exviceministro de Economía durante la gestión de dereservas de ahora. Creoque el Go-Axel Kicillof.

Álvarez Agis argumentó su afirmación diciendo: "Porque si tenés pocos pesos, a la salida del cepo, no salen todos los elefantes en estampida a morfarte los dólares. Pero además, si tenés muchos dólares, por más que algunos elefantes salgan, tenés con qué bancar. Y además, si el tipo de cambio está muy depreciado, ir a comprar esos dólares es muy caro".

¿En qué situación está la Argentina?, se le preguntó. "En los pesos vamosa estar espectacular, porque va a haber muy pocos. Vamos a ver quién quedavivo después de estalicuación. En cuanto a los dólares, no extrapolemos la velocidad de acumulación bierno tampoco la extrapola y por eso se empieza a escuchar que el ministro está buscando US\$15.000 millones. Las reservas netas van a subir más despacio o incluso van a caer. Y del lado del tipo de cambio, vamos a llegar muy jodidos. El dólar no está barato, está supercaro, pero si salgo del cepo, puede empezar a quedar barato", respondió.

En cuanto al nivel del tipo de cambio, Álvarez Agisdijo que el argumentodelGobiernodeque"encuatromeses, cuando salga la ley de bases, se consolide el ajuste fiscal, los importadores puedan pagar sus deudas y se empiece a des regular la economía, el tipo de cambio a \$950 no lo va a querer comprar nadie, es un argumento riesgoso, pero atendible". Y amplió: "De acá a cuatro meses, estamos bien con los pesos, difícil en los dólares, pero se pueden conseguir US\$15.000 millones, y complicados en el tipo de cambio. Puede ser que salgan del cepo y devalúen, y no nos vamos a morir si eso pasa".

En este sentido, el economista dijo que si se acelera la velocidad de la licuación o se consiguen los dó-

lares, se puede salir del cepo antes. Pero si se deja pasar mucho tiempo y se sigue ajustando el tipo de cambio oficial al 2% mensual, "cada vez se va a necesitar licuar más y tener más reservas, porque el dólar de salida va a estar más barato".

#### Normalización previa

Antes de salir del cepo, sin embargo, el exviceministro de Economía dijo que es necesaria una normalización de cómo se pagan las importaciones, "porque si no, cuando se salga del cepo, habrá dos problemas, el que quiere comprar dólares y el que quiere pagar cash las importaciones. Esos dos problemas se resuelvenfácilsi ponemos el dólara \$2000, pero tenés los problemas derivados

de la aceleración de la inflación. Yo me imagino que van a aprovechar la liquidación de la gruesa para que la gente se anime a pagar importaciones de contado", proyectó.

Entonces, Álvarez Agis afirmó que su "pálpito para salir del cepo es que la ventana a oportunidad se cierra en el cuarto trimestre".

Con relación a la acumulación de reservas, el economista dijo que en gran parte se debió a que se recuperaron los superávits gemelos, gracias a que se aplicó los torniquetes a los pesos y a los dólares. En cuanto a los dólares, señaló que se implementó un diferimiento del pago de las importaciones en cuatro cuotas. Como consecuencia, concluyó, la deuda comercial volvió a crecer. •

20 | ECONOMÍA | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

#### DESDE ADENTRO

# Guste o no, el plan de Caputo está escrito y se sigue a rajatabla

Florencia Donovan

-PARA LA NACION-

a soja podrá ser peronista, pero los bancos podrían resultar a generar cierto alivio en las últimas horas en el equipo económico, que se ilusiona ahora con poder sostener el superávit fiscal registrado en el primer trimestre del año hasta junio sin tener que seguir poniéndole más tensión a la licuadora. Y es que comenzaron a llegar las declaraciones juradas de los bancos por las ganancias obtenidas en 2023, con resultados por encima de lo previsto. Según adelantan, en su conjunto, el sistema financiero podría aportarle al Tesoro más de un billón de pesos adicional a lo que estaba previsto. Paradojas de la economía: los miles de millones de pesos en Leliq que terminó pagando Alberto Fernández, y que supuestamente iban a ser para los jubilados, le darán un empujón más que importante a Javier Milei.

Después del fortísimo ajuste registrado en los últimos meses, el Gobierno tendrá en junio tal vez su mes más desafiante en materia fiscal, no solo porque ese mes se ajustan las jubilaciones, sino también porque es cuando el Estado debe pagar aguinaldos. Pero, a cuatro meses y dos días de iniciado el Gobierno, el mercado empieza a tener algunas certezas de la gestión libertaria:

· Para empezar, el programa económico de Luis Caputo está siguiéndose casi al pie de la letra con respecto a lo que se había ideado antes de que en la Argentina Milei asumiera la presidencia. En la City, no pocos recuerdan una charla que hacia fines de noviembre dio el ahora presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, para clientes del Banco Comafi. "Habrá tasa positiva en dólares para anclar expectativas, que idealmente será real positiva pensando en la inflación macroeconómica, pero inevitablemente negativa contra la inflación de los primeros meses", explicaba entonces Bausili. En esa línea, ayer el BCRA bajó su tasa de interés de referencia, del 80 al 70%. La tasa en pesos está lejos de alcanzar la inflación, pero con el dólar planchado es más que atractiva medida en moneda dura.

#### Crédito en pequeñas dosis

 La fuerte baja de tasas en pesos está llevando a que algunas entidades empiecen a ofrecer en pequeñas dosis créditos a tasas realmente agresivas. El Galicia fue el primero, pero ayer también el Nación sorprendió con promociones con tarjeta con descuentos de hasta 25% y seis cuotas sin interés para la compra de indumentaria. No son los únicos. Parece una suerte de reedición de los "Super Miércoles" o "Vamos los Jueves" o las megapromos bancarias con tarjeta que solían impulsar el consumo tras la crisis de 2001. Los bancos saben, en definitiva, que el negocio de financiar al Estado no será eterno. Aunque a la vieja usanza kirchnerista, esta semana, el BCRA apeló a un mecanismo contable para habilitar a los bancos a comprar más bonos públicos de cara a la licitación que se hizo ayer. En rigor, volvió a ofrecerles a las entidades un seguro o put, como se conoce en la jerga financiera, para que adquieran los bonos que esta semana emitió el Tesoro.

 También Bausili había descartado en su momento cualquier iniciativa de desdoblamiento cambiario. "No habrá desdoblamiento formal, no



El ministro de Economía, Luis Caputo, dirige toda la botonera y se vuelve inaccesible

hay dólares para abastecer la demanda en el libre. Se manejará y simplificará el sistema actual, conviviendo con el cepo", había dicho entonces. Las reservas netas, aunque vienen creciendo en US\$8700 millones en el trimestre, seguirían siendo levemente negativas, a juzgar por el cálculo del Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como informa hoy Javier Blanco en LANACION. Se entiende luego que Milei, con pocotacto, haya descartado de plano la propuesta de Domingo Cavallo, quien públicamente le sugirió avanzar en un desdoblamiento para evitar que se siga atrasando el tipo de cambio. El mercado ahora está convencido de que no habrá devaluaciones adicionales en el corto plazo. La apuesta del Gobierno en algunos sectores

esganar competitividad vía la apertura de importaciones y la baja de
aranceles, no vía el tipo de cambio.
En esa línea apuntan las últimas
medidas de rebajas de aranceles
para herbicidas y fertilizantes.

• El superávit fiscal no es negociable. Es tal vez la señal más celebrada por los inversores internacionales, aun sabiendo que el equilibrio
es producto en gran medida de
pisar gastos, como es el caso de la

da por los inversores internacionapisar gastos, como es el caso de la deuda que tiene el Estado con las generadoras de electricidad, y que hoy se estima en más de US\$2000 millones. Ya en noviembre Bausili confiaba en privado que el "80% del recorte necesario no pasa por el Congreso, aunque no es fácil". Con las generadoras de electricidad, la idea del Gobierno es intentar sostener un flujo mínimo mensual-en marzo se les transfirieron \$110.000 millones-hasta que se vayan ajustando las tarifas, y en el medio, negociar una salida para la deuda acumulada. En Finanzas niegan que vayan a darles un bono en dólares, como en algún momento trascendió. Entre las empresas, reina el desconcierto. No tienen interlocutores. Si hay algo que empieza a caracterizar la gestión económica es un personalismo absoluto de Caputo, quien delega poco y solo entre sus hombres de estricta confianza, que vienen trabajando con él incluso desde antes de llegar a la función pública. "Si hay algo bueno es que, por primera vez, Economía funciona con un solo liderazgo, no hay ministros compitiendo entre sí como en el macrismo; Caputo define todo-explica un hombre que está en el gabinete-. Pero si hay algo malo también es que solo Caputo define", resumió.

#### Cambio de nombres

 Entre los empresarios ya se sabe que la última palabra en materia económica es la de Caputo. Las reuniones con las líneas intermedias o incluso con algunos ministros solo son protocolares. De ahí, por caso, que en las empresas de medicina prepaga estén esperando reunirse con el ministro de Economía para poder definir cómo seguir con sus políticas de precios. Ayer, volvieron a reunirse funcionarios en la Casa Rosada; la idea del Gobierno sería, más allá de la denuncia que investiga Defensa de la Competencia, avanzar también por vía judicial ante lo que consideran es una presunta cartelización del sector o, cuanto menos, un caso de abuso de posición dominante colectivo. En su cuenta de X, el presidente Milei apuntó directamentea Claudio Belocopitt por el aumento "desmedido" de los precios de las prepagas, y generó una interna en la Unión Argentina de Salud (UAS), cámara que agrupa a las empresas del sector y que preside el dueño de Swiss Medical. Algunos socios están convencidos de que si no cambian de interlocutor no obtendrán buenos resultados en su negociación con el Gobierno. Si solo fuera una cuestión de nombres...

• Otra figura que gana protagonis-

mo en la estructura de Economía es Pablo Lavigne, el secretario de Comercio, que viene de trabajar en la consultora del exministro Hernán Lacunza y que ya había trabajado en el ex-Ministerio de Producción del gobierno de Mauricio Macri. Algunos creen que, una vez que esté avanzada su gestión en la secretaría "que para un libertario, no debería existir", explican-, podría ser candidato a ocupar la dirección de la Aduana, tal vez uno de los puestos más complicados dentro de la estructura estatal, históricamente objeto de fuertes presiones. Lavigne no solo habría avanzado en la desregulación de una cantidad de sectores, sino que además es el responsable de terminar con la exclusividad de la tarjeta SUBE para el transporte.

 El círculo de confianza de Javier Milei no cambia demasiado con los meses. Entre los empresarios, son pocoslosquerealmentegozandela intimidad del Presidente. Además de Eduardo Elsztain, dueño de IR-SA, se encuentran Alec Oxenford, fundador de OLX; Sebastián Braun, uno de los herederos de La Anónimay Banco Galicia, y Eduardo Bastitta, de +Colonia y Plaza Logística. Brauny Bastitta viajaron ahora con el Presidente a Miami -también tendrían previsto participar del Latam Tech Forum, en la misma ciudad-, ya lo habían acompañado en septiembre del año pasado en su viaje a Nueva York, cuando antes de ser electo, viajó a visitar la tumba del rebe de Lubavitch.

En definitiva, la hoja de ruta de Milei parece bastante constante. Lo que todavía no se sabe es cómo seguirá una vez que este período de "transición", tal cual lo denominan los propios protagonistas en Economía, termine. Pero a esta altura, cabe pensar que también el plan postransición ya está en armado. Qué contiene y quién lo ejecutará es todavía un misterio. •

### El Indec informará hoy el dato de inflación de marzo

**PRECIOS.** Las consultoras estiman que será de 13%; Caputo proyectó un 10%

En medio de la expectativa por saber si la inflación continuará con la desaceleración que mostróen eneroy febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer hoy, a las 16, el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a marzo.

De acuerdo con las proyecciones de consultoras privadas podría estar en torno del 13%, mientras que si se cumple lo que vaticinó el ministro de Economía, Luis Caputo, estará más cerca del 10%.

El lunes pasado se conoció un dato que suele tomarse como indicador de lo que puede ocurrir con el IPC nacional. Se trata de la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que arrojó para marzo un 13,2%, lo que marca una caída de 0,9 puntos porcentuales frente al 14,1% de febrero, según informó la Dirección General de Estadística y Censos (Dgcye) de la ciudad.

Asimismo, si de tomar referencias se trata, el viernes pasado el propio Caputo auguró en una entrevista en el canal de noticias TN que la inflación de marzo estaría en torno al 10% y que ya "no hay razones macroeconómicas" para que haya una suba del índice de precios en la Argentina.

El ministro de Economía argumentó en parte su estimación con esta frase: "Los comerciantes reconocieron que fijaron sus precios con un dólar de \$2000. En ese momento era lo que les pronosticaban las consultoras económicas. No solo no están subiendo los precios, sino que están bajando nominalmente. La carne volvió al promedio de diciembre-enero".

La previsión del titular del Palacio de Hacienda es inferior a lo que, hasta ahora, venían estimando las consultoras privadas, que pronosticaban un 13%, un número similar al de febrero (13,2%). En caso de confirmarse esa cifra, sería el tercer mes consecutivo de baja de la inflación.

Si finalmente se diera una inflación en torno al 13%, como estiman las consultoras privadas, podría significar un freno en la desaceleración de los precios que, en niveles todavía elevados, venía observándose desde el pico de diciembre, cuando la inflación alcanzó el 25,5% tras la devaluación del tipo de cambio oficial.

Ahora, el porcentaje estimado para marzo se sostiene en su estacionalidad, ya que algunos ajustes en servicios regulados se pasaron para abril, en un intento más de moderar la suba de los precios y quitarle presión al IPC.

En tanto, analistas del mercado debieron revisar a la baja sus proyecciones de inflación para marzo. Según lo que surge del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que hace el Banco Central, las previsiones para el tercer mes del año pasaron de 14,3% a 12,3% –para abril, bajaron de 12% a 10,8%–. En esa línea, opinaron que el IPC de un dígito llegará en mayo y que la cifra anual será de 200%, 11 puntos por debajo de la del 211,4% anual registrada en 2023. •

ECONOMÍA 21 LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# Confirman a Alejo Maxit como presidente de AySA

CAMBIO. El ingeniero ya había estado en la Anses con Macri

#### Ignacio Grimaldi

LA NACION

Luego de cuatro meses, el Gobierno definió el nombre del nuevo presidente de AySA: Alejo Maxit. El comunicado oficial de la compañía lo describe como un "ingeniero industrial" que se desempeñó "en la función privada de grandes empresas, como también en la función pública". De esta manera, se completó la vacante que había dejado Malena Galmarini.

supuso un cambio de fichas 2017 y 2020. para el Gobierno, dado que en febrero había asumido la presidencia de otra empresa del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Su experiencia en el ámbito público también incluye un paso por la Anses durante la gestión macrista, entre 2015 y 2019, cuando se desempeñó como secretario general. Previo a eso, trabajó casi tres años en la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente, en el Instituto de la Vivienda porteño.

cuenta de LinkedIn, confir- reales que en el mismo pe- naly el incremento tarifario, mada por fuentes oficiales, riodo de 2023. Este año, el que en el AMBA, a partir de es que mientras cumplió Ejecutivo le giró \$810 millo- abril, totalizó aumentos de funciones en la Anses, Maxit nes mientras que en 2023 esa hasta 209%. •



Alejo Maxit reemplazará a Malena Galmarini

también fue miembro del di- cifra, cuando la empresa era

Maxit encarará una etapa Gobierno la incluyó en la nómina de empresas estatales sujetas a privatización o concesión contenido en el borrador de la nueva "Ley de bases".

#### ¿Para privatizar?

AySA es una de las compañías donde la administración de Javier Milei más aplicó la motosierra. Según consignó la Oficina de Presupuesto del Congreso, recibió en los primeros dos meses ra ahorrar otros \$440.000 del año un 98,4% menos de millones este año, entre la Un dato que resalta su transferencias en términos mejora de eficiencia adicio-

La designación de Maxit rectorio de Telecom, entre dirigida por Galmarini, fue de \$53.815 millones.

Desde AySA confirmaron particular en AySA, ya que el que se atraviesa una etapa de recortes porque a fin de año tiene el objetivo de llegar con sus cuentas equilibradas. Esto supone "reducir gastos en aproximadamente un 20%". A principios de 2024 hubo 200 despidos. Además, planea un ahorro de \$109.000 millones que, aseguran fuentes oficiales, "no afectará la prestación de los servicios de agua y saneamiento".

Por otra parte, AySA espe-

### Remates

### Arte & Antigüedades





### Remates

### **Judiciales**

#### IMPORTANTE INMUEBLE DESOCUPADO en FLORIDA

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial nro 20, a cargo del Dr. Eduardo E. Malde, Sec. nro. 39, a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, piso 4" CABA, comunica por cinco días en los autos caratulados: "STIEGLITZ CONSTRUCCIONES SA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE" (Expte. 21901/2017/51) que la martillera Graciela Mabel Lairihon (CUIT 27-13062350-1), rematará en Jean Jaurés 545 de CABA, al contado, al mejor postor, el 24 de abril de 2024 a las 11:45 hs. el 100% del inmueble sito en Santa Rosa 1954/1958, entre Liniers y Chacabuco, Florida, Vte. López, Pcia. De Bs. As. Nom. Cat. Cir. II Sec. H Manz. 48 Parc. 31 a. Mat. 48817 BASE: U\$S 588.500 y con más el arancel correspondiente del 0,25% (Ac. 10/99 CSJN) y todos los gastos que demande la transferencia del bien y su inscripción en cabeza del adquirente estará a cargo del comprador. Seña 30%, comisión 3% y el correspondiente sellado. El importe se podrá abonar en dólares o bien en pesos a la cotización del dolar MEP, tipo vendedor de cierre del día inmediato anterior al pago informado en www.cronista.com. Se trata de una propiedad que es un lote de 17,32 mts. de frente por 50,16 mts. de profundidad y consta según catastro con una superficie edificada de 717 metros cuadrados. El inmueble tiene dos plantas: un amplio espacio sin edificar y con entrada para autos/camiones por un lateral tipo pasante. El estado es bueno. La zona donde se encuentra ubicada es eminentemente residencial, donde se desarrollan casi en su totalidad casas bajas de muy buena calidad constructiva. El inmueble está desocupado. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de notificación ni intimación, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 CPCCN. No se admitirá la compra en comisión, ni por poder, ni la eventual cesión del boleto de compraventa del bien. Respecto de las deudas por impuestos o tasas que graven el inmueble, el régimen es: a) aquellos devengados con anterioridad al decreto de quiebra, sus titulares deberán acudir por la vía pertinente a verificar sus créditos y según el estado de las actuaciones; b) en relación a las deudas posteriores al decreto de quiebra y anteriores a la entrega de la posesión del inmueble a quien resulte adquirente, constituyen créditos del art. 240 LCQ y en su caso art. 244 LCQ; c) en lo atinente a las deudas devengadas con posterioridad a la entrega de la posesión, éstas pesan sobre el adquirente en subasta. Se deja constancia que se recibirán posturas bajo sobre hasta las 10:00 hs. del día anterior a la subasta, las que deberán reunir los requisitos del art. 104 del Reglamento del Fuero y serán abiertos por la Actuaria en presencia de la martillera y los interesados a las 12.30 hs. del mismo día. Se hace saber a los oferentes que deberán consignar la carátula del expediente en la parte exterior del sobre; y que las ofertas deberán ser presentadas por duplicado, indicando nombre del oferente, constituir domicilio en la jurisdicción del juzgado, y acompañar el importe de la oferta, más comisión y sellado – discriminándolo- lo que se cumplirá mediante depósito en el Banco Ciudad (Sucursal Tribunales), o cheque certificado librado sobre un banco de esta plaza. Para la presentación de la oferta no se requiere patrocinio letrado. Días de exhibición 18 y 19 de abril de 2024, en el horario de 9 a 11 hs. Demás datos consultar el expediente o a la martillera: 11-6155-2196. Se deja constancia al público que para concurrir al remate deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas - Trámites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 PB CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Firmado: Ana V. Amaya, Secretaria. EDUARDO EMILIO MALDE Juez - ANA VALERIA AMAYA SECRETARIA

GRACIELA MABEL LAIRIHON • 11-6155-2196

# clasificados



SÁBADOS CONTUDIARIO

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Otros

#### Otros

Poder Judicial de la Nación. JUZGADO FEDERAL DE SAN-TA FE 1. Expte. No 1200/2024 - L-PARTIDO UNIÓN CÍVICA RA-DICAL. Distrito Santa Fe. El Juzgado Federal con competencia electoral en el Distrito Santa Fe, a cargo del Dr. Reinaldo Rubén Rodríguez, hace saber a la población que el Informe de Balance 2023 art. 23 de la ley 26.215 correspondiente a la agrupación política Unión Civica Radical, se halla disponible para su consulta en el siguiente sitio de Internet www.electo ral.gob.ar En Santa Fe, abril de 2024.- Fdo. Dra. Ma. Magdalena Gutiérrez Secretaria Electoral Nacional Temp.-

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780 Clasificados



#### CIRCULO CERRADO SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONVOCATORIA CUIT 30-59271734-0

Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 6 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 14 del estatuto social y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la reforma del Artículo Tercero del estatuto social. 3. Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado del estatuto social. 4. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2023. 5. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino. Constitución de reserva legal y distribución de dividendos. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8. Fijación del número de Directores y su designación. 9. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 10. Otorgamiento de Autorizaciones.

De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social sita en República de la India 2867, 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@mercedes-benz.com y jmayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados, los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.

Firmado: Martin Iñaki Idiarte - Presidente electo por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 64 del 4 de Mayo del 2023.

22 | ECONOMÍA LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# El Gobierno busca derogar la ley que habilita una moratoria previsional

PROYECTO. En la "Ley de bases" hay un artículo que elimina la norma que permite comprar aportes para jubilarse en el régimen de la Anses

#### Silvia Stang

LA NACION

El gobierno de Javier Milei se propone lograr la derogación de la ley 27.705, por la cual está vigente un sistema de compra de aportes para acceder a una prestación previsional en el régimen gestionado por la Anses. Se trata de una normativa que fue aprobada por el Congreso a principios de 2023 y que, en cuanto al capítulo referido a la adquisición de contribuciones (o moratoria) para jubilarse de manera inmediata, tiene fecha de vencimiento: el 23 de marzode 2025. La propuesta de terminar con este sistema está incluida en el proyecto de "Ley de bases". Elartículo 274 simplemente expresa: "Derógase la ley Nº 27.705".

El año pasado, según datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social, el 80% de las jubilaciones dadas de alta-396.330 de 488.490-requirió de una moratoria (ya sea con el plan dispuesto por la ley que ahora se busca eliminar, limitado). A la vez, dos tercios de las prestaciones jubilatorias que están en curso de pago incluyeron o incluyen ese sistema de excepción a la regla general.

Esos datos son el reflejo de una fuerte crisis social y laboral que sufre la Argentina de manera persistente. Las moratorias existen desde hace casi dos décadas y son, en definitiva, una respuesta de carácter temporal para un problema que es estructural: la debilidad del mercado de trabajo y su falta de consistencia con lo exigido por las normas jubilatorias.

De hecho, a casi 20 años del inicio de esa política, hoy más de un tercio de los asalariados no tienen aportes y, si se considera el conjunto de personas en actividad, entre empleados dependientes y cuentapropistas, ese índice llega al 50%, según datos elaborados por el Instituto Di Tella sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Es decir, el problema de fondo continúa y sigue siendo una luz de alerta encendida para el sistema jubilatorio.

Entre quienes recibieron su jubilación o pensión recurriendo a una moratoria conviven realidades muy diferentes. Hay, por ejemplo, quienes sumaron más de 20 años de aportes, pero se encontraron con que el régimen jubilatorio en sí mismo no ofrece prestaciones proporcionales al tiempo contribuido cuando no se alcanza la exigencia de los 30 años.

#### Alternativas

Con la eliminación del plan actual de pago de deuda previsional, para las personas sin aportes o con aportes insuficientes las alternativas serían, según la situación en que se encuentren, esperar más años para completar el requisito de la cantidad de contribuciones, o bien recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo y que requiere tener 65 años deedad, sin importar si se es mujer o varón (para la jubilación ordinaria, la edad mínima es de 60 años para las mujeres y de 65 para los varones).



Podría eliminarse el plan para comprar aportes

ARCHIVO

se previó que irían terminando con el tiempo. Este mes, quienes la tienen cobran \$207.026 (con bono de \$70.000 incluido) y uno de los aspectos que recibieron cuestionamientos es que se considera por igual a quien no tiene ningún aporte que a quien acumuló varios años, pero no llegó a los 30 requeridos para la prestación del sistema contributivo.

¿En qué consisten los planes de la normativa que el Gobierno quiere derogar? La ley 27.705 creó un mecanismo de compra de los aportes que hagan falta para completar la cantidad exigida. Los períodos a adquirir abarcan desde los 18 años de edad de la persona hasta diciembre de 2008. Para las mujeres rige el beneficio de que se cuentan entre uno y tres años de aportes por hijo. En los meses declarados como adeudados se debe haber residido en el país y no se debe haber trabajado de manera registrada, ni como dependiente ni por cuenta propia (porque por esos períodos sí hay aportes).

Cada período mensual tiene un precio y la adquisición determina que se contabilice una deuda de la persona con el Estado. Si se cumplen ciertos requisitos, esa deuda no se paga efectivamente, sino que el solicitante comienza a percibir los haberes, de los cuales se descuenta un monto mensualmente para saldar la obligación, por un período de hasta 120 meses.

Cada mes de aportes tiene un valor equivalente al 29% de la remuneración mínima que rige para calcular los aportes de los trabajadores a la seguridad social; en abril, por ejemplo, el monto es de \$16.729 (se actualiza cada vez que hay una suba de haberes, algo que a partir de ahora ocurrirá de manera mensual).

Quienes ya están en edad de jubilarse o la cumplen dentro de la vigencia del plan (es decir, hasta el 23 de marzo de 2025) adquieren las denominadas unidades de pago previsional. Para acceder al plan de pago mediante descuentos de los haberes de hasta 120 meses, se debe pasar un examen socioeconómico. Sin embargo, quienes no pasan ese requisito, por tener ingresos y/o patrimonio elevados, no

La PUAM fue creada por ley en quedan fuera del programa, sino o con otro que está y que seguiría 2016, justamente como alternativa que las reglamentaciones previevigente, que tiene un alcance más a las moratorias, que por entonces ron que puedan comprar los aportes-en un plan que incluye un significativo subsidio del Estado- y pagar todo en una única vez, para obtener luego una prestación.

La ley 27.705 también creó un mecanismo para adquisición de aportes por parte de personas a las que les faltan hasta 10 años para la edad jubilatoria. Para estos casos rige la "unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad". Cada unidad vale un mes de contribución y puede accederse, en este caso, solo por períodos anteriores a abril de 2012", siempre que el solicitante no haya estado trabajando de manera registrada en los meses declarados. En estos casos (de personas aún en edadactiva), lodeclarado como deuda se debe ir pagando efectivamente (el sistema prevé la emisión de volantes electrónicos de pago).

#### Un plan más restrictivo

La otra moratoria que existe y seguirá vigente es la de la ley 24.476, que fue aprobada en la década del 90, pero que tuvo reglamentación unos 10 años después. El plan es más restrictivo, porque las posibilidades de ingreso se van reduciendo con el paso del tiempo: permite cancelar deudas que las personas declaran tener por aportes jubilatorios no hechos en su momento, y esos aportes deben corresponder a meses previos a octubre de 1993.

Teniendo en cuenta que puede declararse que hay aportes impagos solo correspondientes a aquellos períodos en que se haya tenido al menos 18 años de edad, las condiciones del plan hacen que las mujeres que cumplen 60 años este mes podrían entrar al plan por hasta ll años y 6 meses de aportes, en tanto que los varones que estén llegando ahora a sus 65 años (su edad jubilatoria) podrían acceder a esta moratoria en particular por 16 años y 6 meses de aportes. Es decir, es una herramienta válida para quienes tienen buena parte de los aportes efectivamente hechos, siempre que los períodos que puedan declarar como impagos coincidan con los habilitados por la ley (los comprendidos entre sus 18 años y septiembre de 1993). •

# Por un menor descuento, los jubilados cobrarán algo más este mes

REAJUSTE. La suba de haberes se liquidó sin el aporte al PAMI, pero el monto que no se resta ahora se descontará del ingreso de mayo

Las jubilaciones y pensiones de la Anses tendrán este mes un descuento por el aporte al PAMI de un porcentaje inferior al que habitualmente se aplica. En consecuencia, los montos a percibir en el bolsillo serán algo mayores a los que estaban previstos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se cobren los ingresos de mayo, el descuento será de un porcentaje mayor, porque se descontará la diferencia entre el aporte completo que corresponde por los haberes de abril y el que efectivamente se está restando ahora. según aclararon desde la Anses.

Esta situación se da porque el organismo liquidó los importes correspondientes al incremento de 27,4% que surge del DNU 274, y de esos montos en particular no se restó el aporte para financiar la obra social de los jubilados. El efecto de un mayor ingreso de bolobservadas por la nacion, para quienes en los últimos meses cobraron suplementos por la cláusula de garantía del 82% del salario mínimo; en esos casos hay ciertas particularidades en la liquidación, por correcciones de lo correspondiente a períodos previos.

#### Algunos ejemplos

Un jubilado con un haber bruto de \$300.000 en marzo, por ejemplo, tiene en abril un haber bruto de \$382.200, ya que se aplica la suba de 27,4% que surge del DNU 274. En este caso, el aporte al PA-MI equivale al 3% calculado sobre el monto equivalente al haber mínimo, más el 6% estimado sobre la cifra que excede ese valor básico. Esa cuenta da, para este ejemplo, un aporte de \$17.793,50. Por lo ya explicado, este mes será de \$13.966,64, que es la misma cifra que se descontó en marzo. La diferencia, de \$3826,86, será descontada el mes próximo. En definitiva, el importe de bolsillo a cobrar en el mes actual será de \$368.233,36.

En el caso de la jubilación mínima, que pasa de \$134.445,30 a \$171.283,31, el aporte es de 3% del total del haber bruto, es decir, de \$4033,36 y de \$5138,50 en cada período, respectivamente. Por la situación particular que se da este mes, el descuento será de \$4033,36 (como en marzo) y la diferencia de \$1105,14 se descontará en mayo.

Las liquidaciones de los ingresos ya actualizadas pueden consultarse ingresando con la clave personal www.anses.gob.ar. En esas consultas es posible observar, entre los conceptos de pago, uno identificado como "Aumento".

Ese es el importe que resulta de aplicarle al haber de marzo un alza de 27,4%. También aparece el bono de \$70.000 para quienes cobran solo un haber mínimo (el monto es igual que el de marzo), y el refuerzo de un importe inferior a \$70.000 para quienes tienen ingresos previsionales (por una o por más prestaciones) que no superen los \$241.283.

Según dijeron a LA NACION fuentes de la Anses, la situación parti-

cular que se da este mes responde a que se hizo una líquidación complementaria del aumento del 27,4%, ya que el DNU fue emitido cuando estaban liquidados los ingresos. "Por características particulares que tiene el proceso complementario, no permite la generación de descuentos", indicaron desde el organismo a este medio, a la vez que aclararon que en la próxima liquidación, la de mayo, se descontará de los haberes lo no restado ahora, tal como ya se consignó.

#### Cómo quedan los haberes

En función de lo establecido por el mencionado decreto de necesidady urgencia, este mes se les aplica a los haberes un "incremento extraordinario" de 12,5% y al monto resultante se le adiciona el porcentaje equivalente a la inflación de febrero (que fue de 13,2%). Eso totasillo no se da, según liquidaciones liza un 27,4% sobre el haber propiamente dicho (no sobre el ingreso total, que en muchos casos incluye el bono). Según la resolución 62 de la Anses, el haber mínimo bruto sube de \$134.445,3 a \$171.283,31 y el haber bruto máximo pasa de \$904.689,45a\$1.152.574,47. Lasuba es válida para todos los haberes, sin importar el monto.

> Anteayer, miércoles 10, comenzaron a pagarse las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo (en los días previos, a partir del 3, se abonaron las pensiones no contributivas). Los montos percibidos en estos días no incluyen aún los importes surgidos del aumento establecido ni el bono. Eso ocurre, como ya se explicó, porque tras publicarse el DNU que modifica el sistema de movilidad y los decretos que establecen el refuerzo, la Anses debió complementar las liquidaciones ya hechas.

> Lo correspondiente a la suba y al bono se recibirá, en el caso de quienes perciben sus haberes entre anteayer y el martes 16, justo una semana después de haberse accedido al primer tramo del pago. Para quienes tienen fechas de cobro a partir del miércoles 17 no habrá desdoblamiento: todo el ingreso se percibirá de una vez.

> El reajuste para quienes cobran el mínimo es de \$36.838 y el refuerzo, de \$70.000. Para acceder a los \$106.838 que resultan de sumar ambas cifras, quienes están cobrando entre ayer y el martes 16 (son quienes perciben la mínima y tienen DNI finalizado en 0, 1, 2, 3 y deberán esperar siete días más. Lo que se percibe de forma más inmediata, en el primer tramo, es un importe bruto de \$134.445,3 (en mano, \$131.412).

> Para quienes tienen el haber mínimo y su fecha de cobro es entre el miércoles 17 y el martes 23 (DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y no habrá desdoblamiento del cobro.

Y los jubilados y pensionados con ingresos superiores al mínimo percibirán sus ingresos de este mes, también sin desdoblamiento, entre los días 24 y 30, dependiendo de cuál sea el último número del DNI. . Silvia Stang

LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 CULTURA 23

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### ALIANZA

#### Programa universitario de arte

El Departamento de Arte de la Universidad Di Tella se mudará al microcentro porteño gracias a un acuerdo firmado entre la institución educativa y Consultatio, la desarrolladora fundada por Eduardo F. Costantini. Durante 2024, la universidad llevará adelante su Programa de Arte en el piso 12 de la Torre Catalinas Norte, en Leandro N. Alem y Córdoba.

# El "asesino" de Twitter desafía a la enigmática Elena Ferrante

REDES. El periodista italiano Tommaso Debenedetti anunció desde su cuenta oficial de X que Anita Raja, la supuesta pluma detrás de la obra de la famosa autora de La amiga estupenda, ha dejado de escribir



¿Dónde está Elena Ferrante?", preguntó el "asesino" de Twitter por estos días

ALFREDO SABAT

#### Daniel Gigena

LA NACION

"No me arrepiento de mi anonimato-declaró a la prensa la misteriosa escritora italiana Elena Ferrante-. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un buen modo de leer". Una de las autoras más exitosas del siglo XXI, de quien se dijo que se dedicaba a la filología y a la que se comparó con Elsa Morante, se oculta detrás de un seudónimo.

En 2016, los periodistas italianos Claudio Gatti y Tommaso Debenedetti anunciaron que la autora de La amiga estupenda, entre otras exitosas obras, era la traductora italiana Anita Raja, casada con el editor y escritor italiano Domenico Starnone, al que también se atribuyó la autoría de los escritos de Ferrante. Ese mismo año. la prensa italiana reveló que la fortunade Rajay Starnone se había multiplicado considerablemente, al ritmo del éxito de la obra de Ferrante.

Varias novelas de la enigmática autora fueron adaptadas al cine y otras, convertidas en miniseries; en de Europa Editions. Días después, laplataforma MUBI, cuando se menciona a Ferrante como autora o guionista, aparece la foto de Raja.

Como consignó LA NACION en un artículo de Cecilia Cuña publicado en el suplemento Ideas en 2016, en una entrevista realizada por sus editores para la edición primavera 2015 de The Paris Review, Ferrante dijo que "lo más difícil de la escritura es

poner en palabras sin domesticar la verdaddeungesto, de un sentimiento, de una serie de acontecimientos para llegar a caminos nuevos de expresión sin caer en la pereza de reducir una historia a una bolsa de clichés para el consumo masivo".

El caso es que Debenedetti, el "asesino" de Twitter, se hizo famoso por anunciar en redes sociales "muertes falsas" de celebridades literarias y políticas: del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa a Claudia Piñeiro, y del papa emérito Benedicto XVI al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel pasando por Haruki Murakami y el polémico Michel Houellebecq. En febrero, Debenedetti creó una cuenta de X que no es fake (@ TommDebenedetti) para anticipar el "final" de la obra de Ferrante.

El 1º de abril escribió: "Esto no es una muerte engañosa (todavía), sino una pregunta. ¿Dónde está Elena Ferrante? Desde hace mucho tiempo, no hay nuevos libros, artículos o entrevistas. ¿Qué sucedió? ¿Elena se ha despedidoen secreto de la escritura? Si no, ¿cuándo se publicará su nueva novela?", y arrobó en su publicación a los editores Giulio Passerini, de Edizioni E/O, y Michael Reynolds, señaló: "Resulta extraño que Elena Ferrante ya no escriba obras narrativas desde 2019 cuando publicó La vida mentirosa de los adultos. Desde hace 4 años, solo el epilogo sobre Alba de Céspedes y muy poco más. ¿Por qué? Por el momento no hay respuestas de los editores".

Anteuna consulta de LA NACION, los editores de Lumen-que publica en

español la obra de Ferrante-señalaron que este año no saldrá un nuevo librode la italiana. El más reciente es En los márgenes, de 2022, con ensayos sobre escritura y lectura.

El "epílogo" a la novela de De Cespédes, Una esposa ejemplar (Seix Barral), está tomado de La Frantumaglia. Un viaje por la escritura, de 2017, que reúne otros ensayos de Ferrante sobre literatura. Allí revela que, cuandoera muy joven, Ferrante "aspiraba a escribir exhibiendo un pulso viril", hasta que descubrió la literatura de las mujeres. "Pero desde hace tiempo me he quitado de encima preocupaciones teóricas y lecturas y me he puesto a escribir sin preguntarme más qué debía ser: masculina, femenina, de género neutro".

"En una semana, no hay respuesta de los editores. Entonces la deducción es fácil. No habrá nueva novela de Elena Ferrante. Anita Raja (es decir, Elena Ferrante) ha dejado de escribir. ¿Por ahora o para siempre?", se preguntó Debenedetti en X.

"Hace tiempo que Raja, la verdadera Elena Ferrante, no escribe nada ni siquiera como traductora -dijo Debenedetti en diálogo con LA NACION-. Por teléfono, un escritor italianocercanoa Ferrante me dijo que un nuevo libro de Elena estaba muy lejos por ahora. Creo que la revelación de su identidad, aunque nunca fue confirmada por el editor, constituyó una especie de ataque a la esencia misma de la obra literaria de Ferrante, que tenía en su anonimato la garantía de su libertad de escritura. Claramente Ferrante es Raja, y su silencio es un nuevo misterio". •

# Museo Mitre: tributo al filósofo Louis Marin, "el poeta del signo"

**CONFERENCIA.** El historiador francés Pierre-Antoine Fabre presentó el libro El arte del retrato

"Desde el principio, Louis Marin se ocupó de textos y de imágenes", dijoayer, en el Museo Mitre, el historiador francés Pierre-Antoine Fabre en la presentación de la compilación de ensayos El arte del retrato, publicado por la editorial SB en la colección Paradigma Indicial, y que funciona como un umbral a la obra del filósofo, historiador del arte y semiólogo francés que nació en 1931 en Grenobley falleció a los sesenta años, en 1992, en París. Sus ideas sobre ríodo clasicista, en relación con la pintura de Nicolas Poussin o Philippe de Champaigne, la literaturayel poder alumbraron la obra de pensadores como Jacques Derrida, Michel de Certeau, Daniel Arasse, Jean-François Lyotard y Georges Didi-Huberman (del que fue director de tesis doctoral, al igual que de Fabre).

El encuentro estuvo auspiciado por la Fiesta Internacional de la Historia Buenos Aires (Fihba), que se realiza desde 2019, y contó con la presencia de la directora del Museo Mitre, la licenciada Gabriela Mirande Lamedica; el editor de SB, Andrés Telesca, y las historiadoras Florencia Gallegoy Viviana Piciulo, que destacaron la importancia de la visita de Fabre al país y anunciaron el lanzamiento del Centro de Estudios Jesuíticos en la Argentina (que será apadrinado por Fabre, un experto en el tema).

El libro, con traducción del historiador mexicano Jorge Rizo, lleva prólogo del historiador francés Roger Chartier. Cuesta \$17.800. Fabre destacó que Marin, para escribir sus ensayos, empleaba "una lengua del siglo XVII, de amplia respiración" y recordó que en su último escrito, "Acontecimientos de contemporaneidad", evocaba una visita al museo histórico de su ciudad natal, en la adolescencia, donde pudo ver una obra de Philippe de Champaigne, uno de sus "pintores de referencia" junto con Nicolas Poussin, Caravaggio y Paul Klee.

Para Marin, explicó Fabre en su conferencia, la representación conlleva por un lado la idea de sustitución, donde la imagen está en lugar de otra cosa, y, por otro, una intensificación de la presencia de aquello que se representa. Por este giro "trascendental", el retrato de un rey implicaría para quienes lo contemplan hallarse ante el rey y su dominio. A su vez, el artista "domina" la imagen de aquel al que representa en la obra. "El retrato es una figura la representación durante el pe- fundamental de la imagen, en la pintura, y también una noción muy literaria", recalcó Fabre, y lo vinculó con la antigua tradición bizantina de la pintura de iconos. "En la imagen hay una rivalidad permanente entre dos instancias: el retrato y la pintura narrativa".

Marin se interesaba particularmente en las "fronteras" de la imagen y los textos, detalló el conferencista, y dio como ejemplo los frontispicios de los libros, donde se ven grabados y viñetas. "Por su interés en las imágenes, Marin no fue un historiador propiamente dicho, ni tampoco un historiador del arte; fue quizás un filósofo que no produjo libros de filosofía. Prefiero verlo como un 'semiólogo inquieto', un poeta del signo, que notuvo una mera relación instrumental con imágenes y textos", definió así a su maestro.

El autor de El arte del retrato se convirtió desde la década de 1970 en una referencia esencial para entender las relaciones entre imágenes y textos; entre lo visible y lo legible. El volumen incluye ensayos sobre los "fines últimos" de la pintura, la "gramática real del rostro", los alcances de Utopía de TomásMoroyloscuentosdeCharles Perrault. Para Fabre, que dirigió el Centro de Antropología Religiosa Europea en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales y se desempeña como director de Estudios de esa institución, la compilación constituye "una travesía por los trabajos de Marin, bajo el ángulo determinante del retrato". • Daniel Gigena



Fabre, en el Salón Moores del Museo Mitre

24 | SOCIEDAD | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **EDUCACIÓN**

#### Protesta universitaria

Hoy seguirán las clases abiertas, las manifestaciones y los planteos para visibilizar la crisis universitaria por los recortes presupuestarios nacionales. Anteayer, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se había declarado en "estado de emergencia presupuestaria". Además, se sumó a la convocatoria lanzada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios por la "defensa de la educación" para el próximo 23 de abril.

# Dengue congénito: detectan casos de transmisión de la infección de madres a bebés

**SALUD**. El peligro es muy bajo, alrededor del 1,5%, y la evolución es buena; es una posibilidad poco frecuente con registros en varios países; las embarazadas, en el grupo de riesgo

#### Gabriela Navarra

PARA LA NACION

El riesgo de que el dengue sea transmitido por vía placentaria durante la gestación es una posibilidad muy poco frecuente aunque ha sido reportada en distintos países, especialmente asiáticos, y en Guatemala, Colombia, México, Brasil y también entre nosotros. En la Argentina no existe un registro, pero posiblemente el lugar desde donde más casos de transmisión vertical se han reportado sea Salta. En 2009 ocurrieron dos en Orán y en 2023, siete en el Hospital Público Materno Infantil de la capital de la provincia.

"La transmisión vertical es multicausal -afirma Marcelo Quipildor, médico infectólogo de ese hospital y del San Vicente de Paul, en Orán-. En la literatura científica hay poco escrito sobre el dengue congénito en Sudamérica. Todos los neonatos que identificamos como positivos para dengue tuvieron buena evolución, sin secuelas graves. Pero la recomendación es que si una embarazada tiene síntomas de dengue en cualquier etapa del embarazo sea internada para su observación y seguimiento, ya que puede padecer dengue grave".

"En el primer trimestre del embarazo el dengue aumenta el riesgo de aborto espontáneo –añade Quipildor, que además integra el Instituto de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Salta—. Y la pérdida de ese embarazo podría ser por dengue u otras causas. Una contracción en una embarazada puede ocurrir por un dolor abdominal agudo por el virus del dengue o ser un síntoma típico del embarazo propiamente dicho".

Griselda Berberian, especialista en enfermedades tropicales e integrante del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan, es una de las autoras del paper que en 2011 documentó el primer caso de transmisión vertical del dengue por uno de los serotipos del virus (el DENVI) en uno de los bebés nacidos en la epidemia 2008-2009 en Salta.

"El riesgo de transmisión durante el embarazo es muy bajo, de alrededor del 1,5% –afirma–. En el primer trimestre aumentan las posibilidades de aborto y muerte fetal. A partir del segundo trimestre, de parto prematuro y bajo peso al nacer. El riesgo mayor ocurre cuando la gestante contrae dengue entre una semana y 10 días anteriores al parto.



Las guardias pediátricas están tensionadas por las consultas por sospecha de dengue

PILAR CAMACHO

En ese lapso aumenta la posibilidad de transmisión al recién nacido y complicaciones como hemorragia uterina severa durante el parto. Los recién nacidos con exposición perinatal pueden tener síntomas durante las dos primeras semanas de vida: fiebre, erupciones, aumento del tamaño del hígado, sangrados o sospecha de sepsis (infección), disminución de glóbulos blancos y de plaqueta".

Hasta la semana epidemiológica 13 se registraron 1056 casos de dengue en personas gestantes, con una mediana de edad de 28 años; 10 casos notificados como dengue grave y 3 como fallecidos. El Ministerio de Salud no precisó si hubo casos de transmisión vertical. Como la vacuna disponible es a virus vivos atenuados, no está indicada en embarazadas, ni en mujeres en lactancia ni en menores de 4 años.

"En nuestro servicio no tuvimos casos de dengue transmitidos transplacentarios confirmados. De todos modos, el aumento en la población general va de la mano del alerta que nos genera en relación con un posible incremento de dengue neonatal", dice Guadalupe Albornoz Crespo, médica neonatóloga de la Clínica y Maternidad Suizo Argentinay secretaria del Comité de los Estudios Fetoneonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

La especialista afirma que en la embarazada el dengue no tiene una presentación clínica diferente, aunque la gestación es en sí un factor de riesgo. "Ante sospecha de la infección, en cualquier trimestre, la indicación es siempre internar a la embarazada, pero el dengue no es causa de interrupción del embarazo. En el tercer trimestre se puede confundir con preeclampsia y

En los bebés menores a dos meses no se recomienda el uso de repelentes

La vacuna contra el dengue no está sugerida para menores de 4 años

síndrome de Hellp, que producen movilización de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas, síntomas compatibles con dengue, y hay que hacer diagnóstico diferencial", agrega.

Los bebés que nacen durante la infección activa de la madre no necesariamente tendrán síntomas. "En un recién nacido hijo de gestante con antecedentes de fiebre materna periparto, siempre hay que mantener la observación, aunque el bebé sea asintomático –afirma Albornoz Crespo–. Si existió transmisión intraútero la fiebre en el bebe puede aparecer entre l y 10 días después de nacer (en promedio, al 4º día) y persistir de la 5 días. En un número pequeño de casos, los neonatos pueden presentar disminución de plaquetas, aumento del tamaño del hígado y el riesgo de sangrado".

La neonatóloga añade que si los síntomas aparecen entre 10 y 15 días después de nacer, el dengue puede haber sido contagiado por picadura del mosquito. Y enfatiza que "no está contraindicada la lactancia: la leche materna es fuente de anticuerpos para el bebé".

"Durante una epidemia de dengue en la India, algunos autores relatan un aumento de la incidencia de malformaciones del tubo neural (como espina bífida e hidrocefalia) en hijos de madres afectadas por dengue en el primer trimestre del embarazo-afirma Griselda Berberian-, pero debido a la multicausalidad y las características nutricionales de la población, no se lo puede relacionar en forma exclusiva con la infección".

"No existen pruebas concluyentes que indiquen asociación con anormalidades congénitas—afirma Marcelo Quipildor-. Pero hay investigaciones que refieren complicaciones neurológicas para el bebé, por ejemplo microcefalia (cerebro más pequeño), como sí ha sido documentado con el virus del zika".

Uno de los estudios que cita Quipildor fue realizado sobre embarazadas en Brasil entre 2006 y 2012 e indica que la infección por el virus del dengue aumentó en aproximadamente un 50% el riesgo de anomalías neurológicas congénita en el bebé. Como es un tema poco estudiado, no está descripto cuál sería el mecanismo teratogénico del virus.

"Tomaria estos datos con mucha precaución porque los resultados no tienen peso estadístico. Esdecir: con este estudio no se puede afirmar que el dengue sea causa de malformaciones congénitas del sistema nervioso central como sí se ha comprobado en el caso del zika", advierte Guadalupe Albornoz Crespo.

Carolina Goldberg, pediatra del Hospital Argerich e integrante del Comité de Pediatría Ambulatoria de la SAP, es la autora principal de un trabajo que da cuenta de una bebé de 32 días con dengue.

"Los menores de 2 años son grupo de riesgo -dice-, pero no es un diagnóstico habitual. Cuando llega un bebé tan chiquito con fiebre, necesita atención y cuidados para descartar un foco infeccioso de gravedad y tener buena evolución. Hay que hacer un diagnóstico diferencial porque se puede confundir con otras patologías, como sepsis o sepsis neonatal (producidas por distintos patógenos) o meningitis viral. Este caso fue en febrero de 2023, con alta circulación de dengue en la Ciudad de Buenos Aires y adquirido por picadura del mosquito. El diagnóstico de dengue fue confirmado en dos ocasiones por inmunoglobulina (IgM) positivas, y los síntomas. La paciente evolucionó muy bien, ya cumplió un año".

En el hospital Garrahan trataron a un bebé aún menor, de 28 días. "Fue un caso de transmisión posnatal a partir de la picadura de un mosquito en su entorno, y el bebé tuvo excelente evolución –detalla Griselda Berberian–. En el hospital seguimos casos de dengue en pediatría desde la primera epidemia en 2008-2009. En ese período tuvimos ocho pacientes pediátricos. Este año llevamos 1000 menores de 18 años con confirmación diagnóstica. Registramos un crecimiento exponencial, como en el resto del país".

#### Recomendaciones

Como el uso de repelentes químicos está autorizado recién a partir de los dos meses de vida, se recomienda cuidar a los más chiquitos con ropa adecuada (preferentemente clara y que cubra la mayor parte de sus cuerpitos) y utilizar tules sobre sus cunas y carritos (pero prestar atención para evitar que se enreden en ellos). También pueden usarse pastillas antimosquitos en ambientes cerrados. Y, como siempre, revisar y eliminar reservorios de esos insectos, como baldes con agua, macetas y otros recipientes. El Aedes aegypti vive en ambientes domiciliarios y peridomiciliarios: ese el terreno en el que hay que darle batalla. •

LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 SOCIEDAD 25

# Hallan fósiles de un dinosaurio que pesaba siete toneladas

PALEONTOLOGÍA. Bautizado *Titanomachya gimenezi*, fue un titanosaurio que vivió en la Patagonia hace 66 millones de años; fue descubierto en una formación geológica en Chubut

#### Paz García Pastormerlo

PARA LA NACION

SANCARLOS DE BARILOCHE.-En la formación geológica La Colonia, en la provincia de Chubut, un grupo de paleontólogos descubrieron un nuevo titanosaurio que habría pesado unas siete toneladas y vivió en la Patagonia hace 66 millones de años, sobre el final del período Cretácico.

Aunque más pequeño que otros dinosaurios encontrados en Chubut -como el Patagotitan mayorum, que medía casi 40 metros de largo, tenía un cuello de 12 metros y un peso estimado en 70 toneladas-, el nuevo gigante, bautizado Titanomachya gimenezi, es el segundo dinosaurio hallado en la formación La Colonia y el primer saurópodo, es decir, perteneciente al grupo de los vertebrados terrestres más grandes en la historia evolutiva caracterizados por ser herbívoros.

"La formación es conocida por haber revelado diversos fósiles. desde dinosaurios carnívoros v plesiosaurios hasta tortugas y otros reptiles. Los hallazgos en La Colonia no solamente ofrecen información crucial sobre las poblaciones de saurópodos en la Patagonia durante el final del período Cretácico, sino también sobre la diversidad de los ecosistemas de la región en ese momento", indicó Agustín Pérez Moreno, becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Museo de La Plata y primer autor del trabajo, que fue reportado ayer en la revista científica Historical Biology.

Tal como explicaron los expertos, Titanomachyagimenezi habitó la Patagonia durante el Maastrichtiano, la última edad del período Cretácico (que precedió a la extinción masiva). Las reconstrucciones ambientales de la formación La Colonia –ubicada al norte del río Chubut-indican



El lugar del hallazgo en la formación geológica La Colonia

GZA. GABRIEL DÍAZ YANTÉN



El nuevo gigante bautizado Titanomachya gimenezi

que, por entonces, esos ambientes estaban dominados por estuarios o albuferas, es decir que su entorno contaba con una variada flora que incluía palmeras, plantas acuáticas con flores y coníferas.

Los investigadores sumaron que, a pesar de estar representado principalmente por elementos de las extremidades, el ejemplar encontrado en Chubut exhibe características únicas para un titanosaurio del Cretácico Superior.

"La morfología del astrágalo -hueso responsable de distribuir la fuerza procedente de la tibia en tos majestuosos gigantes". el interior del pie- nunca fue vista antes en otros titanosaurios y muestra rasgos intermedios entre los linajes Colossosauria y Saltasauroidea, lo que destaca su importancia evolutiva. Además, estudios filogenéticos han revelado que precisamente es miembro del gran linaje de los Saltasauroidea", advirtió Pérez Moreno.

#### Hallazgos

Los primeros restos de Titanomachya gimenezi fueron descubiertos hace un tiempo, en el marco de una campaña realizada por investigadores del Conicet por los museos de La Plata y Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew.

Posteriormente, en otras campañas junto a profesionales del Instituto de Investigación en Paleobiolo-

gíayGeología(Conicet, Universidad de Río Negro), el equipo pudo efectuar las excavaciones y recuperar elementos de los miembros anteriores y posteriores del dinosaurio, así como fragmentos de costillas y una vértebra caudal.

"El proceso de extracción fue muy minucioso e involucró a diez personas, ya que requirió recubrir los restos con camisas de tela de arpillera y yeso para protegerlos antes de su traslado a los laboratorios del Museo Paleontológico Egidio Feruglio", contó Pérez Moreno.

Además, el reciente hallazgo se realizó en el marco del proyecto "Fin de la era de los dinosaurios en Patagonia", financiado por National Geographic. El proyecto tiene como objetivo investigar todos los aspectos biológicos y ecológicos de la época en la que se extinguieron los dinosaurios no avianos.

"Titanomachya gimenezi marca el inicio de una serie de descubrimientos esperados en la formación La Colonia y, a medida que el proyecto avance, se anticipa la revelación progresiva de nuevas especies de dinosaurios, acompañadas de reconstrucciones paleoecológicas y ambientales que proporcionarán una visión más completa del mundo prehistórico en el que estos magníficos animales vivieron y desaparecieron", subrayó Pérez Moreno.

Y agregó: "Se erige como un descubrimiento intrigante que añade una nueva perspectiva a la rica historia de los dinosaurios saurópodos de la Patagonia durante el Cretácico Superior y abre la puerta a futuras investigaciones que profundicen en la diversidad y evolución de es-

El paleontólogo sumó que el nombre que le dieron los autores al nuevo ejemplar evoca la Titanomaquia, la batalla que, en la mitología griega, fue librada por los dioses del Olimpo contra los titanes, en la que estos fueron finalmente derrotados: "Este nombre es especialmente apropiado, ya que Titanomachya gimenezi procede de la época en que se extinguieron los titanosaurios".

A su vez, con la palabra gimenezi rindieron homenaje a la fallecida científica Olga Giménez, quien fue la primera paleontóloga en estudiar los dinosaurios de la provincia de Chubut. "Su legado ha dejado una huella imborrable, y esta denominación busca honrar su contribución pionera a la comprensión de la rica historia paleontológica de la región", indicó Pérez Moreno. •

# Subirán los peajes en la Panamericana y el Acceso Oeste

TRÁNSITO. El Gobierno propone un ajuste del 100%, que se aplicará a partir de mayo; los valores se actualizarán mensualmente

#### Mauricio Giambartolomei LA NACION

El Gobierno avanzará en las próximas semanas en una propuesta para establecer un nuevo cuadro tarifario de peaje en dos de las principales vías de acceso a la Capital. Los cambios llegarán con un fuerte aumento y una actualización mensual sujeta a una fórmula que contiene el costo actual y un coeficiente de variación que incluye el índice

Según se publicó en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad plantea subir el 100% en los peajes del Acceso Norte y Acceso Oeste, ambas trazas concesionadas por Autopistas del Sol (Ausol), a partir de mayo.

de salario.

Elincrementollegará después de un proceso de audiencia pública. La Nación deberá realizar el procedimiento en un plazo no mayor de 15 días y, luego, aplicar la suba, ya que la convocatoria no es vinculante.

En la categoría más común, de au-

tos livianos de dos ejes y de hasta 2,10 metros de altura, la tarifa actual en la Panamericana es de \$250 y \$300 en hora no pico y pico, respectivamente, y la primera propuesta del Gobierno es elevarla a \$500 y \$600. Los mismos importes fueron solicitados para el Acceso Oeste.

"El procedimiento de revisión mensual de la tarifa consistirá en verificar el valor que surge de multiplicar la tarifa vigente del concesionario por el coeficiente de variación tarifaria", explica el anexo del BO que detalla el cuadro tarifario que saldrá tras la audiencia pública.

Además del aumento, que es menor que el propuesto para los corredores viales nacionales, la actualización mensual es uno de los cambios más importantes. Las tarifas se aplicarán en las estaciones de peaje Debenedetti, Márquez, Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Camino del Buen Ayre, ruta 202, Belgrano, ruta 197, Campana y Pilar (Panamericana), yen los peajes República, Posadas,

Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Quintana, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, Gral. Rodríguez, J.J. Castro, Del Rodeo y Luján.

#### Actualización

Según la información oficial, los lineamientos de cálculo de revisión de la tarifa se aplicarán del 1º de julio al 31 de diciembre. "El nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor económico medio del servicio ofrecido", se deja sentado en la resolución firmada por el director de Vialidad Nacional, Raúl Bertola.

La modificación tendrá impacto en todos los vehículos: de motos a camiones de mayor porte. Los motociclistas, que hoy pagan \$150 durante todo el día, pasarán a abonar \$250 y \$300 en hora no pico y pico, respectivamente, en la Panamericana y en el Acceso Oeste.

Para los vehículos usados para logística, de entre dos y cuatro ejes, pasaránde\$750y\$900a\$1500y\$1800 en ambas trazas; los de gran volumen, de más de seis ejes, subirán de \$1250 y \$1500 a \$2500 y \$3000.

La propuesta del aumento llega un mes después de que el Gobierno pusiera en marcha el proceso para aplicar otro en los corredores viales nacionales. Con el mismo criterio, pero con una variación mayor, las subas se aplicarán el miércoles próximo en todas las trazas nacionales de las provincias de Buenos Aires (autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas, incluida), La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta v Jujuy.

Desde ese día los conductores de vehículos convencionales (categoría 2) pasarán a abonar \$900. Los camiones de mayor porte, que hoy pagan \$1500, pasarán a \$6000.

El criterio aplicado en los accesos a la ciudad debutará antes en las rutas nacionales. A partir de junio la indexación tendrá una fórmula similar a la usada en el aumento de servicios como la electricidad, con un índice que tomará en cuenta los salarios y la inflación.

La diferencia en el porcentaje de aumentos entre los corredores nacionales y los de acceso a la ciudad causó malestar en el concesionario metropolitano. Ante la notificación en el BO, fuentes ligadas a Ausol manifestaron su disconformidad por tratarse de una medida que le recorta la posibilidad de ingresos por la prestación del servicio.

Las variaciones en los peajes van en línea con lo que ocurre en la Capital desde el sábado pasado, cuando se aplicó un aumento del 150% para las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia y Paseo del Bajo. Los vehículos livianos pasaron a pagar \$1606 en horas no pico y \$ 2276 en horas pico en la 25 de Mayo y Perito Moreno. Y \$669,13 (no pico) y \$946,25 (pico) en la Illia.

En el Paseo del Bajo los vehículos livianos y los pesados de hasta dos ejes pagarán \$3553,65; los de entre cinco y siete ejes, \$4619,80.

26 | SEGURIDAD LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### TUCUMÁN

#### Un jubilado mató a un ladrón

Un jubilado de 73 años fue detenido ayer en la ciudad de San Miguel de Tucumán por el asesinato de un ladrón, al que baleó a corta distancia luego de señalarlo como responsable de un robo que habría sufrido el pasado martes. El tirador se entregó a la policía y quedó acusado de homicidio agravado.

# El juez rechazó la última carta que intentó jugar el exmiembro de Los Fabulosos Cadillacs

NARCOTRÁFICO. Al fundamentar la condena de Ignacio Pardo, conocido como Naco Goldfinger, el magistrado dejó de lado la teoría de la defensa sobre el robo de cocaína

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

El debate, donde Ignacio Pardo, conocido musicalmente como Naco Goldfinger, exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs entre 1985 y 1991, fue condenado en febrero pasado por el transporte de cocaína. Ayer se conocieron los argumentos que sostuvieron esa sentencia y en esa fundamentación quedó expuesto el rechazo al último pedido de la defensa.

El debate estaba por llegar a su fin. Después de que el fiscal Rodolfo Marcelo Molina pidió la pena de 14 años de prisión, fue el momento de los alegatos de la defensa. Luego de enumerar los elementos que, según su criterio, fundamentaban la inocencia de Pardo, el abogado Juan Carlos Casolati, hizo un pedidoen forma subsidiaria y argumentó que "el caso tendría que poder considerarse lo que suele llamarse 'mexicaneada', es decir que Pardo se hubiese enterado de que esa noche se realizaría una operación determinada en esa zona con el material estupefaciente, y que hubieran ido allí a hacerse de ese botín".

Así se desprende de los fundamentos de la sentencia del juez Nelson Jarazo, integrante del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) Nº 2 de La Plata, donde Pardo, de 59 años, y Leonardo Minin fueron condenados a la pena de ocho años de prisión por el transporte de poco más de 33 kilos de cocaína de alta pureza que fueron secuestrados flotando en el Río de la Plata, a la altura de Ensenada, el 15 de octubre de 2021.

El debate terminó en febrero pasado, pero el magistrado comunicó ayer los fundamentos de la sentencia. Así pudo conocerse que en ninguna de sus tres declaraciones indagatorias, hizo referencias Pardo al supuesto intento de "mexicaneada del botín [el cargamento de cocaína]". Repitió una y otra vez lo que había dicho en la instrucción de la causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplaky la fiscal federal Ana Russo, que fue al Río de la Plata, junto con Minin, para socorrer a Carlos Cammarota, que pocas horas antes le había comprado una lancha y que se había ido navegando desde la zo- del rescate de dos náufragos derivó na norte, donde se hizo la operación y donde habían probado la embarcación, hacia Ensenada.

"Hice el planteo de una hipótesis subsidiaria, que Pardo y Minin tomaron conocimiento de que el Río de la Plata había un cargamento de cocaína y ellos quisieron 'mexicanear' el botín, porque no se puede acreditar, como tampoco, en el de-



Tras rescatar a Ignacio Pardo en el Río de la Plata, la Prefectura encontró un bolso con cocaína



Ignacio Pardo

bate, se pudo demostrar la acusación del Ministerio Público Fiscal de que la droga secuestrada era transportada por Paso y Minin", sostuvo a LA NACION el abogado Casolati después de conocer los fundamentos de la sentencia.

#### Dos náufragos y un cadáver

Lo que comenzó con la historia en una investigación por narcotráfico. El 15 de octubre de 2021, a las 7, los tripulantes de un práctico que estaba por embarcar en la denominada Zona de Espera y Fondeo de Prácticos-Rada La Plata, en inmediaciones de la boya del kilómetro 52, "visualizaron a dos personas en situación de naufragio, procediendo a su rescate con vida".

Poco después, la Prefectura Naval inició una búsqueda para intentar encontrar a Cammarota porque Pardo avisó que ese hombre estaba aún en el río. En realidad, se había ahogado y los prefectos hallaron luego el cuerpo flotando.

"Si la droga hubiese sido de ellos, habría sido una gran torpeza de Pardo o de Minin, una vez que fueron rescatados, decirles que vuelvan al río para buscar a Cammarota y que tengan la posibilidad de hallar la cocaína", razonó, en su momento, el defensor Casolati. Y Pardo lo repitió en el juicio. Según el expediente judicial, a las 8.30, "tripulantes del Guardacosta Lago Colhué divisaron flotando, próximo al lugar de donde fueron rescatados Minin y Pardo, un bolso negro de aproximadamente un metro, el cual contenía en su interior 34 panes, con un peso de 33,490 kilos de una sustancia cuyo reactivo dio positivo de clorhidrato de cocaina".

Tras ser rescatados, Pardo y Minin fueron trasladados a un hospital de Ensenada. Antes, llegaron a contar que estuvieron a la deriva, en las aguas del Río de la Plata, seis horas. Después, se comprobó que Cammarota se había fugado de la cárcel de Lomas de Zamora en marzo de 2021.

"No me cabe duda a esta altura del examen de mérito de la prueba producida que, así como está acre-

ditado que el material estupefaciente afectado a esta encuesta era objeto de transporte, ya no hay lugar al más mínimo resquicio de duda acerca de que, en su derrotero por el Río de la Plata hasta producirse la avería de la lancha que derivó en su hundimiento, dicho transporte fue ejecutado por Pardo, Minin, y el fallecido Cammarota", sostuvo el juez Jarazo en los fundamentos de la sentencia, a la que tuvo acceso LA NACION.

ARCHIVO

El magistrado agregó: "Siendo entonces que había un vínculo entre Minin, Pardo y Cammarota que los tres fueron víctimas de un infortunio fluvial que los ubicó en la misma área, como, así también, que, conforme surge del relato vertido por algunos de los prácticos, en punto a haber escuchado un detalle por cierto importantísimo para valorar, como lo es que uno de los náufragos daba cuenta que había otra persona que estaba con ellos, insisto en este detalle, que estaba con ellos -y no que la estaban buscando porque se había perdido en el río y habían salido a buscarla-, no cabe ninguna duda que estaban en la misma lancha los tres, es decir, en la que sufrió la avería y terminó hundiéndose".

Para el juez Jarazo, según explicó en parte de las 109 fojas donde fundamentó la sentencia, "es evidente que la droga estaba someti-

da a un señorío de hecho que por sus características -disposición, medio de resguardo, calidad y cantidad- se integraba a la cadena de tráfico identificada con su transporte, concretamente su traslado a un destino desconocido en lo inmediato, pero por la manera y las circunstancias de su hallazgo no se encontraba muy alejado. En efecto, las características que advertía y las circunstancias bajo las que fue hallada son la evidencia más elocuente de que ni estaba perdida ni había sido abandonada, su calidad, su cantidad y su importante valor en el mercado de las sustancias prohibidas conforman índices por demás reveladores de que esa idea debe ser descartada de plano, sobre todo si se repara, además, en el importante valor de cambio que el material hallado tiene en el mercado de las sustancias prohibidas".

Para el abogado Casolati, en cambio, en el debate no se comprobó la relación de Pardo y Minin con el cargamento de cocaína.

"¿Cómo se vinculan a los imputados con el cargamento de cocaína? ¿Solo por estar en el río? Había otras 400 personas. Pardo explicó qué hacía en el Río de la Plata cuando naufragó. No hay ninguna prueba que haya contradicho la versión de mi cliente. Había dos náufragos, un cargamento de cocaína y un muerto y de alguna manera había que vincularlos", expresó el abogado defensor mientras prepara el recurso que presentará en la Cámara de Casación para recurrir la sentencia.

En el juicio, Mininfue representado por los abogados Fabián Lekerman y Carlos Broitman. A Casolati lo acompañó Carlos Beldi.

#### "Su pasado como saxofonista"

Para imponer la pena, según se explicó en la sentencia, el juez Jarazo tuvo en cuenta la edad de Pardo, el nivel socioeconómico, el grado de instrucción [habla tres idiomas, entre ellos, inglés y alemán] con estudios secundarios completos [egresó en un colegio de Fráncfort, Alemania], y su trabajo como gerente en la producción y ventas en un astillero.

"Considero, a su vez, que proviene de una familia instruida, de clase media alta, su padre diplomático -jubilado en la actualidad-. A esto debo agregar, que con motivo de la función pública de su progenitor vivió en varios países, entre ellos, Bolivia y Alemania. De igual modo, consideré, su pasado como saxofonista de una reconocida banda nacional, lo cual lo llevó a viajar por diversos países, y a vivir en Estados Unidos, en las ciudades de Los Ángeles y California", indicó el juez.

"Consideré la composición de su grupo familiar, Pardo tiene cuatro hijas, dos de una primera unión -quienes viven en España, junto a su madre, alemana, y son profesionales, con quienes se vincula telefónicamente, pero desconocen su situación de detención- y dos de la segunda unión, ambas menores de edad y viven con su madre argentina. Todos estos antecedentes revelan el grado de preparación y la importante formación que tiene el nombrado, además de su capacidad para vincularse y viajar, datos que suponen un futuro superador", agregó el magistrado al definir la pena de ocho años de prisión.

# Detuvieron a un testaferro que une en Rosario a dos de las bandas narco

ALLANAMIENTOS. En un operativo realizado por la Policía Federal Argentina fue arrestado un hombre que sería el nexo entre clanes



En el procedimiento también se incautaron seis kilos de cocaína

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

#### Germán de los Santos

CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO. – Las relaciones entre los narcos rosarinos de distintas bandas, presos en penales federales, empiezan a aparecer con mayor claridad. Ayer, la Policía Federal Argentina, tras una extensa investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) detuvo a diez personas que actuaban bajo un mismo objetivo y en coordinación para el tráfico de grandes cantidades de droga y para lavar luego el dinero. Pertenecen a dos grupos diferentes, pero que ahora actúan unidos, como los liderados por Esteban Alvarado y Julio Rodríguez Granthon, un expiloto peruano que fue proveedor de cocaína de Los Monos. Ambos están presos en los

penales federales de Ezeiza y Marcos Paz, respectivamente.

Alvarado fue identificado por las autoridades de Santa Fe como el gestor de los ataques "terroristas" -según la calificación usada por el gobierno nacional y también por la administración provincial-que provocaron a principios de marzo la muerte de cuatro trabajadores elegidos al azar, entre ellos, dos taxistas, un colectivero y un empleado de lante la Procunar desde hace un año una estación de servicio.

Con un fuerte despliegue de fuerzas policiales, el martes pasado fueron detenidas siete personas-entre ellas, tres menores-por estar sospechadas de ser autores materiales de estos cuatro crímenes. La investigación apunta a que Alvarado tramó el ataque en coordinación con otras terminales mafiosas, como las que lideran Claudio Mansilla, alias Morocho, y Alejandro Núñez, conocido como Chucky Monedita. El móvil por el cual Alvarado ordenó esta serie de asesinatos, como analizan en la administración de Maximiliano Pullaro, aún es un misterio, aunque se baraja como hipótesis principal que la intención fue golpear al gobierno provincial.

En la investigación que llevó adese logró identificar una serie de maniobras de tráfico de drogas a gran escala y de lavado del dinero que se obtenía con esta estrategia delictiva. Uno de los que aparecen como el nexo entre las dos bandas, la de Alvaradoy la de Granthon, es Jorge Benegas. Este hombre fue desde hace tiempo testaferro del jefe narco rosarino en varios de sus emprendimientos, como la empresa logística que había montado en Fisherton.

Valeria Nasca, pareja de Benegas, fue asesinada en mayo de 2023 en uno de los galpones donde guardaban los camiones de la organización. Esta mujer de 45 años había sido condenada junto a su marido en octubre de 2021 por lavar dinero de Alvarado. En esa oportunidad, Benegas fue sentenciado a cinco años de prisión. Desde el año pasado se encontraba en libertad.

Benegas fue detenido ayer en una mansión ubicada en Maiztegui 2727, en Funes. Ese lugar ya había sido allanado por la Tropa de Operaciones Especiales a pedido de fiscales provinciales en 2019.

"Pudo determinarse que Benegas participó en maniobras de apoyo logístico a la organización, proveyendo de vehículos a los empleados de Rodríguez Granthon. Así también fue observado conduciendo el camión Scania R400", uno de los vehículos de gran porte atribuidos a la banda del peruano.

#### Los galpones de Funes

Esta causa, que derivó ayer en una serie de allanamientos y de diez detenciones, comenzó en mayo de 2023, cuando en un galpón en la localidad de Funes, ciudad vecina a Rosario, la PFA secuestró 567 kilos de marihuana. Esa droga, según la investigación, era manejada por Rodríguez Granthon desde el penal de Marcos Paz.

Los fondos que obtenían con el tráfico de cocaína eran destinados a inversiones para lavar el dinero, a través de distintas herramientas comerciales y financieras. Benegas, según la investigación, era el encargado de ajustar la logística de las operaciones narco.

El15de octubre de 2020, el expiloto de origen peruano compró junto a su novia, Paola Ramos, un terreno por \$1.200.000 que administraba el padre del jefe narco Francisco Rodríguez Villarreal, quien fue detenido ayer. El lote estaba ubicado en la localidad de Alvear, al sur de Rosario, y allí la familia invirtió US\$128.000 para construir una casa de 230 metros cuadrados. Luego adquirieron tierras cerca de la cárcel de Piñero, a unos 25 kilómetros de Rosario, y en Funes, donde vivía la pareja y el padre de Rodríguez Granthon.

El padre del jefe narco tiene 63 años y es un exabogado del Ejército peruano. En los allanamientos

fueron secuestrados 24 vehículos. muchos de ellos camiones y semirremolques y se embargaron cinco propiedades, entre otras medidas para congelar el patrimonio de los sospechosos.

En los allanamientos ordenados por la Justicia, la PFA secuestró, además, seis panes de cocaína con la particularidad de que la droga estaba embalada en paquetes amarillos con el logo de un delfin, un rasgo que se repite desde hace meses en operativos en distintos puntos del país, como ocurrió la semana pasada en la Triple Frontera.

El lunes pasado, en un retén en la zona de Monte Quemado, en Santiago del Estero, Gendarmería secuestró en una ambulancia, que iba

La investigación de la Procunar habría determinado que Jorge Benegas actuaría como vínculo entre Esteban Alvarado y el peruano Julio Rodríguez Granthon

desde Salta a Buenos Aires, 134 kilos de cocaína, cuyos panes tenían el logo de un delfin en bajorrelieve.

Esta nueva relación entre Benegas y Granthon abre interrogantes. Si se tratade una alianza o de un nuevo emprendimiento comercial que inició el extestaferro de Alvarado con otro jugador del narcotráfico rosarino.

La última condena que enfrentó Rodríguez Granthon fue a prisión perpetua por ser coautor del crimen del exconcejal rosarino Eduardo Trasante. Granthon se transformó en los últimos años en uno de los engranajes claves del narcotráfico en Rosario, y comenzó desde hace por lo menos cinco años a aparecer en investigaciones judiciales de peso.

No es la primera condena que tiene sobre sus espaldas el narco de origen peruano. En diciembre de 2023 Granthon fue condenado a 21 años en la causa llamada "cuevas blancas", en la que se detectó cómo el dinero que se recaudaba en los búnkeres de venta de droga en el barrio Villa Banana terminaban en una cueva financiera, donde el extitular de Terminal Puerto Rosario Gustavo Shanahan los cambiaba por dólares.



# Detonaron en forma controlada una granada que fue hallada en el parque de deportes extremos

PELIGRO. El explosivo fue encontrado en la zona de Costanera Norte, cerca de una de las cabeceras del aeroparque metropolitano; investigan ese hallazgo

Expertos en explosivos de la Policía de la Ciudad detonaron anteayer en forma controlada una granada que fue hallada en el Parque Saint Tropez, en la Costanera Norte. El explosivo militar estaba en malas condiciones, pero activo, por lo que su movimiento fue considerado un riesgo por los especialistas, que decidieron hacer estallar en el lugar a ese artefacto, que entre las décadas del 70 y del 90 formó parte del arsenal del Ejército Argentino.

Ese explosivo fue encontrado en un espacio público que cuenta con varias zonas para la práctica de deportes no convencionales o extremos. La policía porteña investiga ahora las circunstancias en las que fue hallado ese artefacto, en procura de establecer en qué momento fue abandonado en esa zona, cercana a la cabecera norte del aeroparque metropolitano.

La aparición de un explosivo de mano siempre es motivo de preocupación, más cuando el arma está activa e inestable por el deterioro, que en este caso era evidente a simple vista para los especialistas. Sin embargo, la inquietud es mayor si se tiene en cuenta la cercanía con además de autoridades de las Fuerel movimiento de la pista del Aero- zas Armadas. No se sabe desde cuán- ron que la granada "tenía el seguro parque Jorge Newbery. Y más aún do estaba el explosivo en la zona. si se toma en cuenta que el viernes



La granada estaba en mal estado, pero activa

ta se desarrolló el acto de firma del convenio de transferencia definitiva de un avión de transporte Hércules C-130, al que asistieron la jefa del ComandoSur norteamericano, general Laura Richardson; el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley; el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, yel ministro del Interior, Guillermo Francos,

pasado en la otra cabecera de la pis- EXPAL EA-M5, fabricada por la estaba en gran parte oxidada". •

empresa española Explosivos Alaveses, modelo que fue incorporado al arsenal del Ejército Argentino a mediados de los años 70.

Al igual que otras municiones, esa granada tiene una vida útil y a mediados de los años 90 fue considerada material caduco y se ordenó la destrucción de todas las unidades. De alguna manera, al menos una de esas armas perduró en las calles. Los expertos en explosivos de la Policia de la Ciudad confirmade anilla colocado, no contaba con La granada detonada era una elvasometálico de fragmentación y

### Atraparon al sospechoso de un crimen en Palermo

HOMICIDIO. Fue capturado el presunto autor del asesinato de un joven ingeniero en sistemas

Trece meses después, con la detención de un segundo sospechoso, sindicado como el asesino, la Policía de la Ciudad dio por esclarecido el crimen de Juan Francisco Fernández Acosta, el joven ingeniero en sistemas asesinado de un balazo en la cabeza en Palermo para robarle el teléfono celular.

Así lo informaron a la nacion fuentes policiales. El sospechoso, identificado por voceros policiales como Walter Siboldi, había sido detenido el 25 de marzo pasado en Hurlingham, acusado de haber protagonizado un robo. "Personal de la División Homicidios de la Policia de la Ciudad dio por esclarecido el asesinato de Fernández Acosta, herido mortalmente de un disparo el 25 de marzo del año pasado en Palermo", se informó en un comunicado de prensa.

El crimen ocurrió la madrugada del 5 de marzo de 2023 en Aráoz al 1400, a cinco cuadras de plaza Serrano, cuando la víctima charlaba con un amigo, Thomas Vázquez, sentados en la puerta de una bicicletería, y fueron sorprendidos por un delincuente armado.

Vázquez, también venezolano, fue el único testigo presencial del hecho. "Estábamos conversando a eso de las 2 de la mañana. Fran requería morir y me ordenó que me echara para atrás. Después se olvidó de míy lo encaró a Fran", sostuvo el amigo de la víctima, según consignó la agencia de noticias Télam al conocer se el crimen.

Según fuentes de la investigación, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, tras el relevamiento de filmaciones de cámaras de seguridad púbicas y privadas, escuchas telefónicas y tareas de campo, lograron identificar a los dos sospechosos y determinar cuál había sido el auto utilizado para escapar de la escena del crimen: un Ford Fiesta.

El 20 de abril del año pasado, personal policial detuvo a Fernando Tomás Barloa Valdez, uno de los presuntos homicidas, y secuestró el auto utilizado el día del crimen. El sospechoso fue apresado cuando estaba por concretar un robo junto a tres cómplices.

"El 10 de mayo de 2023 se realizaron cinco allanamientos en el interior del Barrio Fragay en la casa de Siboldi, donde se logró el secuestro delarma homicida, una campera y una gorra, elementos que después fueran identificados por el testigo presencial del hecho", explicaron fuentes policiales.

Hacedos meses, el Tribunal Oral cién había llegado de trabajar. Nos en lo Criminal (TOC) porteño № 22 sentamos a tomar una cerveza y condenó a Barloa Valdez. "Ahora, llegó un sujeto que se nos acercó con la detención de Siboldi, quedó por detrás. Me dijo que le entre- esclarecido el crimen", agregaron gara el teléfono. Me preguntó si las fuentes consultadas. •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

ADOT de MEDIONDO, Mónica, q.e.p.d. - Zulita Lima Adot de Mignacco e hijos despiden con tristeza a su prima Móni-

ca y acompañan con cariño a

Marcelo y familia.

ARCE, Luis del Valle, Cnl. (R), q.e.p.d., falleció el 11-4-2024. - Tu esposa, hijos, cónyuges, nietos y bisnietos te

amamos y te extrañamos.

BERNSAU, Juan Carlos, q.e.p.d. - Martin Cabrales ruega una oración en su memoria.

CASTAGNETO, Esteban, q.e.p.d. - Participan el fallecimiento de su querido hijo, sus padres Marite y Horacio, sus hermanos Gustavo y Matías sus sobrinos Jerónimo, Agustina, Julieta, Lucia, Malena, Lautaro y Alfonsina; sus nueras Gabriela y Lucía, lo despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su querida

memoria.

CATTANI, Horacio Rolando, q.e.p.d., falleció el 9-4-2024. -Sus hijos, hermanos y demás familiares, y allegados participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Jardin de Paz de

Pilar, hoy, a las 13.30.

CATTANI, Horacio, Dr. - El consorcio de propietarios Juncal 1238 participa con profun-do dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria, acompañando a su familia en este dificil momento.

de ESTRADA, Santiago, q.e.p.d. - Mecha y Luciano Miguens abrazan con tristeza y enorme cariño a Ana y Flia.

de ESTRADA, Santiago. -Minnie, hijos y nietos despedimos a Santiago con mucho amor y acompañamos a Ana y su familia en este triste mo-

de ESTRADA, Santiago, q.e.p.d. - Luisa Vidal y Pablo López Borrelli despiden a su querido amigo, rezando por su alma y acompañando a Ana y sus hijas.

de ESTRADA, Santiago. - El consorcio de propietarios Montevideo 1632 participa su fallecimiento y acompaña a Ana y familia.

de ESTRADA, Santiago M., q.e.p.d. - Ignacio J. y Paula de de Lafuente despiden con tristeza al querido Santiago y acompañan a Ana, hijas y familias con afecto y oraciones.

ISOLA, Jorge A., Dr. - Rodolfo y Susana Welzel despedimos con mucho dolor a nuestro médico de toda una vida. Acompañamos a su Flia. en este triste momento.

ISOLA, Jorge A. - Graciela y Jorge Herrera despiden con gran tristeza al querido Jorge, acompañando a Silvia, hijos y nietos en su dolor.

ISOLA, Jorge A., Dr., q.e.p.d. -Jorge y Elisabeth Porak despedimos con gran tristeza a nuestro médico y amigo.

ISOLA, Jorge Antonio, Dr., q.e.p.d., falleció el 9-4-2024. -Inés C. de Graf despide con gran tristeza a su querido doctor y acompaña a Silvia e hijos en este triste momento.

KALB, Pedro Mario, q.e.p.d. -Tu mujer Marisa; tus hijos Fabiana, Daniela, Guillermo y tus nietos Sofia, Ezequiel y Agustín te recordaremos siempre con mucho amor.

Fuiste un hombre admirable.

MANTEROLA, Ricardo. - Sus amigos Matilde Lagos, Estela y José Antonio Martin ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ VAZQUEZ, Osvaldo, q.e.p.d. - Sus compañe-ros del Salvador despedimos al querido Gordo con tristeza y mucho afecto, pidiendo a Dios un buen descanso para su alma y pronto consuelo a su familia.

PAOPPI, Pablo E., q.e.p.d., falleció el 11 de abril de 2024. - Su esposa Virginia; sus hijos Maria Eugenia y Eduardo, Cecilia y Martin, Magdalena y Sebas-tián, Guido y Natalie y sus nietos ruegan una oración en su memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

PAOPPI, Pablo. - Su hermana Maria y Enrique; sus hijos Nico y Cessi, Nacho y Toia, Clari y Maxi, Agustina y Gastón y sus nietos ruegan una oración en su nombre.

PAOPPI, Pablo, q.e.p.d. - Graciela Varela y Ernesto Cerullo acompañan con cariño a toda su queridísima familia en este momento de dolor.

PAOPPI, Pablo, q.e.p.d. - Bea y Gonzalo Berasategui acompañan con todo cariño a Virginia, María, Enrique, y a toda la familia Paoppi, y ruegan una oración en su memoria.

PAOPPI, Pablo, q.e.p.d., falleció el 11-4-2024. - Los integrantes del consorcio Cespedes 2449 participan con profundo pesar su fallecimiento.

PAOPPI, Pablo, q.e.p.d., falleció el 11-4-2024. - Andrés y Pablo Brody, Sebastián Friedman, Diego J. Silbert y todo el equipo Brodyfriedman participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a Guido y su familia.

PAOPPI, Pablo, q.e.p.d. - Jorge y Vicky Acosta y familia acompañan a los Federico con cariño y rezan por su alma.

PAOPPI, Pablo, q.e.p.d. - Familias de Esperanza acompaña a su hermana María con cariño y oraciones.

PAOPPI, Pablo, q.e.p.d. -Acompañamos a nuestra amiga Magui y a su familia con mucho amor. Rosi, Popi, Lauri, Laupi, Agus, Luli y Maui.

WENDT, Osvaldo, q.e.p.d., falleció el 11-4-2024. - Jorge Macri y su esposa Maria Belén Ludueña acompañan a Fernando y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en memoria de su querido padre.

Misas y Funerales

MÓRTOLA, Horacio, q.e.p.d. - Al cumplirse el 7º aniversario de fallecimiento, recordándolo siempre, Graciela Argiz y Santiago Mórtola ofrecen una misa, mañana, a las 11.30, en Nuestra Sra. del Pilar.

Recordatorios

DIMOPULOS, Lily. - En este primer aniversario de tu partida, te recordamos con mucho amor y te extrañamos. Tu hija

RODRIGUEZ PRIETO de GIL, Angélica, q.e.p.d., falleció el 12-4-99. - En el 25° aniversario de su fallecimiento, sus hijos Marcelo y Alejandro y Elena la recuerdan con profundo cariño y ruegan una oración en su memoria.

RODRIGUEZ PRIETO de GIL. Angélica, q.e.p.d., falleció el 12-4-99. - En el 25° aniversario de su fallecimiento, sus nietos Gastón, Luciana, Facundo, Gonzalo, Marcelo y Silvina Maria la recuerdan con profundo cariño y ruegan una oración en su memoria.

WERTHEIN, Noel. - Se cumplen 22 años desde que Noel partió. Sus hijos Daniel y Adrián; sus nietos Lucila, Julieta, Andrés, Judi, Darío, Cynthia, Lucas, Joaquín, Ary e Ignacio y sus familias lo recuerdan y bendicen su memoria con todo amor.

LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

IMPOSICIÓN. Cuando se bautiza un bien del patrimonio público, se recuerda y homenajea a personas o hechos históricos, y se nomina un punto de referencia que permanecerá durante generaciones; de ahí el cuidado que debería tenerse al hacerlo

# CCK, un centro cultural en busca de otro nombre

Martín Massini Ezcurra

-PARA LA NACION-

a imposición de nombres a edificios públicos debería hacerse con la mayor ecuanimidad posible. Cuando se bautiza un bien del patrimonio público con un determinado nombre, no solo se recuerda y homenajea a personas o hechos históricos. Se está también nominando un punto de referencia geográfico y/o cultural, que por lo general permanecerá durante varias generaciones. De ahí el cuidado que debería tenerse al imponer tal o cual nombre a fin de homenajear a quien real y objetívamente lo merezca. Más: la imposición de un nombre a un sitio público hablará mucho no solo de los gobiernos, sino además de la sociedad que aprueba, desaprueba o tolera tal homenaje. También dirán bastante de nosotros las omisiones en que se hubiera incurrido al desechar o ni siquiera considerar ciertos nombres para recordarlos en monumentos del patrimonio estatal. Dicho de otro modo, en la imposición (y en el descarte) de nombres, entran en juego no solamente concepciones políticas y culturales, sino también los valores éticos de un gobiernoy de la sociedad que lo apoya (o padece).

En tiempos del primer peronismo, los nombres de Perón y Eva se usaron para distinguir todo lo que estuviera inmóvil o se moviera, aun en vida de esas personas. Tal obsesión personalista, nepotista y autoritaria (que se tradujo en la puesta de los nombres antedichos a los bienes públicos como si estos fueran propios de la facción gobernante) resurgió en los tres gobiernos nacionales de 2003 a 2015. Así hubo una proliferación epidémica de sitios públicos con el apellido Kirchner, por lo que el periodista Leonardo Míndez generó una página de internet titulada "Ponele Néstor a todo".

La coronación de esa compulsión personalista y sesgada fue la modificación del nombre del Centro Cultural del Bicentenario por el pomposo Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner (CCK), con sede en el imponente edificio que había sido el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, en la ciudad de Buenos Aires. Tal cambio de nombre se logró mediante la ley nacional 26.794.

Al pensar objetivamente en el nombre actual del CCK, cuesta muchísimo encontrar una justificación seria que lo avale. En primer lugar, no se advierte cuáles fueron los magníficos logros artísticos y culturales del expresidente como para justificar que tamaño centro cultural nacional, en la capital del país, lleve su nombre. Peor aún: si



se repara en las graves revelaciones emergentes de valientes investigaciones periodísticas y de juicios en trámite que iluminaron un esquema de corrupción sin precedente en la Argentina (con el "homenajeado" como urdidor y uno de sus principales beneficiarios), mantener el actual nombre del CCK es una pésima señal como país, hacia adentro y afuera.

Y hay más: a los redactores de la ley que impuso el nombre de Kirchner al centro cultural no les fue fácil sustentar tal imposición. En efecto, hay un párrafo que denota el esfuerzo en justificar lo injustificable, pero que no alcanzó a evitar la caída en el más irremisible de los ridículos: "El Palacio de Correos y Telecomunicaciones es un edificio con valor histórico y patrimonial, colmado de un alto contenido simbólico para la comunidad en general y para el Dr. Kirchner, hijo de un trabajador postal, que en sus viajes desde Río Gallegos a Buenos Aires solía visitar el edificio del Correo Alberto Ginastera, porteño, nacido en 1916 y muerto en 1983 en Ginebra, igual que Borges; ambos argentinos están enterrados en el mismo cementerio

Central y recorrer sus instalaciones" (SIC). Si alguien expresara semejante "fundamentación" durante una reunión de amigos, no faltaría quien le retruque lanzándole un "¡contate otro!". Y encima, el recién transcripto bochorno justificador no paró hasta quedar grabado en el mármol exhibido en la entrada del CCK por la calle Sarmiento. Sinembargo, todavía se puede remediar el sectarismoy nepotismo en
que se ha incurrido haciendo justicia post mortem a un compositor argentino que contribuyó muy grandemente a poner a nuestro país en
el mapa internacional de la música
"clásica" o académica en varios géneros (sinfónico, de cámara, ballet,
operístico): Alberto Ginastera, porteño, nacido en 1916 y muerto en 1983
en Ginebra (igual que Borges; ambos
argentinos están enterrados en el
mismo cementerio ginebrino).

La trascendencia internacional de la música de Ginastera se comprueba en el interés que sus obras han generado y siguen generando en el exterior. Casi un tercio de su vasta producción (compuso poco más de un centenar de obras en total) lo integran partituras creadas por encargo desde el extranjero, estrenadas por orquestas y solistas de nivel mundial como Mstislav Rostropovich, Plácido Domingo, las orquestas de Filadelfia y Filarmónica de Nueva York, cuarteto

Juilliard, para mencionar tan solo algunos. Entre este grupo de obras, la estupenda música para el ballet Estancia fue el primer encargo procedente del exterior (del American Ballet Caravan), que Ginastera compuso cuando tenía 25 años.

Ginastera fue además un distinguido profesor. Uno de sus alumnos (Ástor Piazzolla), que no solía regalar elogios, expresó: "Para mí fue el compositor argentino más importante. Todo lo que hizo tuvo trascendencia mundial". (Natalio Gorin: Ástor Piazzolla a manera de memorias).

También en el rock progresivo se interesaron por Ginastera, pues la banda británica Emerson, Lake & Palmer grabó una adaptación del cuarto movimiento del primer concierto para piano del compositor argentino.

La importancia de Alberto Ginastera como creador se comprueba asimismo en las publicaciones que generó su obra: algo más de una decena de libros y más de cien trabajos diseminados entre escritos académicos, tesis doctorales y monografías para maestrías universitarias. La información citada surge del libro de la musicóloga estadounidense Deborah Schwartz-Kates Alberto Ginastera (Routledge, 2010).

Aun con el singular legado compositivo de Ginastera, una vez más se verifica la expresión bíblica en cuanto a que nuestro compatriota no fue "profeta en su tierra". La indiferencia e ignorancia respecto de Ginastera resultan todavía más irritantes cuando en España (Málaga) hay una calle que lleva su nombre. En la Argentina, la ciudad donde nació, estudió y trabajó lo recuerda con una mísera placa, hoy casi ilegible, en Ricardo Rojas y San Martín, en CABA. Sin embargo, en elámbito provincial han tenido más en cuenta al compositor: la calle Alberto Ginastera (en Paraná, Entre Ríos), la sala del Teatro Argentino (La Plata), y dos conservatorios provinciales de música (Villa del Rosario-Córdoba- y Morón -provincia de Buenos Aires-) llevan el nombre del músico.

La trascendencia de Alberto Ginastera para nuestra cultura musical y del continente americano justifica sobradamente que un edificio público nacional situado en su ciudad natal y capital del país, sede de uno de los centros culturales más importantes de la Argentina, lo homenajee como es debido, mediante la imposición de su nombre (previa consulta con sus herederos). •

Abogado. Máster en Administración de Radio, TV y Cine (Universidad de Bournemouth, Reino Unido)

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Otra caja negra para funcionarios y amigos del poder

Es de esperar que la apertura del juicio oral por el escándalo de las comisiones de seguros del Estado no se demore 20 años, como en el caso Skanska

→ I escándalo por los seguros del Estado durante la presidencia de Alberto Fernández continúa avanzando y agravándose, y es de esperar que esta vez la Justicia actúe con la celeridad que ha faltado en tantas otras causas en las que se investigaron casos de corrupción pública.

Lo que está en juego no es poco. Por el contrario, las pérdidas que la trama de este negociado le han ocasionado al Estado nacional alcanzan números descomunales. De acuerdo con una auditoría preliminar efectuada por oficinas gubernamentales, se estima que, solo en concepto de indebidas comisiones pagadas durante la gestión presidencial de Fernández, se dilapidaron unos 3500 millones de pesos. Se trata de raciones juradas patrimoniales del una cifra que si fuese actualizada por exmandatario aparece un préstamo inflación se multiplicaría.

Ese monto representa la suma de desembolsos que realizó Nación Seguros, la compañía estatal que estaban obligadas a contratar todas las dependencias oficiales, a partir de un decreto firmado por el presidente Fernández en diciembre de 2021. Si bien todos los seguros del Estado debían pasar por esa empresa, en las respectivas contrataciones hechas por los organismos públicos aparecieron innecesarios intermediarios que se llevaron millonarias comisiones. Entre estos gestores había personas con fuertes vínculos con el poder político y con quien por entonces estaba al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

Enlas últimas horas, el juez federal Julián Ercolini, tras un requerimiento del fiscal Carlos Rívolo, dispuso la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, a quien le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas. La medida del magistrado abarca, además, a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas. Entre ellas, figuran el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quien era secretaria del presidente Fernández.

Tras el decreto presidencial 823/2021, que obligaba a las dependencias del Estado a contratar con Nación Seguros, otras empresas actuaron como coaseguradoras, lo cual dio lugar a la intervención de intermediarios, entre los que se encuentran, además de Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García y Oscar Castello, al igual que las organizaciones Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, TG Broker, Bachellier SA, Castello Mércuri SA y San Ignacio Sociedad de Productores y Asesores, a quienes se pagaban comisiones superiores a las del mercado, según la denuncia.

Las vinculaciones de algunas de esas personas con Alberto Fernández son evidentes. La relación personal entre Héctor Martínez Sosa y el expresidente se remonta a más de treinta años atrás, cuando Fernández era superintendente de Seguros de la Nación. En las propias decla-

Solo en concepto de indebidas comisiones pagadas durante la gestión presidencial de Alberto Fernández se dilapidaron unos 3500 millones de pesos

personal de unos 20.000 dólares de Martínez Sosa, que dataría del año 2008 y que, hasta lo que se sabe, no fue devuelto.

La empresa Bachellier, ligada a Martínez Sosa, figura como el intermediario que mayores sumas percibió como producto de su intermediación, referida especialmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad.

Por otro lado, existen constancias de que al menos una de las compañías beneficiadas por la intermediación, Castello Mércuri, colaboró con aportes significativos a la campaña electoral de Fernández.

La trama de los presuntos negociados llegó al recientemente destituido gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, un militante político kirchnerista que se

desempeñó como gerente comercial de la citada empresa durante la presidencia de Fernández y había sido ascendido por la administración mileísta por su rol técnico. Pero Tanos ha quedado sospechado por la Justicia de haber oficiado de nexo con la productora de seguros San Ignacio. El escándalo también alcanzó a Marcos Eufemio, que se venía desempeñando como gerente de compras de la citada compañía estatal, y quedó imputado en la causa, al igual que Tanos, sospechado por sus vínculos con un conjunto de socios de aseguradoras que cobraron gigantescas comisiones.

Es lamentable que, una vez más, se utilicen las empresas del Estado para la generación de negocios en provecho de funcionarios y de amigos del poder político. A la tan dolorosa como enojosa comprobación de que altos funcionarios y sus adláteres buscan servirse del Estado antes que servir al bien común, se suma el grave daño que se inflige a las arcas públicas por la vía de una malversación de recursos que, como siempre, termina perjudicando a los contribuyentes y enriqueciendo a corruptos.

En una esperable decisión, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, instruyó en las últimas horas a los titulares de los ministerios para que no se contraten más brokers para los seguros de las dependencias oficiales a su cargo, de tal modo que las contrataciones de las pólizas que se lleven a cabo en adelante se efectúen "sin mediar intermediación".

Es cierto que estos hechos que hoy investiga la Justicia pueden representar apenas un capítulo más de la larga serie de escándalos de corrupción a los que nos habituaron las sucesivas gestiones gubernamentales kirchneristas. Pero corresponde esperar que no haya que aguardar veinte años para el inicio del juicio oral, como ocurrió con el caso Skanska, y que, en adelante, los organismos de control públicos funcionen como deberían hacerlo, incluso frente a sociedades del Estado, que, amparadas en su estatus jurídico, se convierten en verdaderas cajas negras que ocultan toda clase de negociados.

#### OTRAS OPINIONES

El Nacional VENEZUELA

### De "revolucionario" a "sujeto"

sido testigos de la segunda fase de la trama Pdvsa-Cripto, que implica el desfalco millonario de recursos de esta nación empobrecida.

El fiscal general del gobierno anunció la detención de Tareck el Aissami, el exministro de Petróleo de cuyo paradero no se sabía nada desde el 20 de marzo de 2023. El fis-

CARACAS.- Los venezolanos han cal Tarek William Saab afirmó que los "incrédulos tienen que meterse la lengua por donde les quepa".

> En total, han sido detenidas 57 personas, la mayoría funcionarios del Estado. Los acusados van a ser imputados de los delitos de "traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, legitimación de capitales, valimiento de re-

laciones e influencias y asociación".

Y El Aissami, de revolucionario pasó a ser sujeto. Reo de la Justicia en la mayor purga del régimen en sus 25 años de mandato, cuyas implicaciones finales aún se desconocen.

¿Por qué ahora?, sin embargo, es la gran pregunta. ¿Es una estrategia electoral? De escaso éxito en todo caso, porque mientras el régimen inició su campaña anticorrupción del año pasado los niveles de popularidad de Maduro siguieron hundiéndose. ¿Es posible desviar esta maniobra del complejo asunto político que preocupa a los venezolanos? Habrá que estar muy atentos a lo que viene en los próximos días.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 13/lanacion

Reformas económicas

En su nota del 9 de abril, Luciana Vázquez analiza con su habitual lucidez la aparente voluntad del presidente Milei de priorizar la batalla cultural por sobre las reformas estructurales de la economía, de cara a las dificultades que presenta la sanción legislativa de esas reformas. Señala la periodista que, aun cuando gran parte de la población sufre una escalada de precios generalizada, se observan encuestas en las que Milei conserva altos porcentajes de aprobación, por lo que la batalla cultural estaría ganada a día de hoy. La cuestión radica en cuánto tiempo durará esa aprobación de no percibirse alguna señal positiva para los sufrientes bolsillos. En la España de mediados de los años 50, la situación económica estaba al borde del colapso. Con la incorporación de un puñado de jóvenes economistas ortodoxos al gobierno más el concurso del prestigioso jurista catalán Laureano López Rodó, la economía se pudo encarrilar. Don Laureano sostenía que la administración pública es el poder más dinámico de un gobierno, que su actividad es la que más profundamente penetra en la vida social y que los combates culturales son nada en comparación con el manejo de la administración del Estado. A su vez, y en nuestro país, el eminente sociólogo José Luis de Imaz aconsejaba a los políticos distinguir entre tempo y timing. Ojalá el presidente Milei capte esa distinción.

Eduardo P. Ayerra DNI 8.254.636

#### Base china

Mucho se ha escrito, leído y hablado sobre la base china en Neuquén. Lo que no he leído ni escuchado es la explicación de cuál es el beneficio concreto, para nuestro país, a cambio de haber cedido el espacio físico, las restricciones radioeléctricas impuestas y la soberanía jurídica por 50 años con opción a otros 50 años. Creo que los representantes de los gobiernos precedentes al actual o el Congreso mismo deberían dar una explicación a toda la sociedad de por qué se hizo este acuerdo y luego, durante el gobierno de Cambiemos, por qué se refrendó. Cercanos al mes de mayo y parafraseando el reclamo durante la gesta de 1810, podríamos repetir que "el pueblo quiere saber de qué se trata...".

Fernando M. Chain DNI13.887.349

#### Errores libertarios

Para avanzar con éxito, el presidente Milei debería evitar que se cometan graves errores, tal como la creencia dogmática según la cual el

libre mercado constituye una solución a rajatabla, y se opone a la intervención de la autoridad ante situaciones evidentes de abuso y arbitrariedad por parte del oferente de productos o servicios. Tal es el caso de la liberación de precios de las organizaciones de medicina prepaga y la fijación del precio de los medicamentos por parte de los laboratorios. Tomemos como ejemplo el caso que aplica a miles de situaciones en las cuales frente al incremento del 28% en el ingreso jubilatorio en los últimos tres meses, el aumento en las cuotas asciende al 182%. Las consecuencias de esta medida, carente de razonabilidad y que el señor Presidente puede defender como un caso favorable del modelo libertario, representan en realidad uno de los errores más patéticos de la política económica que continúa extendiendo el decadente escenario de pobreza heredado del populismo. Debe considerarse que en todo proceso de cambios profundos como el que sostiene La Libertad Avanza debería evitarse que los resultados de decisiones negativas de tal magnitud como esta coexistan y sean tan inapropiados frente a los resultados positivos que se vayan logrando, como ser las mejoras en lo macroeconómico, la lucha contra el narcotráfico o la corrupción. Es obvio que los más afectados por la liberación de las prepagas y el precio de productos medicinales no solo no forman parte de la "casta", si bien objetivamente solo representa por ahora un ente abstracto del que tal vez una muy pequeña minoría posea información a ciencia cierta. La misma reflexión podría hacerse respecto de la caída de los ingresos de la clase pasiva, una decisión inconducente y tal vez la más antisocial implementada para alcanzar y mantener el déficit cero.

Héctor Helman hohelman28@hotmail.com

### En la Red

FACEBOOK

Video. El momento en que el líder de Hamas se entera de la muerte de sus familiares



"Cero remordimientos con los suyos. Imaginate con los demás" Ricardo Javier Artero

> "Según ellos son mártires" Cristina González

"Corazón de hielo" Cecilia Friedlander

"La naturaleza es así, el que mata no tiene sentimientos" Tomás Patino

LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

#### Trato inhumano

Hace unos días, LA NACION publicó una carta que estremece, que sacude el espíritu de cualquier persona de bien. En ella, la señora Ana Delia Magi, pariente de uno de los militares que combatieron a las bandas marxistas en la década del 70, denuncia el trato humillante que reciben todas las familiares que concurren al penal donde se encuentran alojados aquellos por parte de las autoridades de ese lugar. Esta tremenda situación es soportada desde hace 21 años sin que ninguna autoridad nacional, hasta ahora, tome cartas en el asunto. Manoseos de todo tipo, amenazas, empujones, insultos y todo tipo de improperios fueron en ese largo tiempo los padecimientos que tuvieron que sufrir madres, hermanas, hijas y nietas de aquellos hombres. El odio brutal de esa gente, fomentado por el nefasto gobierno anterior, hizo posible que la humillación, el destrato y la venganza estuvieran a la orden del día. Es hora de acabar con esta bestialidad, y de que las nuevas autoridades pongan manos a la obra para que los hacedores del mal dejen de hacer daño de una vez por todas.

Juio C. Borda DNI 11.478.116

#### **Baches**

Con posterioridad a las tormentas de hace tres semanas aparecieron a la salida hacia el centro del túnel de Libertador varios baches, que se pretendió tapar con dos planchas de acero que no hicieron más que agravar el problema y que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen sin arreglar. Lo mismo ocurre en muchas otras calles y avenidas de la ciudad. Esos baches (como lo son también las tapas y alcantarillas desniveladas) son un serio peligro para el tránsito en general y para los motociclistas en especial, que corren serio riesgo de accidentes. Da la sensación de que son "obligatorias" las obligaciones de los contribuyentes (patentes, VTV, etc.), mientras que las de los funcionarios (como es el mantenimiento de la vía pública) son meramente "facultativas". Me gustaría saber si ante un accidente personal causado por esos baches (como mínimo) desatendidos responderán los funcionarios incumplidores. Y aclaro que hablo de los "funcionarios incumplidores" y no de la ciudad, que somos todos nosotros y que ya de por sí es responsable. Pablo Correch

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

DNI 17.203.219

**INTERNAS Y PUJAS** 

# La fase de institucionalización de la revolución libertaria

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

nternas, pujas por cargos, ambiciones desatadas, especulaciones electorales, conflictos que se salen de proporción... A pocos meses de haber accedido al gobierno, La Libertad Avanza está envuelta en las típicas tensiones que siempre caracterizaron a los partidos políticos. Y no solo en nuestro país: en entornos institucionales más transparentes y previsibles, en democracias más maduras, también se verifican estos comportamientos. Inevitable dolor de cabeza para el Presidente, que enfatiza insistente sobre los aspectos diferenciales de su visión del mundo, con una narrativa que mantiene sus fundamentos conceptuales en especial en un contexto en el que su administración está obligada a negociar y sostener posturas más pragmáticas. "No me importa si no me aprueban la 'Ley de bases', declaró esta semana. mientras su equipo hacía esfuerzos denodados para consensuar una versión mucho más acotada y moderada (casta friendly) que el utópico proyecto original.

¿Era plausible esperar una modificación palpable de las formas de sociabilidad política, una dinámica más civilizada de relación entre las partes, una conducta distinta de los integrantes de la aún embrionaria fuerza oficialista? Si la visión de Javier Milei fuera compartida in toto por el resto de su hasta ahora pequeña fuerza, si sus ideas y principios hubieran impregnado las mentalidades y prácticas de quienes la integran, entonces lo ocurrido en estos días debería estar generando decepción y hasta preocupación, en especial para él mismo y para su influyente hermana. Pero poco o casi nada de eso sucedió. Tanto la conformación de las listas de candidatos como el proceso de expansión territorial de LLA se hizo como suele ocurrir con las fuerzas emergentes: con enormes cuotas de utilitarismo e improvisación, contra el tiempo y la escasez de recursos, en medio delaincertidumbreylasdudasque distinguen a los tiempos preelectorales. Más: buena parte del plantel que estuvo a cargo de ese esfuerzo quedó desplazado del estrecho núcleo de influyentes que rodea al Presidente. "Las cosas se hacen como se puede, se construye con lo que hay", reconoce un integrante de Pro que tuvo un papel crucial en los albores de esta fuerza. Pretender homogeneidad de criterios y disciplina interna resulta, por lo menos, algo exagerado. O, simplemente, una insensatez.

Otra interpretación de este fenómeno, analíticamente más interesante, es que las reglas del juego, formales e informales, influyen en los comportamientos de los actores políticos. En entornos políticos estables, con partidos asentados o con una dinámica de funcionamiento interno que orienta a los protagonistas y acota el margen de incertidumbre, existen mecanismos de selección de liderazgos, solución de controversias y negociación de diferencias para evitar que las tensiones escalen y terminen saliéndose de proporción. Con las fuerzas políticas nuevas ocurre lo contrario. Con una estructura aún gelatinosa, donde (a la moda de estos tiempos) todo es bastante



En este caso, lo interesante es que el proyecto político-partidario de LLA se acelera desde la comprobación de que sin una representación parlamentaria y territorial mucho más significativa, no resulta posible avanzar en la agenda de reformas estructurales que propone el Presidente. Es decir, el fracasooriginal de la "Ley de bases" y el riesgo, por ahora controlado, de que la Cámara de Diputados voltee el DNU 70/2023 de desregulación, parecen haber convencido al Presidente y sus colaboradores de que necesitaban incrementar sustantivamente su poder en términos "tradicionales". Las redes sociales pueden ser factores determinantes para instalar temas y comunicar acciones, sobre todo para la pelea cuerpo a cuerpo. Es parte de la política, pero de ningún modo la agota. Nada reemplaza el peso específico de la presencia en el Congreso, ni la influencia de los factores de poder reales, como los gobernadores o los intendentes.

Se puede incluso ganar elecciones sin un partido político consolidado, pero no se puede gobernar sin una fuerza política mínimamente sólida, con presencia en todo el territorio nacional. Ronald Reagan y Donald Trump (a pesar de sus inconmensurables diferencias) contaron con el respaldo del Partido Republicano; Margaret Thatcher pertenecía al Partido Conservador y lo lideró; Jair Bolsonaro tenía más de dos décadas de experiencia en el Congreso y se respaldó con parte del viejo y fragmentado tejido partidario brasileño.

Así, más allá de la saga de Oscar Zago o de las poco edificantes peleas en torno de Alfredo Olmedo en el Parlasur, estos procesos de reorganización y relanzamiento partidario son caóticos, desordenados, complejos y contradictorios. En rigor, la gestión del Gobierno se ve acompañada a menudo por una suerte de chimichurri con los mismos condimentos. Este gobierno presidido por un libertario, que considera que el Estado es un aparato criminal, de pronto recurre a la Comisión de Defensa de la Competencia por los fuertes aumentos en las empresas de salud privadas, ante la sospecha de cartelización. ¿No tuvo en cuenta este riesgo cuando dictó aquel DNU? ¿Podría ocurrir algo parecido en otros sectores, como el de las empresas de telefonía celular y de acceso a internet? Hablando de contradicciones, el propio Milei impulsa la reversión de los cambios en el régimen del impuesto a los ingresos (mal llamado "a las ganancias")

que había apoyado el año pasado. El Gobierno pretende bajar la carga tributaria, pero comienza su ges-

tión haciendo lo contrario. Bienvenidos entonces a la dura realidad que implica gobernar, en la que "tenés que hacer lo que tenés que hacer", con dosis infinitas de paciencia y pragmatismo. "Si dolarizaba, corría el riesgo de que me metieran preso", le confesó Milei a Alejandro Fantino. Nadie podía dudar de que "la casta" no se iba a entregar sin resistir. Pero¿tuvo acaso algo que ver en esta nueva perspectiva del Gobierno la opinión del FMI y de los múltiples enviados de la administración Biden? Algunas otras modificaciones parecen menos sencillas de comprender, como la del sector tabacalero: hasta el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. protestó por la decisión del Gobiernodemantenerel statu quo, a pesar dequeunempresarionacionalesel principal beneficiado en perjuicio de multinacionales del sector.

Después del impetutransformador original, la gestión Milei parece haber adoptado, con perdón de la palabra, una postura muchísimo más gradualista con tal de avanzar con la "Ley de bases" y llegar con más apoyo y certidumbre al Pacto de Mayo. Los procesos revolucionarios reconocen fases o períodos diferentes. Este parece haber entrado en una etapa de institucionalización: para que la libertad avance, su proyecto debe echar raíces, consolidarse, construir una herramienta electoral eficaz y aprender a ceder y consensuar. El manual de la vieja política que tanto detesta. •



32 | CONTRATAPA LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (Bl638BEA) Buenos Aires, Argentína. Tel, +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envío al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-





MANUSCRITO

# La música del país más feliz

Cecilia Scalisi

PARA LA NACION-

na vez más, por séptimo año consecutivo, Finlandia ha sido elegida en un ranking global como "el país más feliz del mundo", dicho en suomi, el idioma finés: Maailman onnellisin maa. Con el mismo nombre, tiempo antes de declararse país independiente, un compositor grandioso le daba vida a otra Finlandia, un poema sinfónico que le canta a la luz del día y representa el espíritu del pueblo escandinavo. La música de Jean Sibelius, un genio enamorado de la naturaleza (los paisajes nórdicos, el clima, el silencio, la quietud, los bosques, el agua de los lagos, la

luz de los atardeceres boreales), y la mitología (las sagas y la épica nacional del Kalevala), una música en cuyo final -Ha llegado tu mañana, Finlandia nuestra- está contenido el anhelo patrio y las ansias de independencia.

Con el colapso del régimen zarista y la revolución de octubre en 1917, Finlandia (que era hasta ese momento un gran ducado bajo dominio del Imperio Ruso) vio la oportunidad de concretar sus aspiraciones emancipadoras y el 6 de diciembre de ese mismo año se declaró república soberana. Parte del sueño de libertad y autonomía

que había animado esa proclama independentista encontraba en la música de Sibelius y en el romanticismo nacionalista de sus primeras creaciones, los valores del fervor patriótico, el espíritu heroico, la voz ideal del amor a la tierra y la exaltación más noble de su cultura. Sibelius-el finlandés más conocido del mundo-, compuso su Finlandia opus 26 en el año 1899, un poema sinfónico que tras la vehemencia y las pasiones que cuentan orquestalmente la lucha con el opresor, culmina en una alabanza esperanzadora. Esa sola sección, pletórica de júbilo, fue separada como una pieza en sí misma y adquirió, desde los albores de la emancipación, la estatura de un himno nacional. En varias ocasiones, ya que de hecho Finlandia no posee una canción oficial como símbolo, se propuso que este opus 26 cumpliera ese rol de manera definitiva.

Y es que no es solo Finlandia. Es también la consagratoria sinfonía coral de Kullervo, el personaje del Kalevala cantado en suomi, es la suite Karelia y el Vals triste que evoca la

nostalgia de la tierra, es El Cisne de Tuonela, La Ninfa del bosque, la suite Lemminkäinen yel completo legado de sus siete sinfonías y los inspirados poemas sinfónicos que se basan en los mitos fineses. Esporesa obra total que expresa el sentimiento de pertenencia e identidad de la nación, que la figura y el nombre de Jean Sibelius es un emblema que traspasa las cotas del genio musical para erigirse-caso único en el mundo para un compositor-en el héroe patrio. No en vano uno de los días

Es una obra total que expresa el sentimiento de pertenencia e identidad de la nación

nacionales en que se iza y celebra la bandera del "país más feliz del mundo" -la de la cruz azul de los lagos sobre el fondo blanco de la nieve-es precisamente el 8 de diciembre, día de la música finlandesa instituido

en honor al compositor en la fecha de su nacimiento.

Finlandia comparte con Rusia una frontera terrestre de 1340 km, que son a la vez frontera exterior de la Unión Europea.

Días atrás, según las sospechas de que Moscú, en represalia por la nueva política exterior adoptada por Finlandia (su alianza con la OTAN, la cooperación en defensa con Estados Unidos y el abandono de la neutralidad militar a partir de la invasión a Ucrania), lleva tiempo direccionando inmigrantes de Medio Oriente y África como potencial presión contra el país nórdico, Helsinki anunció que extremaba los controles migratorios y prolongaba de manera indefinida el cierre de los pasos fronterizos con su voraz vecino del este.

Dijo la Cancillería finlandesa en un comunicado alarmante "que la seguridad nacional y el orden público enfrentarían una amenaza grave". Hete aquí la discordia entre los dos extremos que se unen (o separan) en esta anécdota: el país feliz y la alabanza a su independencia. •

La historia

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta

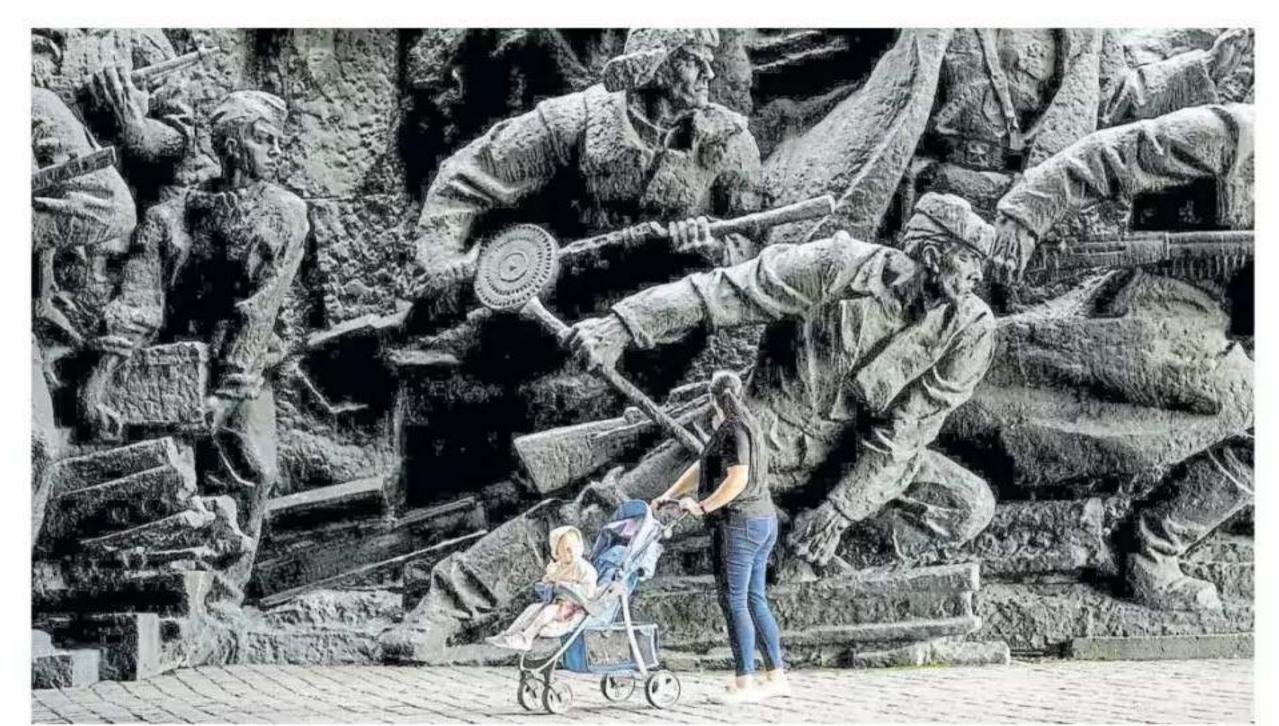

KIEV, UCRANIA 7 iene con la especie. Junto al don de la risa, la capacidad para el arte, la potencia de la palabra. Algunos de nosotros, hace un océano de tiempo, descubrieron los prodigios del fuego. Otros, hace no tanto, unos cuantos secretos del átomo. Y entre unos y otros, entre la enorme posibilidad del que construye, descubre e investiga, siempre, acosadora, la pulsión intermitente: hacer trizas al otro, por las razones que sean

(tan variables como creativo es el Homo sapiens). Destruir al que está enfrente, a los que lo rodean, a las ciudades donde habitan. La pulsión por aniquilar y su contracara; saberse, siempre, posible objeto de aniquilación. Viene con nosotros, el legado maldito, la espina emponzoñada que la mujer de la foto intuye mientras pasea por el Museo Nacional de Historia de Ucrania, junto a un bajorrelieve que ilustra escenas de la Segunda Guerra Mundial. •

**CATALEJO** 

La tecnología y su príncipe

#### **Hugo Beccacece**

Los argentinos nos hemos acostumbrado u obligado en los últimos tiempos a vivir con una cuota de incertidumbre y a repentizar, improvisar, inventar. Estos dones son bienvenidos en distintos ámbitos; más aún, hasta necesarios, esenciales en emergencias y básicos en jazz. Fuera de casos así, la improvisación frecuente en general delata fallas y pone a prueba a los miembros de grupos sociales.

En un país, no todos sus habitantes tienen aquellas cualidades; por cierto, se las puede mejorar y adquirir con aprendizaje, práctica y tenacidad. Esas posibilidades no siempre alcanzan resultados plenos. Algunos de los inconvenientes señalados afectan a numerosos mayores, sobre todo en la tecnología, casi omnipresente en la cotidianidad (baste mencionar bancos y finanzas). Lo dicho no es una crítica a los maravillosos adelantos de la civilización, lejos de ello. Es probable que los terribles sufrimientos de salud de los ancianos hallen futuras soluciones por medio de la intervención terapéutica tecnológica, entre otras disciplinas.

Sería el final feliz de un buen cuento de hadas, con malos redimidos y súbitamente devenidos bellos. Hasta con una moraleja en la que el protagonista sería el tiempo, que cura todos los males. •

RATING MARZO 2024 LIDERAMOS **EL PRIMETIME** DE SEÑALES DE Crónica TV 1,08 NOTICIAS DURANTE 0,74 Δ24 EL MES DE MARZO. 0,51 Canal 26 Fuente: Kantar Ibope Rating Total Hagares - Marzo 2024. Lun a Vie de 18 a 00 hs.





Toda la información de **Delfín (E) vs. Belgrano** en lanacion.com

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes

X @DeportesLN ■ Facebook.com/Indeportes

■ deportes@lanacion.com.ar

# deportes



# River avanzó otro casillero en la Libertadores

Con un muy buen remate de Echeverri, y otro gol de Colidio en el final, los millonarios vencieron 2-0 a Nacional (U) para afirmarse en la Copa

#### Gustavo Ronzano

PARA LA NACION

Lo primero que hay que hacer para salir del pozo, dicen, es dejar de cavar. Y eso había hecho River el domingo, ante Central. Cambióa tiempo, volvió a las fuentes, fue lógico, simple, y le dio forma al triunfo. Y así arrancó la historia contra Nacional. Haciendo las cosas sin vueltas, presionando, con actitud, con prolijidad, y con un 'Diablito' Echeverri encendido que a los 15 minutos frontó la lámpara para llenar todas las bocas de gol en la noche del Monumental. Y así terminó también. Con un 2-0 bajo el brazo que conquistó vía Colidio después de tanto insistir.

Eso sí, tuvo intermitencias su funcionamiento. Por eso le costó asegurar la victoria. Claro que enfrente tuvo a un buen equipo y eso le da más valor a estos tres puntos con los que el equipo de Demichelis robustece su recorrido como líder del Grupo H. Ya van 56 partidos con el Monumental colmado. Con 85 mil almas, incluidos los 3500 fieles de Nacional y un uruguayo eterno en la piel millonaria. Continúa en la página 2

LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024 2 DEPORTES

### FÚTBOL | INTERNACIONAL Y LOCAL



Herrera, al ataque en River, que tiene puntaje ideal

M. CORTINA

# Con la tranquilidad de haber superado a Boca en otra carrera

Con el triunfo, River dejó atrás a su eterno rival en busca del Mundial de Clubes

#### Viene de tapa

Porque esta vez estuvo Antonio Alzamendi, especialmente invitado por la dirigencia de River para la ocasión. Fue una noche de fiesta.

Y River, al fin de cuentas, ganó bien. No brilló, le perdonó la vida más de una vez a su rival, pero fue más y mejor que Nacional.

Y de paso, superó nada menos que a Boca en la carrera para llegar al nuevo Mundial de Clubes, que se desarrollará en los Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio del próximo año.

Palmeiras, Flamengoy Fluminense ya están clasificados por haber sido los campeones de las últimas ediciones de la Libertadores. El cuarto saldrá de la versión 2024, y la quinta y sexta plaza de Sudamérica (el torneo contará con 32 participantes) la definirán los mejores posicionados en el ranking de la Conmebol, que tenías como líder a Boca (71 puntos) y como escolta a River (70). Ahora el Millonario trepó a 73.

River tuvo enfrente a un rival con un puñado de particularidades que los emparenta. Nacional, este Nacional del Chino Álvaro Recoba, había arrancado su recorrido por el Grupo Hcon un triunfo por 2-0 sobre Libertad de Paraguay, en Montevideo, el mismo resultado con el que el equipo de Núñez se impuso en la primera fecha sobre Deportivo Táchira, en Venezuela.

Recoba, que asumió en octubre y, al mejor estilo Demichelis, no suele poner la misma formación en dos partidos seguidos, es el mismo que fue convocado por Marcelo Gallardo para hacer historia juntos en El Bolso trece años atrás, el mismo que alguna vez enfrentó como delantero del Inter a Demichelis (defensor en el Bayern Munich) por la Champions 2006/07.

Nacional, que marcha cuarto en el certamen uruguayo, con 13 puntos en siete fechas, debajo de Peñarol, Progreso y Boston River, viene de vencer 1-0 a Cerro Largo, con gol de Gabriel Báez, uno de los laterales. El otro, Leandro Lozano, convirtió en el duelo copero frente a Libertad. Acaso esos datos representan una síntesis de lo que pretende el entrenador: la llegada por afuera, como parte de la presión general, algo que le costó aceitar en el comienzo de su gestión cuando sólo cosechó dos triunfos en las primeras seis presentaciones.

Cuando el 1-0 parecía sellado, Colidio marcó de cabeza el segundo. Y chau Nacional. Asunto resuelto y tranquilidad definitiva para el Millonario. En dos semanas, el miércoles 24, River irá por más en Asunción ante Libertad por la tercera fecha. Pero esa será otra historia. •

#### RIVER

#### NACIONAL (U)

#### River (4-2-3-1)

Franco Armani (7); Marcelo Herrera (7), Leandro González Pirez (6), Paulo Díaz (7) y Enzo Díaz (6); Rodrigo Villagra (6) y Rodrigo Aliendro (6); Pablo Solari (5), Ignacio Fernández (6) y Claudio Echeverri (7): Miguel Borja (6).

DT: Martín Demichelis.

#### Nacional (4-3-3)

Luis Mejía (6); Leandro Lozano (6), Franco Romero (5), Diego Polenta A (5) y Gabriel Báez A (6); Mauricio Pereyra (5), Lucas Sanabria (5) y Alexis Castro A (5); Antonio Galeano (6), Gonzalo Carneiro (6) y Christian Ebere (6).

DT: Álvaro Recoba.

Goles: PT, 15m, Echeverri (R); ST, 48m, Colidio (R).

Cambios: ST, 15m, D. Zabala (6) por Pereyra (N); 18m, F. Colidio por Solari y E. Barco por I. Fernández (R); 22m, M. Antoni por Polenta y F. Cairus por A. Castro (N); 29m, M. Lanzini por Echeverri y S. Simón por Aliendro (R); 36m, M. F. Santander por Carneiro y J. Recoba por C. Ebere, y 38m, M. Kranevitter por Villagra (R). Árbitro: Cristian Garay, de Chile (bien).

Estadio: River.

#### Lanús ganó con mucho esfuerzo

En el sur, con goles de Peña Biafore y Bou, Lanús venció a Deportivo Garcilaso por 2-1, porelGrupoGdelaSudamericana. Erustes había igualado para los peruanos, que sufrieronlaexpulsióndeUrruti.



La segunda etapa de Insua como entrenador de San Lorenzo llegó a su fin tras los flojos resultados locales e inte

# El salto de calidad jamás llegó e Insua dejó de ser el DT de San Lorenzo

Tras haber sacado al Ciclón de una situación delicada, el ciclo perdió fuerza; Zubeldía, Holan y Gorosito aparecen en carpeta

#### Ariel Ruya

LA NACION

Le devolvió la paz, el sentido de pertenencia y esa nostalgia bien entendida. Ganó clásicos influyentes, se escapó del descenso cuando el declive era una amenaza real, les dio impulso a jóvenes promesas y, con lo puesto, logró la clasificación para disputar esta Copa Libertadores. Ni Boca ni Racing, con sus millones: San Loren-

zo. Nunca tuvo un equipo de calidad manifiesta y, también, se excedió en el argumento del orden de, una reunión entre los dirigeny progreso. Casi siempre de atrás tes dictaminó el adiós del DT. Se hacia adelante. Casi siempre con la convicción del arco propio.

No fue bueno lo de 2024, los dirigentes (relativamente nuevos, que heredaron su legado) lo espiaban con relativa desconfianza y los resultados -rápidamente eliminado de la Copa de la Liga y con el futuro hipotecado en la Co-

pa Libertadores-le mostraron la puerta de salida. Ayer, por la tarva Rubén Darío Insua del Ciclón. Y no se trata de una salida más.

"Lamentamos que los resultados deportivos no hayan sido los esperados por todos [...] La historia de un ídolo del club como Insua siempre estará ligada a nuestros colores y el afecto seguirá intacto en el corazón de nuestros LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

# —— GOLF | AUGUSTA



rnacionales

hinchas", publicó anoche el cluben

sus redes sociales. De mayo de 2002 a hoy, casi dos temporadas después, un mundo. Es difícil verlo hoy, cuando el equipo es una moneda al aire, sostenido por Altamirano, Braida, reconvertido en defensor, volante y delantero por el sector izquierdo (un gran acierto del DT) y los goles de Adam Bareiro, también recuperado por la confianza que le dio el Gallego, de 62 años. La derrota por 2a0frenteaIndependientedelValle, en Quito (pudo haber sido una diferencia más amplia), tareas que se repiten (sin chispas, sin magia, rodeado de traspiés), la insistencia en intérpretes que no responden (como Carlos "Roca" Sánchez) y la poca participación de los refuerzos acercados por esta dirigencia provocaron el temblor final.

Luis Zubeldía, un objetivo de tiempo atrás, es el candidato oficial para reemplazar a Insua. Ariel Holany Néstor Gorosito, sin demasiado aval, también aparecen en escena. De todos modos, Leandro Romagnoli, hombre de la casa, saldría en un principio al rescate.

Insua dirigió una errática Copa de la Liga, en la que sólo pudo ganar tres partidos; marcha noveno, con 15 unidades. En el torneo pasado también falló de principio a fin: ganó dos partidos de 14. Mantuvo algunas diferencias conceptuales con Marcelo Moretti, el presidente, yalgunos hombres fuertes, se quejó por los refuerzos, por la confección de la lista de buena fe de la Libertadores e hizo algún tipo de comparación con el armado de la reserva.

Cuenta la historia que jugó tres partidos en el Viejo Gasómetro. El último, el traumático y definitivo 0 a 0 con Boca. Carlos Bilardo era el entrenador: a veces lo llevaba y lo traía en un Chevy celeste. Horas después del clásico, cerca de las 20, sonó el teléfono en su casa. Atendió la mamá de Rubén Darío Insua, un pibe, un mediocampista con futuro. Le pasó el tubo, mientras se miraban, madre e hijo, asombrados. "¿Estás cansado? Bueno, bueno, te llamo para decirte que jugaste bien, pibe", le dijo el Narigón. Y cortó.

El descenso, el ascenso. La revolución de las canchas. Campeón como entrenador de la Copa Sudamericana 2002: la primera final fue un mágico 4 a 0 sobre Atlético Nacional, en Medellín, con Leandro Romagnoli en "modo Maradona". Pasaron más de dos décadas. Una trayectoria por América del Sur: Ecuador, Perú, Colombia... La nostalgia de la camisa salmón, el recuerdo de una cábala y, entre tanta vida, el regreso a casa. Habitualmente con una barba de semanas y el pelo desordenado, el Gallego recuperó la paz que había perdido San Lorenzo. Insua le devolvió la esperanza. Adiós, pesimismo. Con el tiempo, hizo falta algo más. En una charla con LA NACION, Insua recordócómoera el duro contexto en el que vivía sus días el Ciclón.

"Se pasó muy rápido todo. Vi todos los partidos del primer semestre del año pasado y todos los partidos de 2021. Les presté mucha atención a los partidos de local. Me acuerdo que estaba con mi familia y veo, un día, creo que con Platense; salen los jugadores y les cae una silbatina, eso me llamó la atención. Cuando teníamos que hacer el calentamiento en ese partido con Independiente, el profe me pregunta dónde lo hacemos: 'Adentro', le digo, sin dudar. Pero 30 segundos después, lo llamo y le digo: 'Hágalo en la cancha'. Esperé que salgan todos y vi desde lejos que había tímidos aplausos. Ni un silbido. Y me dije: 'Esto es un paso adelante'. Independientetenía otra intensidad, ganaba los duelos individuales. Pero desde los 11 minutos del segundo tiempo hasta el final, no pateó más al arco. Empatamos y lo pudimos haberganado, fue un adelanto. Dicen que, cuando estás en el desierto, el agua es un oasis. ¿Cómo empiezan todos los partidos? Siempre 0 a 0. Mi equipo es ordenado, tiene la misma idea. Tres defensores y tres delanteros (casi) siempre", decía.

Y sedefendía de la scrítica s del sistema."; A quién no le gustaría jugar como el City? Juega en la Premiery hacegoles de papi fútbol. Toques en elárea chica. Defiende con uno, con dos, con cuatro. Si pierde la pelota, te vuelven loco. Juegan con ochotiposen el ataque. Todos quieren imitarloy nadie lo puede hacer. Bueno, sí, la selección argentina. Son dos equipos que juegan diferente al resto. ¿Si megustaría? Si..., pero dame un presupuesto. Guardiola, todos los años, contrata defensores de 40 millones de dólares. Te la ponen en el pecho, salen jugando. Defienden en 80 metros. Todos valen 40 palos. No hay que perder el tiempo en pensareneso. Todos querían replicar el Barcelona de Pep, pero nadie tenía a Messi, Xavi, Iniesta", sostenía.

Se va Insua, pero logró en dos años algo extraordinario: no hay un solo hincha del fútbol al que no le arranque una sonrisa.

### Gallardo cayó en otra final contra su bestia negra

Perdió la definición de la Supercopa de Arabia ante Al-Hilal, dirigido por Jorge Jesús

Cinco partidos, cinco derrotas. Dos de ellos, en finales. El Al-Ittihad de Marcelo Gallardo sufrió una goleada de Al-Hilal en la definición de la Supercopa de Arabia Saudita. El Muñeco tiene su bestia negra: el entrenador del cómodo líder local es el portugués Jorge Jesus, que cada vez que se enfrenta con el argentino, lo derrota. Implacable. El primer recuerdo es el más doloroso para River: la final de la Copa Libertadores de 2019 en Lima, donde Flamengo se impuso por 2-1 tras resolver el partido en un puñado de minutos, los últimos.

Ahora, Al-Hilal, y Jorge Jesus, ganaron la final por 4-1 gracias a los goles de Malcom (dos), Salem Al-Dawsari y Nasser. Hamdallah marcó para el perdedor, en el que actuó Karim Benzema, de deslucido trabajo. A esta altura, la aventura de Gallardo en Arabia Saudita resulta un paso atrás en su carrera. Pocas veces logró imprimirle su sello al conjunto, no ganó trofeos y tuvo varios contrapuntos con el atacante francés.

Al-Ittihad era el defensor del cetro, pero Gallardo chocó otra vez en un cotejo decisivo con el colega que es su némesis. El Al-Hilal de Jorge Jesus había superado por el mismo resultado en la otra semifinal a Al-Nassr, el conjunto de su compatriota Cristiano Ronaldo, que fue expulsado por una reacción insólita.

Al-Hilal es el cómodo líder de la liga, con un plantel muy fuerte, que tiene en el arco al marroquí Bono, a Kalidou Koulibaly en el centro de la defensa; a los volantes Ruben Neves y Milinkovic-Savic y a los delanteros Malcom, Mitrovic y Al-Dawsari, autor de un gol en aquel 2-1 de Arabia Saudita sobre la Argentina en el debut del Mundial de Qatar.

#### Dibu: el héroe y los abucheos

Por la ida de los 4º de final de la Conference League, Dibu Martinez fue decisivo con cinco atajadas para su equipo, Aston Vila, en la victoria 2-1 ante Lille. El conjunto francés, aun como visitante, tuvo un masivo apoyo de hinchas que abuchearon a Martínez en cada intervención. El recuerdo de la final de Qatar estuvo presente, y en el desquite se sentirá mucho más seguramente. Por la misma instancia de la Europa League, Di María marcó un gol en el triunfo2-1deBenficasobre Marsella; Atalanta (Musso) goleó 3-0 en Inglaterra a Liverpool (Mac Allister) y Leverkusen (Palacios) superó 2-0 a West Ham.

# DeChambeau es el líder del Masters tras aquella frase que lo castigó

En 2021 había subestimado el par del campo; ahora manda con 65 (-7)

Gastón Saiz

LA NACION

Si se trata del Masters, es muy mal consejo quedar esclavo de las palabras. Antes del certamen de Augusta en 2021, Bryson De-Chambeau llegaba como orgulloso y omnipotente campeón del US Open 2020, disputado en Winged Foot. Y en sus comentarios se le ocurrió subestimar el campo par 72 diseñado por Alister MacKenzie: "Lo veo como un par 67 para mí, porque puedo alcanzar todos los pares 5 en dos golpes, no hay problema. Si las condiciones siguen siendo las mismas, es el par que siento para mi juego. No soy arrogante: puedo llegar tan lejos como quiera". La apreciación enfureció a muchos y le trajo al californiano lo más parecido a una maldición: terminó 46" en aquella cita, después de dos opacas últimas vueltas de 75 (+3). Y lo peor fue que no superó los cortes clasificatorios en los dos torneos siguientes, en 2022 y 2023.

Ahora, con la lección aprendida y decidido a respetar el trazado del primer major del año, DeChambeau abrió con 65 (-7) para quedar como único líder, a uno del gran candidato, Scottie Scheffler, campeón en 2022. El jugador del LIV Golf, que logró estabilizar su cuerpo luego de haberse transformado hace algunos años en un musculoso desmedido sobre la base de una dieta extrema en calorías, arrancó con tres birdies y, también, encadenó tres aciertos seguidos entre el 15 y el 17. Si antes se lo valoraba por su potencia, ahora tuvo su principal carta con el putter. Después de creer que se comería el mundo yabriria una nueva era en golf, el

oriundo de la ciudad de Modesto pisa fuerte en un torneo que se retrasó dos horas y media por la lluvia y cuya primera vuelta no se completó.

"Tengo un nivel de respeto por este campo que es un poco diferente al de hace un par de años. Claramente, este jueves [por ayer] fue una gran prueba y pude conquistar una cancha muy dificil. ¿Aquel comentario del par 67? Ya sabés, uno se equivoca, No soy una persona perfecta. Todo el mundo se equivoca. Aprendes de tu error y aquel definitivamente fue uno", concedió DeChambeau, de 30 años, otro de los que demostró que jugar en la liga árabe no es sinónimo de oxidarse golfisticamente, como también evidenció el año pasado Brooks Koepka, segundo de Jon Rahm, el actual poseedor del saco verde.

Cuando los greens ya no estaban tan blandos como en la mañana, buena parte de los espectadores del Masters siguió a Tiger Woods, al que se lo vio sólido en lo físico, sin dificultades para desplazarse. Con todo bajo control durante las caminatas por el fairway, construyó un interesante recorrido hasta que la oscuridad lo frenó. Llevaba un total de -1 luego de completar el hoyo 13, cuando el fuerte viento movía los árboles de un lado a otro. El principal desafío para el ex N°1, que busca la sexta coronación en Augusta, es resistir las exigencias de un viernes con muy poco descanso, porque tendrá que salir temprano para completar los hoyos pendientesy, normalmente, necesita al menos dos horas de preparación para alinear su físico y encender motores. Solo la adrenalina de su buen juego puede aliviarle el esfuerzo.

Emiliano Grillo tuvo un inicio desalentador. El único argentino en el torneo empezó con tres bogeys y firmó una tarjeta de 76 golpes (+4) que lo colocan momentáneamente en el puesto 75 entre 89 jugadores. •



DeChambeau, que juega en el LIV, brilló en Augusta

4 DEPORTES LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

### CONTRATAPA | RUGBY Y FÚTBOL



Los Pumas tienen su cronograma de acción: esta vez serán cinco los partidos en el país y no seis

**GETTY IMAGES** 

# Plan 2024. Los Pumas definieron un calendario con varias sorpresas

La agenda incluye 12 partidos en cuatro continentes y alguna sede inesperada, como un escenario nunca visitado

#### Alejo Miranda

PARA LA NACION

No hay plata. El mantra que subyace la coyuntura argentina no es ajena al rugby. A tres meses de que los Pumas entren en la cancha, la UAR finalmente pudo cerrar las negociaciones pertinentesy confirmó las sedes para los partidos del año en casa. El calendario entraña algunas sorpresas: en lugar de los tradicionales seis partidos como localesta vez habrá sólo cinco, y el equipo paseará por escenarios poco habituales, entre ellos uno que pisará por primera vez.

Como ya se venía anticipando, los Pumas resignaron uno de los partidos de la ventana de julio, que tradicionalmente consta de tres Test Matches en la Argentina, para viajar a Maldonado a enfrentar a Uruguay. Otra novedad es que volverán a La Plata después de 10 años, pero no al Estadio Unico sino a la cancha de Estudiantes, donde actuarán por primera vez en su historia. Además, la cancha de Colón de Santa Fe volverá a acoger a los Pumas, se repite la sede de Santiago del Estero y se mantienen los habituales escenarios de Mendoza y Vélez.

En definitiva, el estreno de la temporada será el sábado 6 de julio en Mendoza, en el primer Test Match ante Francia. La revancha ocurrirá siete días más tarde, en el José Amalfitani. La ta ante los Teros en Maldonado, el sábado 20.

En el Rugby Championship, el primer partido en casa de los Pumas será en la tercera fecha, cuando recibirán a Australia en el Estadio Uno de La Plata, el 31 de agosto. Una semana más tar-

de, el partido de vuelta se jugará en Santa Fe. El sábado 21 de septiembre jugarán su último partido como locales, ante Sudáfrica, en Santiago del Estero.

La demora en la confirmación de las sedes responde a las dificultades que tuvo la Unión Argentina de Rugby en las negociaciones con los distintos aspirantes a albergar un partido de los Pumas. La "venta" de la localía a los distintos gobiernos provinciales o municipales interesados en recibir al seleccionado, que capitalizan, por ejemplo, difundiendo el turismo, es una de las principales fuentes de ingreso de la UAR. En años anteriores, un partido del Rugby Championship tenía un cachet que rondaba el millón de dólares. No fue sencillo, pero después de mucho trabajo se logró configurar el cronograma.

El primer partido de la temporada, ocho meses después de la última actuación (ante Inglaterra, por la medalla de bronce en el Mundial 2023), será ante Francia en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Un escenario que se ha convertido en un clásico, aunque, acostumbrado a recibir al Rugby Championship, este año baja de status. Desde que los Pumas ingresaron al certamen hemisférico en 2012 hicieron de locales allí en ocho de los 12 años siguientes. Incluso el año pasado tuvieventana se cerrará con una visi- ron el honor de ser la primera ciudad del interior del país donde los All Blacks jugaron un Test Match.

> La revancha ante los franceses será siete días más tarde en Vélez, que desde la segunda mitad de los 80 se constituyó en la casa de los Pumas. Allí juga

ron su último partido en el país, ante Sudáfrica antes de viajar al Mundial de Francia, aunque no era sede de un partido de la ventana de mitad de año desde 2013. cuando los Pumas recibieron la visita de Inglaterra.

Para el tercer partido de julio, los Pumas cedieron la localía y visitarán a Uruguay. La decisión está en línea con la postura de la UAR de apoyar el crecimiento de los países emergentes de la región, un reclamo que seleccionados como los de Uruguayy Chile hicieron sonar durante el último Mundial, especialmente por la falta de competencia ante equipos de elite. El partido será en el estadio de Maldonado, con capacidad para 25.000 espectadores. La Argentina no enfrenta a Uruguay con su primer equipo desde 2006, cuando jugaron por las eliminatorias para el Mundial de Francia 2007 en el CASI: victoria 26-0 con dos tries de Miguel Avramovic y 16 puntos de Federico Todeschini con el pie.

Después de viajar a Nueva Zelanda para enfrentarse a los All Blacks (el sábado 10 de agosto por segunda vez en la historia en el Eden Park de Auckland yel

#### Agenda albiceleste

Día a día, partido por partido, torneo por torneo, toda la actividad de los Pumas:

#### Julio

6/7, 16hs - Pumas vs. Francia, en Mendoza 13/7, 16hs - Pumas vs. Francia, en Vélez 20/7, 16hs - Uruguay vs. Pumas, en Maldonado

#### Rugby Championship

10/8, 4:05hs - All Blacks vs. Pumas, en Wellington 17/8, 4:05 hs - All Blacks vs. Pumas, en Auckland 31/8, 16hs - Pumas vs. Australia, en La Plata 7/9, 16hs - Pumas vs. Australia, en Santa Fe 21/9, 18hs - Pumas vx. Sudáfrica, en S. del Estero 28/9. 12.05hs - Sudáfrica vs. Pumas, en Nelspruit

#### Noviembre

9/II, a conf. - Italia vs. Argentina, en Italia 15/11, 17.10 hs - Irlanda vs. Argentina, en Dublín 23/11, a conf. - Francia vs. Argentina, en Paris

17 en Wellington) en las primeras dos fechas del Rugby Championship, los Pumas volverán a jugar en la Argentina recién el 31 de agosto, cuando recibirán a Australia, en Santa Fe. El seleccionado regresa a la cancha de Colón luego de seis años. La última jornada allí fue en julio de 2018, el día en que renunció Daniel Hourcade tras la derrota ante Gales. Será el quinto Test Match en el Cementerio de los Elefantes, donde también hubo un amistoso ante Stade Français en 2012, el primero por el certamen hemisférico.

La cuarta fecha marcará un estreno para los Pumas: por primera vez jugarán en la cancha de Estudiantes de La Plata, inaugurada en 2019 con capacidad para 32.500 espectadores. La buena relación entre la UAR y Juan Sebastián Verón, presidente del club platense, auguraron la concreción de este viejo anhelo de ambas partes. La Plata había sido sede del duelo ante los All Blacks durante los primeros tres años del Rugby Championship (2012-2014), en el Estadio Unico, y en 2015 jugaron un partido preparatorio para el Mundial ante Barbarians Franceses en La Plata Rugby Club, pero desde entonces el seleccionado no había regresado allí.

La despedida de la Argentina en la temporada ocurrirá el 21 de septiembre en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, un escenario que albergó a los Pumas por primera vez en 2022, en el tercer partido de la serie ante Escocia, en el inicio del ciclo Cheika, y que en los últimos años se ha convertido, de la mano del poder de gobernador Gerardo Zamora, en un epicentro para el deporte. Allí también jugó el seleccionado de Lionel Scaloni en su primer partido tras el título en Qatar, fue sede del Mundial Sub20 y albergó la final de la Copa de la Liga 2023 ganada por Rosario Central.

El cierre del Rugby Championship será la revancha ante los Springboks, una semana más tarde en Nelspruit, donde ya jugaron en 2016. Luego vendrá la ventana de fin de año con la clásica gira por Europa (9, 15 y 23 de noviembre) que incluirá atractivos duelos ante Italia, dirigida por Gonzalo Quesada, en sede a designar; ante Irlanda, en Dublín, y contra Francia en el Stade de France, de París. •

### Estudiantes y Boca se ponen al día en La Plata

Estudiantes y Boca completarán hoy, a las 19.30, el partido interrumpido por la lla fecha de la Copa de la Liga tras la descompensación del futbolista del Pincha Javier Altamirano, El encuentro estaba 0-0 y le restaban 63 minutos (se dividirán en dos etapas). El cotejo será crucial para ambos en la Zona B, en busca de la clasificación a los playoffs. •



#### **ESTUDIANTES**

ENTRENADOR: E. Domínguez. M. Mansilla; E. Mancuso, L. Lollo, Z. Romero y G. Benedetti; F. Zuqui, S. Ascacíbar, E. Pérez y J. Sosa; E. Cetré y G. Carrillo.

#### BOCA

4-3-1-2

ENTRENADOR: D. Martínez. S. Romero: L. Advincula, N. Figal, M. Rojo y L. Blanco; G. Fernández, E. Fernández y K. Zenón; C. Medina; L. Langoni y E. Cavani.

**Arbitro:** Fernando Echenique. Estadio: Estudiantes.



#### Fútbol

Copa de la Liga

19.30 » Estudiantes vs. Boca. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

#### Golf

Masters de Augusta 15.45 » La segunda vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

#### Tenis

El ATP Masters 1000 de Montecarlo

6 » Los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

#### Rugby

Súper Rugby Americas 19 » Peñarol Rugby vs. Cobras Brasil Rugby. ESPN 4 (CV 105 HD) DTV 1624 HD) 21 » Pampas vs. Yacare XV. Star-

#### Básquetbol

La NBA 20 » Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers. NBATV (CV III – DTV 677/1677 HD) 21 » Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies, ESPN 2 (CV

Liga Nacional 20.10 » San Lorenzo vs. San Martín (C). Dsports (610/1610 HD)

23/102 HD-DTV 1622 HD)

# espectáculos

PAULO LONDRA El rapero cordobés prepara su regreso luego de un largo periodo de ostracismo contractual Pagina 3

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Ariadna en Naxos. Una ópera sobre la ópera, con artistas en pie de guerra

La obra de Richard Strauss, una reflexión sobre dos mundos en disputa, el del arte y el de la realidad, llega al Colón con la puesta de Marcelo Lombardero y la dirección musical de Günter Neuhold

Texto Cecilia Scalisi

n la mayoría de las produc-ciones, no es la historia de la composición lo que cuenta a la hora de apreciar los valores de una ópera en el escenario. Curiosamente, y del modo más magistral y elegante que el género haya brindado en la modernidad, es aquí la propia concepción del arte, la esencia de la obra.

Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal, el compositor alemán y el libretista, dramaturgo y poeta austríaco conformaron una de las duplas más fecundas y exquisitas que ha dado el siglo XX en materia lírica, alumbrando títulos descomunales como Elektra y Der Rosenkavalier, La mujer sin sombra, Die ägyptische Helena, Intermezzo, Arabella y esta brillante Ariadna en Naxos. Creada en 1912 y reversionada en 1916, es precisamente la cuestión teatral y operística en sí misma. Es la ópera acerca de la ópera.

Ariadna en Naxos (una partitura compuesta en dos partes: la primera llamada "Prólogo" y la segunda llamada "Ópera") nació con una fisonomía muy diferente a esta con la que pasó a la posteridad y que cuenta el siguiente cuento: un mecenas, el millonario más rico de Viena, contrata a unos cantantes líricos para ofrecer en su casa la representación de una tragedia griega basada en la mitología -Ariadna abandonada por Teseo en la isla de Naxos después de que el héroe matara al Minotauro y encontrara la salida del laberinto gracias al secreto revelado por ella-, pero luego de considerar que la ópera seria es demasiado aburrida, impone alivianar el drama y hacerlo más tolerable a su gusto mezclandoel argumento del mito con las intervenciones de una caprichosa troupe de comediantes representados en figuras de la commedia dell'arte que utilizan el lenguaje clásico de la ópera bufa.

Continúa en la página 2



Una puesta que refuerza el eclectisismo de una obra clásica pero muy vigente

MÁXIMO PARPAGNOLI / TEATRO COLÓN

## El fenómeno de Mejor no decirlo

TEATRO. La obra con Imanol Arias y Mercedes Morán agota las funciones

ticas de movimiento de público de la cámara que congrega a dueños de teatros y productores del circuito comercial de Buenos Aires lo confirman esta vez con una solidez más que contundente. La obra que protagonizan Mercedes Morán e Imanol Arias dirigida por Claudio Tolcachir lidera tres de los cuatro

a la recaudación, el de cantidad de espectadores y el referido a valor promedio de las entradas. Solamente aparece en segundo puesto en el que da cuenta del porcentaje de ocupación de sala pero, vale aclarar, solo aparece superado por un espectáculo de stand up, el de Homero Pettinato, que realizó una

El fenómeno de Mejor no decirlo se rating que semanalmente da a co- única función semanaly no las siete veía venir. Pero las últimas estadís- nocer Aadet: el que hace referencia que realizó la semana pasada Mejor no decirlo. De paso, fue la obra que hizo mayor cantidad de funciones entre las 10 más vistas).

Antes semejante demanda la producción de Paseo La Plaza junto al elenco están analizando extender la temporada mas allá de las 10 semanas inicialmente previstas.

Continúa en la página 3

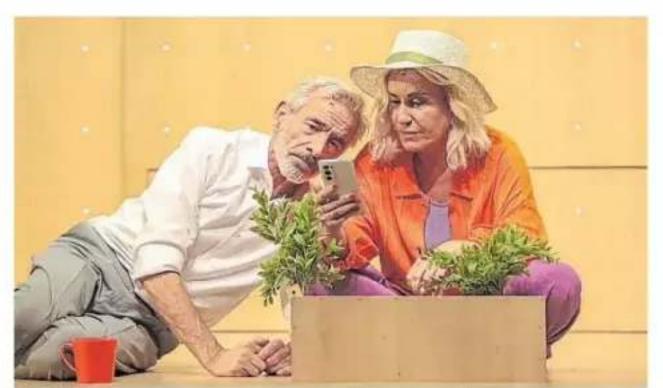

El actor español, como en su casa; con Morán, en el escenario SMWPRESS

2 ESPECTÁCULOS LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

#### Viene de tapa

De entre los bufones sobresale el personaje de Zerbinetta, una soprano ligera para quien Strauss escribió una de las arias más virtuosas de la cuerda, en claro contraste de estilo musical, de ética y filosofía de la vida.

El proyecto de la Ariadna primigenia, concebida en 1912 como una música incidental para la adaptación de El burgués gentil hombre de Molière realizada por Hofmannsthal, naufragó a causa de las varias confusiones que generaba la hibridez del género, que la situó entre la lírica y la prosa (en cuanto a la forma) y entre la ópera seria y la ópera buffa (en cuanto al contenido y el lenguaje). De aquel impulso inicial quedó lo que hoy se conoce como la segunda parte (la "Ópera"), mientras la primera (el "Prólogo") fue un agregado posterior, estrenado, va sí con éxito cuatro años más tarde, después de que Hofmannsthal lograra convencer a Strauss de recuperar la pieza, descartar la inclusión de Molière y darle una vuelta de tuerca dramatúrgica genial con el añadido de ese preámbulo que explica y justifica los desopilantes enredos que se sucederán a continuación del intervalo.

¿Por qué es importante informar estos antecedentes? Para comprender y apreciar no solo el salto espectacular que hace Strauss de una sección a la otra, sino también la fusión musical soberbia que logra el compositor entre un lenguaje lírico-romántico, por un lado y, uno cómico-ligero que es teatral y discursivo, por el otro. Idea y realidad. Dos mundos, en definitiva, que se funden en la historia de amor y en la embriagadora música straussiana.

#### Traducido a la actualidad

Si bien para la apertura de la temporada de un gran teatro lírico se espera el estreno de una producción nueva, continúa la práctica que viene llevándose a cabo en los últimos años de recurrir a producciones alquiladas (el Fausto, de Stefano Poda, en 2023, realizado para el Teatro Regio di Torino), o a la reprise de puestas propias, como La Bohème, en 2022, y esta Ariadna en Naxos, que se verá esta noche en la regie de Marcelo Lombardero, creada en 2011 para el Teatro Municipal de Santiago de Chile, luego producida y adaptada para el Teatro Colón en 2019. "Es la cuarta reposición que presentamos de esta puesta tras de un largo recorrido" explica el regisseur a cargo de la dirección escénica.

Con dos elencos repartidos en seis funciones, Ariadna contará con la batuta del experimentado maestro austríaco Günther Neuhold y la talentosa soprano Carla Filipic-Holm en el rol protagónico de Primadonna/Ariadna (personajes del "Prólogo" y la "Ópera" respectivamente), alternando ese doble papel con su destacada colega, la soprano japonesa radicada en Brasil, Eiko Senda, encabezando el segundo reparto.

"El primer elemento complejo al que me enfrenté al pensar esta puesta -agrega el regisseur a pro-

# Ariadna en Naxos. Una puesta orgánica y divertida en el Colón

Con esta obra abre hoy la temporada lírica del coliseo porteño; la puesta combina el drama con el humor de una forma actualizada gracias al director Marcelo Lombardero



Ariadna, un personaje en dos dimensiones

MÁXIMO PARPAGNOLI / TEATRO COLÓN

pósito de la temática y los desafíos de interpretar la acción desde una mirada actual-, es cómo contar esta rivalidad entre la ópera seria y la ópera buffa que es la disputa en la que Strauss y Hofmannsthal abrevaron para plantear las contradicciones que se exhiben en la trama, es decir: un concepto acotado al públicoentendidoy conocedor que deja afuera al público general. Mi idea fue exacerbar esa tensión, resignificar la ópera seria llevándola a un lugar historicista adentro del teatrino barroco que se arma en el gran salón de la casa de este burgués que es aquí un millonario moderno. Y, en el otro extremo, darle a la ópera buffa la connotación que tenía en su época, también lejana para los tiempos que corren, por lo que hoy equivaldría, como género menor, a la comedia musical contemporánea, el teatro musical popular o al musical".

"El otro condicionamiento -continúa el director, cantante durante años en la cuerda de barítono-, es

la figura del compositor joven [un personaje que aparece solo durante el "Prólogo" y originalmente como rol travestito] al estilo de Mozart que para mí se acerca más a una compositora mujer y que también, por ese guiño de Strauss y Hofmannsthal al siglo XVIII, le queda muy lejano al espectador de estos días. Lo que importa de ese papel es el contraste del artista con el mecenas que se siente finalmente dueño del producto artístico porque es quien lo paga. Algo muy vigente en estos tiempos y sobre lo cual esta obra ayuda a reflexionar en clave de humor. En síntesis -concluye-, he buscado poner de relieve la comedia, jugar con pequeños tics de la vida teatral como el tenor que habla dos frases y se queda mudo o el maquinista que desarma la utilería antes de que termine el ensayo, hacer reir con los artistas que se creen la cima del mundo mientras acaban relegados por el simple efecto de unos fuegos artificiales, algo que, amén de lo paradójico, resulta

divertido y cercano a la realidad."

Según Carla Filipic-Holm, protagonista que abordó el personaje en cuatro producciones, la realización del Colón resulta "orgánica, grata y divertida" para ayudar al cantante y potenciar el mensaje. "Se nota que detrás de la régie hay un hombre de teatro que fue cantante porque entiende lo difícil que es estar en un escenario tan grande y con una obra que tiene la dinámica de un espacio reducido --define la soprano argentina, de amplia y reconocida trayectoria en el exterior -.. Sentirse contenido en la escenografía, tanto en sentido figurativo como metafórico, implica que a las voces las ayuda tener un marco físico real que permite cantar con holgura y tranquilidad, sin estar pensando que la voz se dispersa porque cuando esa preocupación desaparece, el intérprete se puede dedicar a las sutilezas, las dinámicas, los márgenes para los pianos, la articulación y los contrastes, algo imposible cuando se canta fuerte para evitar que la voz

se pierda en la inmensidad de un espacio abierto. El armado [el pequeño escenario que se ha montado adentro del escenario mayor que es el living de la casa del burgués] contribuye a su vez a marcar lo ridículo, lo insostenible, lo afectado y lo tragicómico de una situación completamente insólita".

Por su parte, Eiko Senda destaca el aporte y la gran conducción musical de Günther Neuhold, director nacido en Graz y formado con una leyenda del mundo germano como Hans Swarowski. "Neuhold trabaja con la madurez de su trayectoria y con el estilo de una época donde cada pequeña cosa hace la enorme diferencia estética como indicar por ejemplo el exacto momento y manera en que se debe pronunciar una sílaba para lograr determinado efecto en la articulación del idioma alemán, con la fuerza de sus consonantes y las intenciones de cada fraseo. El tiempo es algo que fluye -describe Eiko-. Nunca está quieto y en la música y en el canto, es con la consonante que se crea una imagen visual. El maestro trabaja al gusto y a la usanza antigua del Lied alemán, que establece claramente el detalle y el compromiso de hacia dónde vamos con el texto y las ideas que desarrollamos. Esa elaboración fina y profunda del idioma se traducirá en la calidad del conjunto en esta puesta."

¿Quién es Ariadna, la Primadonna? "Ariadna, la ópera -define Filipic-Holm-, es una comedia con un humor exquisito y una música extraordinaria que alcanza una profundidad, un lirismo y una belleza increibles. Ariadna, el personaje, aparece en el segundo acto. Lo interesante es que en el primero, siendo Primadonna, no tiene nada de encantadora, es prejuiciosa y egocéntrica, es la parodia del estereotipo y el elitismo del cantante lírico que desprecia el género popular. En el "Prólogo" es un grotesco y por eso su canto es cómico y feo, es la voz de una mala persona que se niega a compartir el escenario con comediantes sencillos que se burlan de un arte mayor como la ópera seria. Y en la "Ópera", luego, tras un contraste enorme, canta una música lírica, bella e inspirada. Son dos vocalidades completamente distintas y esa es una genialidad de Strauss.

Sobre los desafíos de dar vida a una partitura con variedad de timbres y exigencias de flexibilidad vocal y dramática, las cantantes que comparten el papel ofrecieron sendos puntos de vista para enriquecer la apreciación del espectador: "Cuando abordamos Wagner y otras óperas alemanas -explica Eiko-, hay una columna en la estructura de la frase mucho más dura y recta que en Strauss". •

#### Ariadna en Naxos

de Richard Strauss. Ópera en dos partes, con libreto en alemán de Hugo von Hofmannsthal. Dirección musical: Günter Neuhold.

Funciones, hoy, a las 20; el domingo 14, a las 17; el martes 16, el miércoles 17, el jueves 18 y el viernes 19, a las 20.

Teatro Colón.

Entradas, desde 3500 pesos.

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024



# Paulo Londra prepara un nuevo disco y sale de su ostracismo contractual

MÚSICA. De ser lo más escuchado en plataformas, el cantante y rapero cordobés entró en un limbo artístico; los fans esperan más canciones y un nuevo disco que estaría cerca de editarse



Una ascenso muy rápido, el golpe y ahora la revancha

WARNER MUSIC

#### Mauro Apicella LA NACION

"Cada vez falta menos", publicó hace dos semanas Paulo Londra en su cuenta de Instagram, para acompañar una serie de tres fotografías en las que se lo ve cantando frente a un micrófono. Parece una situación de ensayo. Los comentarios de sus fans nos se hicieron esperary le "llovieron" sobre el posteo. "Espero que hayas leído bien el contrato", escribió un usuario; "Te esperamos con muchísimas ansias", señaló otro.

Una vez resueltos por vía judiles que Londra mantenía con el más reproducciones en YouTube Todo comenzó en Colombia, en productor Ovy On The Drums (y que lo llevaron a un autoimpuesto silencio musical durante unos años), se esperaba que el cantante cordobés regresara con todo a las bateas virtuales con la prisa de siempre y sin pausas. Pero nada de eso ocurrió. Si bien, cuando el litigio estaba definido a su favor,

lanzó un par de canciones y luego un álbum, ahora cada paso que da no es con la velocidad ni con el vértigo de cuando era un adolescente capaz de llevarse el mundo por delante. Ahora elige cuidadosamente con quién asociarse y desde allí se proyecta al exterior. De ahí que firmara recientemente un contrato con WME (William Morris Endeavor) para su representación de giras a nivel global, luego de su reciente unión con Dale Play Records para su carrera discográfica y con Buena Productora para su management.

Para 2018, con apenas veinte y Spotify, gracias a temas como "Adán y Eva", "Nena maldición" , "Chica paranormal", y los feats. "Cuando te besé" (con Becky G) y "Te amo" (con Piso 21). Homerun (2019) fue su primer álbum, que alcanzó más de 8700 millones de reproducciones. Pero en la trastienda de ese fenómeno las

Con apenas veinte años, era el argentino con más reproducciones en YouTube y Spotify.

Se convirtió en una especie de rehén contractual de los productores.

2017, adonde el cantante llegó con 19 años y sed de fama. Confió en sus nuevos socios, el portorriqueño Kristo y el colombiano Daniel Oviedo (Ovy On The Drums). Pero un año después se convirtió en una especie de rehén contractual de los productores. Denunció que fue llevado de manera tramposa a

firmar contratos y, luego, recibió presiones para no abandonar el sistema de trabajo al cual había sido inducido.

El conflicto estalló cuando decidió poner fin (de palabra) a la relación con sus socios. Pero esto le impidió seguir trabajando de manera independiente. En el verano de 2020 comenzó a gestarse una especie de red de solidaridad con el cantante. Hasta Duki salió en su defensa con algunos comentarios. Esto continuó durante meses. El #FreePaulo se extendió y muchos artistas manifestaron su apoyo. También salieron en su ayuda voces internacionales, como la de Ed Sheeran, con quien Londra había colaborado para el tema "Nothing on You».

"Éles un ser humano con un corazón tan bueno. La primera vez que lo conocí, su energía y su aura daban tanto amor. A veces conozco artistas y la relación es medio fría. Él realmente me agrada, me cae muy bien", contó durante la charla el músico inglés. "Solo pienso en lo mal que está esto -dijo en torno a las diferencias del trapero con la productora- ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho, hace poco hablé con J Balvin en profundidad sobre esto. Así que el responsable tiene que cambiar esto". Y al recordar el tema "Nothing On You", que grabó con la participación de Londra, dijo: "Cada vez que quiera colaborar, aquí estaré. Literalmente haría cualquier cosa por él ".

A finales de 2022 lanzó un nuevo disco con un título que daba cuenta de una vuelta de página, tras ese pasado reciente y truculento, en las cuestiones legales. Se llamó Back To The Game y fue presentado en un evento, en Córdoba, antes 50.000 personas. En 2022 fue padre por segunda vez, publicó el tema "Party en el barrio", junto a Duki, y grabó "The World is Yours To Take", la canción oficial para la FIFA World Cup junto al rapero Lil Baby. Además, estuvo en Qatar con la selección comandada por Scaloni y estuvo cara a cara con Messi ("No lo puedo creer, estas cosas son las que me hacen cada día decir le debo todo a Dios por los lujos que me permite vivir; sos luz Leo, un ejemplo de jugador y de persona, te amo y Dios bendiga esa zurda siempre", posteaba en Instagram).

Luego de eseaño en el que parecía regresar con todas las fuerzas a la industria de la música, volvió a poner el pie en el freno. A muchos de los que siguieron su breve pero muy intensa carrera les llamó la atención que durante 2023 no publicara canciones ni tuviera una presencia significativa en redes o cial las diferencias contractua- años, Londra era el argentino con cosas no eran como parecían. escenarios. Recién a principios de 2024 dio las primeras señales.

Masivamente se lo vio en el Festival Lollapalooza de la Argentina, incluso junto a Jared Leto, en un fugaz paso por el escenario donde tocaba la banda del actor-cantante, 30 Seconds To Mars. En general los pasos de Londra son con mucha cautela. Y ahora sí, se esperan novedades. •

### Las obras más vistas que agitan la taquilla teatral

ESCENA. Al boom de Mejor no decirlo se le suman Tootsie y Bossi

#### Viene de tapa

En lo que hace a cantidad de espectadores, la comedia de la francesa Salomé Lelouch supera a otros tanques como Tootsie, la comedia que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, que lleva más de 220.000 espectadores en dos temporadas; a Bossi Live Comedy, el espectáculo de Martín Bossi que se mudó del Astral al Metropolitan y que viene de cerrar su ciclo en Mar del Plata liderando la taquilla, ya Legalmenterubia, la comedia musical que encabeza Laurita Fernández junto a Costa, Mario Pasik, Federico Salles y Santiago Ramundo, que es otro de los platos fuertes de la actualidad.

Los tres montajes mencionados ocupan, en orden, el listado de las obras con mayor cantidad de público la semana pasada. Sin embargo, la obra en cuestión lidera la tabla aunque se presente en una sala como la Pablo Neruda, del Complejo La Plaza, que tiene 520 localidades frente a los 1100 del Lola Membrives, en donde va Tootsie; y a las 900 butacas del Metropoliltan, copada por Bossi.

Desde el Paseo La Plaza lanzaron las Plateas Premium VIP, entradas para las mejores ubicaciones del teatro y que incluyen el acceso bonificado a la sala VIP a un costo de 35.000 pesos mientras que mantendrán 50 butacas por función a 17.000 pesos, el precio más económico del espectáculo con el promedio de valor de entradas más elevado (como referencia, los tickets para Tootsie vande15.000a 26.000; o los de Legalmente rubia, de 10.000 a 25.000).

En el registro de la semana pasada, el top ten se completa con En otras palabras, la obra que se acaba de estrenar que protagonizan Gime Accardiy Andrés Gil que dirige Nicolás Vázquez; Lo que el río hace, la obra escrita y dirigida por Paula Marully María Marull que, desde su estreno en septiembre de 2022 en la sala Cunill del Teatro San Martín, no para de sumar nuevos públicos; Escape Room, con Benjamín Rojas, Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez; Los mosqueteros del rey, con Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpinoy Fredy Villarreal que hizo una excelente temporada en Carlos Paz; Reverso, la obra que protagonizan Carla Peterson y Marco Antonio Caponi que es una apuesta por fuera de cierto manual de estilo de la escena comercial; y cierra Sean de Termosy Mabeles, con Ariel Taricoy David Rotemberg.

Por fuera del circuito comercial, la obra Medida por medida (la culpa es tuya), viene poniendo el cartelito de entradas agotadas en el Teatro Sarmiento. • Alejandro Cruz

#### El tiempo para la ciudad

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 13° | máx. 22°

Mayormente nublado Probables lluvias hacia la tarde o noche. Ventoso.



mín. 17° | máx. 21° Lluvias aisladas

Vientos regulares del



Sale 07.14 Se pone 18.32 Luna

Sale 11.44 Se pone 21.17 Nueva 8/4

Creciente 15/4

O Llena 23/4

• Menguante 1/5

SANTORAL Santa Liduvina, virgen | UN DÍA COMO HOY En 1955, en los Estados Unidos, la vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk, es declarada segura y efectiva. | HOY ES EL DÍA del Helado.

sector este, con ráfagas.

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| SO | LU | CIO | N |    |   |   |   |   |
|----|----|-----|---|----|---|---|---|---|
| I  | 9  | 2   | ε | 6  | b | 5 | 4 | 8 |
| 8  | r  | 5   | 2 | 9  | 4 | 6 | 1 | 3 |
| L  | 6  | 3   | 5 | I. | 8 | 9 | Þ | 2 |
| 2  | 4  | 1   | 9 | 8  | 3 | Þ | 6 | S |
| 6  | 3  | 9   | b | 5  | T | 8 | Z | Z |
| 5  | 8  | b   | 4 | 2  | 6 | 3 | 9 | 1 |
| ε  | T  | 6   | 8 | b  | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 9  | 2  | 4   | 6 | E  | 5 | I | 8 | 1 |
| b. | 5  | 8   | I | 1  | 9 | 2 | 3 | 6 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   |   |   |   | 6 |   |   | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 | 7 |   | 3 | 5 |   | 8 |   |
| 3 |   | 9 |   | 4 |   |   | 5 |   |
|   | 8 | 4 | 7 |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
|   |   |   | 6 | 8 |   | 4 |   |   |
|   | 9 | 3 |   | 1 | 8 |   |   |   |
| 8 |   | 5 |   | 6 |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   | 4 |   | 7 | 8 |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



**Hablo sola** Por Alejandra Lunik

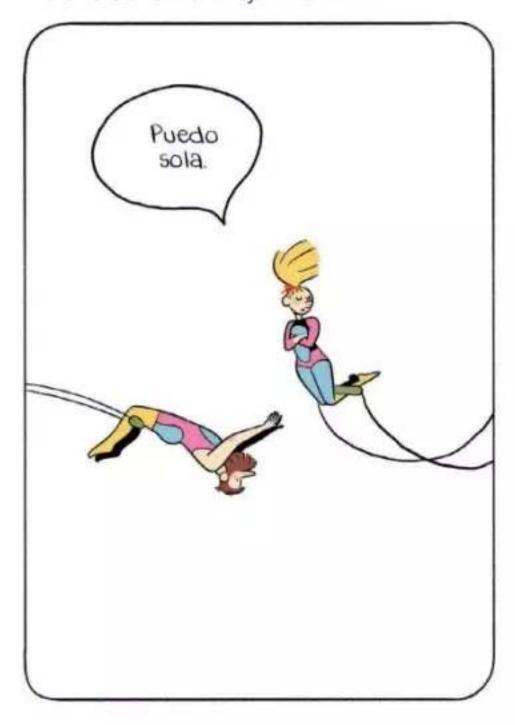

#### Gaturro Por Nik

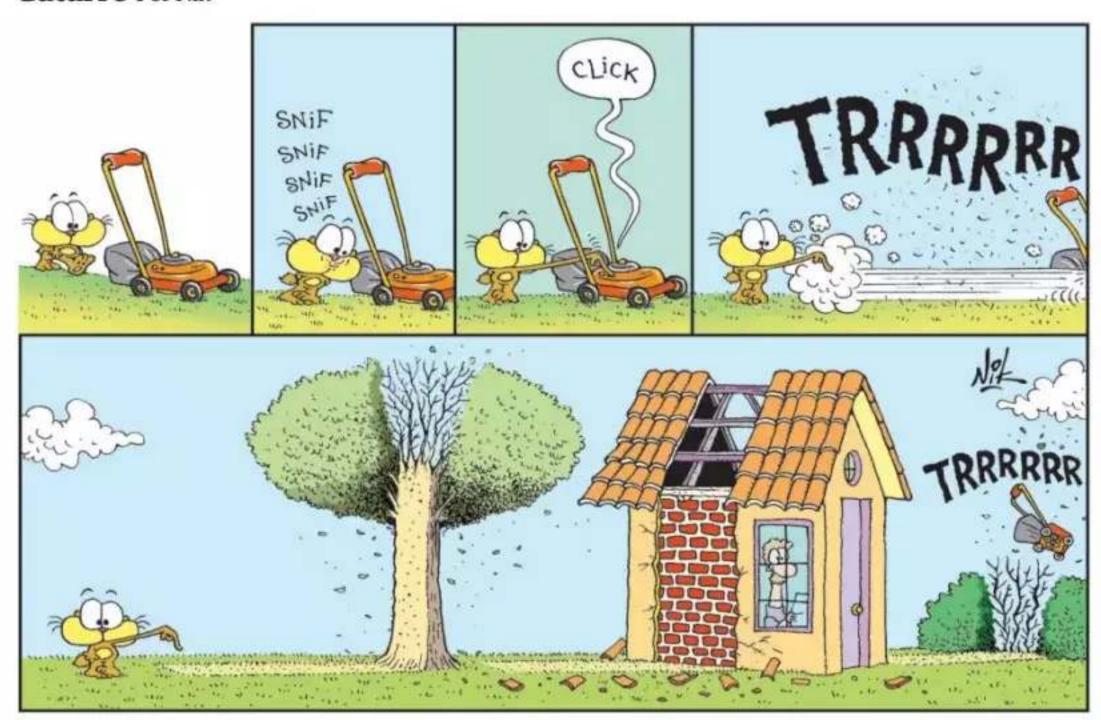

Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

